Fue 3-1 con Instituto y ya está en cuartos de final en la Copa de la Liga. P.38



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.153, PRECIO: \$ 1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54. Martes 16 de abril de 2024

## Presionan a prepagas para que den marcha atrás con los aumentos

Piden a la Justicia frenar las subas exorbitantes: 150% desde que asumió Milei.

Desde Economía y la Superintendencia de Salud impulsaron la ofensiva contra las empresas. Pese a que en diciembre se eliminaron los controles que rigieron durante la gestión kirchnerista, el Gobierno plantea que los aumentos fueron excesivos. Días atrás, Luis Caputo denunció que el sector le había declarado "la guerra a la clase media" por la suba del 150%. La

Casa Rosada exige que informen a qué precios ofrecen la cobertura y las cuotas. Y para recibir a los empresarios, reclama que retrotraigan los aumentos. Hay 6 millones de afiliados. P.3

#### **Belocopitt** Estrecha relación con Massa y subsidios millonarios

En la pandemia, el dueño de Swiss Medical, Medicus y América TV recibió del Gobierno US\$ 13 millones.



#### Polémica por la asistencia del embajador de Israel en la reunión del Comité de Crisis

La presencia de Eyal Sela en el encuentro del Gabinete por la crisis en Oriente Medio, el domingo a la noche, despertó algunas controversias. El propio Milei salió a aclarar que "en la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del Comité de Crisis". reunión de los ministros", aseguró. P.6

Sin embargo, la comunicación oficial, el mismo domingo, le daba un rol protagónico al diplomático en ese encuentro. Ayer, Sela agradeció el apoyo de Milei y buscó dejar en claro que su presencia en la Casa Rosada fue muy corta. "Y no participé de la discusión de esta

#### Israel promete responder el ataque iraní

Pese a la resistencia de Estados Unidos, el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes dijo que habrá una réplica, aunque no dio detalles. P.20

#### En el año, ya hubo doce fugas de presos de comisarías porteñas

Dos presos se escaparon de una cárcel en Villa Urquiza de la Policía de la Ciudad. Lo constataron cuando hicieron el recuento de detenidos y notaron que en un calabozo habían limado los barrotes de una de las ventanas. Con esta última, en 2024 hubo doce fugas. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo que las comisarías porteñas están colapsadas y que la Nación es quien debe alojar a los presos. P.30

#### Skanska, el primer caso de corrupción K, a juicio casi 20 años después

Es el primer escándalo denunciado contra un gobierno kirchnerista. Ayer comenzó el juicio en el Tribunal Oral N° 4. Los principales acusados son el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, por presunta defraudación contra el Estado. Se les atribuyó a 17 miembros de la empresa haber emitido facturación falsa para justificar sobornos. P.15

#### Ciudad cubrirá por tres meses en colegios privados hasta 30.000 pesos

Será durante tres meses: mayo, junio y julio. Las beneficiarias serán las familias que envíen a sus hijos a establecimientos que reciben subvenciones. En concepto de la "Ayuda cuota escolar", recibirán hasta \$30 mil, pero ese monto no podrá representar más del 50% de la cuota básica. Según datos del Gobierno porteño, el beneficio alcanza a más de 200 mil alumnos. P.36 Sumario CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### La distancia entre Argentina y un país normal





Pablo Vaca pvaca@clarin.com



a inflación de marzo bajó al 11%", dice el título acá. Y el Gobierno celebra: el mes anterior había sido 13,2. "La inflación subió al 3,5%", dice el título allá. Y el gobierno se preocupa: venía de un 3,2. Acá es Argentina, obvio. Allá es Estados Unidos.

Una aclaración necesaria, aunque también medio obvia: el 11% criollo refleja el aumento de los precios sólo en el último mes, mientras que el 3,5% estadounidense refiere al incremento interanual, los últimos doce meses.

#### Ese número, acá, trepa a 287,9%.

A veces, porque estamos en el medio del baile y nos acostumbramos a la música fuerte, perdemos de vista la profundidad del desquicio económico argentino. Entre un 3,5% anual preocupante y un 11% mensual festejable está la distancia que nos separa de un país normal.

Pese a la desaceleración de los últimos

meses, Argentina sigue con la inflación más alta del mundo. Atrás vienen Zimbabue (4,9% en marzo), Venezuela (3,9%) y Turquía (3,4%). Nuestros vecinos, en ese sentido, viven en otro mundo. Incluso Venezuela, con su 3,9% en marzo, venía del 0,5% de deflación en febrero.

#### Paraguay tuvo un 1,1%. Bolivia, 0,5%. Chile, 0,4%. Brasil, 0,16%. Uruguay, 0,02%.

Otro dato: una familia necesitó \$773.385 en marzo para no ser pobre.

La pobreza llegó al 41,7% de la población en el segundo semestre del año pasado, según el INDEC, pero ya superaría el 50%, al menos de acuerdo con un informe de Martín González Rozada, economista de la Universidad Torcuato Di Tella. Uno de cada dos argentinos es pobre.

Esta tragedia representa acabadamente la gravedad, antigüedad y calado de la crisis económica: como la inflación, la pobreza está casi en su peor momento histórico, pero no es nueva. Basta ver un reciente informe de IDESA, un think tank cordobés presidido por el economista Jorge Colina, que revela no sólo cuánto caímos sino lo que nos perdimos de crecer.

Porque en 2006 la pobreza alcanzaba al 27% de la población en Argentina, al 25% en

#### ¿Alguna vez un gobierno argentino se preocupará por un 3,5% de inflación anual?

Uruguay y al 29% en Chile. Y en 2023, aquí rozaba el 42%, en Uruguay se había reducido al 10% y en Chile afectaba sólo al 7%.

Es decir: desde 2006 a hoy, acá va a duplicarse, en tanto en Chile es un cuarto de lo que era y en Uruguay, menos de la mitad.

El informe apunta como causales el déficit fiscal, la corrupción, la ineficacia, el proteccionismo y la falta de una reforma tributaria, previsional y laboral.

Señala: "Esto avala la tesis de que la alta y crónica tasa de pobreza en la Argentina es un derivado de malas políticas públicas apoyadas por amplios sectores de la sociedad (...). Que una parte mayoritaria del sistema político haya sostenido, o al menos tolerado, estas malas políticas es la principal diferencia con Uruguay y Chile. En estos países, que fueron gobernados alternadamente por coaliciones de izquierda y de derecha, se sostuvieron políticas públicas mucho más consistentes y racionales".

En ese sentido, está claro que la administración Milei es rupturista. También, que se juega su propia supervivencia en lograr bajar la inflación y, tras el ajuste, la pobreza. Con urgencia, además. Lo votaron para eso.

Si no, seguiremos envidiando a Chile y Uruguay y rezando para que alguna vez sea natural preocuparse porque la inflación subió al 3.5% anual.■

EL SEMÁFORO

#### Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Julio de Vido

Ex ministro de Planificación.

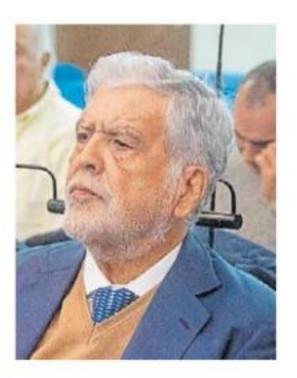

Otra vez al banquillo

Condenado por la Tragedia de Once, vuelve a ser uno de los principales acusados. Esta vez, en el primer caso de supuesta corrupción kirchnerista, denunciado hace casi dos décadas. Es por el caso Skanska, y está imputado por el delito de administración fraudulenta contra el Estado nacional. El País





Una gran responsabilidad En medio de la escalada en Medio Oriente, y de la guerra en Ucrania, el mandatario francés tiene que hacer malabares para garantizar que no hay problemas con la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos en París. Piensa en una ceremonia que será una primicia mundial, pero no minimiza la situación. Deportes

Rafael Nadal Tenista.



Esperado regreso

Después de 102 días de ausencia en una cancha, el español debutará en el ATP 500 de Barcelona, torneo que ganó una docena de veces. "Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento", aseguró el tenista de 37 años que volverá a la competición oficial tras lesionarse el 5 de enero. Deportes

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

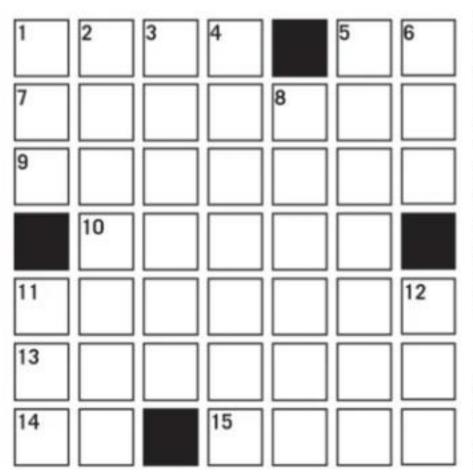

 Serie de personas que descienden del mismo tronco genealógico. 5. Símbolo del plutonio. 7. Pongan en situación de atención. 9. Estado de pobreza extrema. 10. Paladean el sabor de algo. Vestidura exterior amplia y larga (pl.).
 Depósito de granos. 14. Entrega.
 De hueso (fem.).

#### Verticales

 Memoria de acceso aleatorio de la computadora. 2. El primero de cinco diques sobre el río Limay, en Neuquén. 3. Mástil que está más a popa en las embarcaciones de tres palos. 4. De Arezzo (Italia). 5. Pasaré el peine por el cabello de una persona para desenredarlo. 6. Aúne. 8. Hagas trazos. 11. Trastorno generalizado del desarrollo. 12. Comuna camerunesa.

Solución Horizontales: 1. Rama. 5. Pu. 7. Alerten. 9. Miseria. Catan. 11. Túnicas. 13. Granero. 14. Da. 15. Ósea.

Verticales: 1. RAM. 2. Alicurá. 3. Mesana. 4. Aretino. Peinaré. 6. Una. 8. Traces. 11. TGD. 12. Soa.

Tema Del Día CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### Los costos de la salud



Tensión. Luis Caputo cree que las cuotas de las prepagas tuvieron subas injustificadas desde que se liberaron los controles de precios. AFP

### Prepagas: el Gobierno pedirá a la Justicia frenar las subas y denunciará a Belocopitt por supuesta "cartelización"

Economía y Salud reclaman que se retrotraigan los aumentos de este año. Creen que el dueño de Swiss Medical está detrás de la posición dominante.

El Gobierno nacional avanzará fuertemente esta semana para frenar el aumento de las empresas de medicina prepaga, yendo a la Justicia y denunciando la cartelización del sector, apuntando especialmente al empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group.

Según pudo confirmar Clarín, en la administración de Javier Milei se están definiendo dos medidas que saldrán en los próximos días. Una, por el lado de la cartelización y la otra por el abuso de precios por posición dominante en el mercado.

Todo esto lo trabajan desde Eco-

-que depende de Economía-, la Superintendencia de Servicios de Salud y acordes a las indicaciones de la Casa Rosada, con base en la Jefatura de Gabinete. Hoy presentarán la denuncia por cartelización en la Comisión Nacional de defensa de la Competencia. Y mañana un amparo en la Justicia para anular los aumentos.

La semana pasada -como parte de estas medidas- se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes. Milei los había eximido de esta exigencia, que venía del gobierno anterior. Pero ante las subas que consideran

mentarlas. Y, aseguran en el Gobierno, las empresas están cumpliendo. En principio, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.

Anoche, Belocopitt y ejecutivos de las principales prepagas evaluaban cómo responder a ese reclamo.

El paquete de denuncias se da luego de que Luis Caputo, el ministro de Economía, cargara contra las prepagas por la aplicación de numerosas alzas desde que el Gobierno de Javier desregulara las nomía, la Secretaría de Comercio desmedidas, volvieron a imple- tarifas del sector en diciembre. que rondará el 50% en el acumu- PRA. ■

#### "Le declararon la guerra a la clase media" dijo Luis Caputo.

"Se les fue la mano" dijo Caputo en TN el viernes 5 de abril, luego de señalar que las firmas le habían "declarado la guerra a la clase me-

En promedio, los precios treparon hasta 154% en lo que va de 2024: 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo, y hasta 19% en abril, según las distintas empresas. Esto es, tres veces por encima de la inflación del período,

lado enero-marzo, según estimaciones de Economía.

"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", afirmó el ministro en un mensaje en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Fue la segunda vez que Caputo cargó contra las prepagas. En una entrevista reciente en TN, había afirmado que a las compañías "se les fue la mano con los aumentos" que les aplicaron a los afiliados. "Se les recontra fue la mano. yo me enojo. Es un claro caso. De eso se trata también la batalla cultural, no es sólo un tema económico", sostuvo.

Lo que ve la Casa Rosada es que el problema que hoy existe en el sector es que hay un actor importante dentro del mercado que es Claudio Belocopitt, que tiene alineados a todos los demás integrantes del rubro y que es el quien coordinaría una presunta "cartelización" y el abuso de precios que ha generado múltiples denuncias de afiliados a título personal ante la Justicia.

Para el Gobierno de Milei, Belocopitt era socio del gobierno anterior (fundamentalmente con Sergio Massa), con quien acordó congelamientos de cuotas a cambio de subsidios que habría cobrado durante la pandemia (ATP y REPRO) al mismo tiempo que expandía su negocio ya que compró el Instituto Cardiovascular y parte de Medicus, otra empresa de medicina prepaga.

El Gobierno considera a Belocopitt un "usurero de la salud", según señalan fuentes oficiales al tanto de las denuncias por efectuar. Y consideran que hizo negocios en el peor momento de la salud para todos los argentinos, que fue la pandemia. "Maneja su empresa como una financiera sanitaria", afirman los funcionarios que avanzan con las medidas para frenar los aumentos.

El Gobierno lo apunta como el autor material e intelectual de toda la jugada de los últimos meses que generó aumentos en las cuotas de los afiliados por el doble de la inflación de este primer trimestre. La semana pasada, y tras la declaración de Caputo, las prepagas pidieron mantener una reunión para poder dirimir las cuestiones de precios y el impacto en la cuota de los asociados.

"Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina", argumentaron las cámaras en un comunicado firmado por CIMARA, ADEMP y CEM-

Tema Del Día CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### Los costos de la salud

### Quieren saber qué coberturas ofrecen y a qué precio

Giro de la Superintendencia de Seguro de Salud. Tras liberar el mercado en enero, ahora el organismo pidió información detallada a las prepagas.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

El Gobierno resolvió dar un giro drástico en relación a la decisión de eliminar controles de precios de las cuotas de la medicina prepaga y de la dispensar a las empresas de la obligación de informar a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las planes y valores de las cuotas. Al contrario de lo que había decidido en enero, la SSSalud intimó a las empresas de medicina prepaga a que presenten a ese organismo los planes de cobertura ofrecidos a sus beneficiarios y los valores de las cuotas actualizados. Y "habiéndose cumplido el plazo de 48 horas otorgado se informa que las prepagas aportaron, tal como exige la Superintendencia, la información solicitada".

La información pedida por la SSSalud "responde a la función principal que tiene este organismo que es la de fiscalizar a Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga y garantizar que haya competencia entre los distintos actores del mercado", dice la información oficial. Y agregaron que "lo que se derogó con el DNU fue la potestad de la SSSalud a autorizar los valores de cuotas. En este caso está ejerciendo su función de fiscalización solicitando la información" del sector.

Se descuenta que esa información serviría de base para las decisiones que podría adoptar el Gobierno ante la disparada de las

Frente a las subas, hay cambios de planes y guerra de descuentos.

cuotas de los afiliados a las distintas prepagas de más del 150%, más del 200% y más del 300%, según la distintas entidades y planes desde que el Gobierno otorgó la libertad de precios. Y también frente al pedido de reunión al Ministerio de Economía que solicitaron varias Cámaras del Sector. Hasta el momento no hay ninguna reunión con el sector en la agenda de Economía.

En tanto, ante esos aumentos, se abrió una "guerra de descuentos". Ante el hecho de que muchos afiliados deciden darse de baja de la prepaga, para retener a esos afiliados las empresas ofrecen desde descuentos en el valor de la cuota hasta planes alternativos. con coberturas limitadas.

No obstante, en enero, a través de la Resolución 51/202, la Secretaría de Comercio derogó la Resolución 54/2000 por la que los

prestadores de medicina prepaga debían informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio

La Resolución 54/2000 - derogada en enero- especificaba que "en todos los casos se deberá presentar la información respecto de los asociados directos (que no derivan aportes a través de convenios con obras sociales sindicales). Se informará el valor de la primera cuota del contrato, esto es, para asociados sin antigüedad".

"El valor de la cuota deberá incluir la totalidad del importe pagado por el afiliado incluyendo el IVA y cualquier otro importe cuyo pago sea obligatorio para el uso regular del servicio. Y para los planes con copagos, sólo deben informarse los montos correspondientes para consultas médicas realizadas en consultorio".

Y para notificar el valor de la cuota para 'asociados de hasta 30 años de planes individuales' en la columna destinada a 'mujeres', deberá indicarse "el importe total de la cuota incluyendo el adicional correspondiente a la prestación de servicios por uso del derecho de maternidad".■



Costos. Medicamentos y honorarios, a la cabeza de los presupuestos de las empresas de medicina.

#### Medicina prepaga

#### RANKING DE AFILIADOS 2.260.000 osde Osde 955.000 500.000 Omint Omint 340.000 300.000 **MEDICUS** Medicus Medifé Medife 300,000 Prevención Prevención 300.000 Salud Fuente DATOS DEL MERCADO CLARIN

### Las empresas reclaman mostrarle sus números, Caputo no las recibe

Ni bien el ministro de Economía Luis Caputo las señaló como enemigas de la clase media, las empresas de medicina prepaga salieron a reclamar públicamente una reunión con las autoridades para acercarles los motivos por los que las cuotas de los planes de salud se dispararon más del 150% desde diciembre, es decir desde que cambió des dieron luz verde a las empresas para fijaran sus precios en libertad.

La reunión todavía no está agendada y la presión oficial no afloja. Según pudo saber Clarín, el pedido de reunión de las prepagas fue respondido de manera tajante: "Hasta que no retrotraigan el aumento de abril, no hay reunión". Las empresas también recibieron el reclamo el Gobierno y las nuevas autorida- de congelar al menos dos meses los que en el último año, frente a una

valores de los planes. Las empresas respondieron que les resulta imposible, a riesgo de desatar un desbarajuste mayúsculo con los otros jugadores de sistema, básicamente médicos, personal y sanatorios.

En las empresas están deseando poder llevarle a Caputo sus propios números. Así, en una de las líderes del sector le comentaron a Clarín

inflación del 287% entre marzo de 2023 y marzo de 2024, los honorarios que las prepagas pagan a médicos clínicos o pediatras subieron 270% y la cuota de los planes un 265%.

Las prepagas también piden que se mire hacia el lado de los laboratorios: ocurre que el 40% de los gastos de las empresas corresponden a medicamentos, cuyos precios también se dispararon desde diciembre.

"El Gobierno arregla precios con los laboratorios por las compras que hace el PAMI, pero se desentiende del resto de los precios" dicen en una empresa.

La discusión, cualquiera sea el re- cios públicos. ■

sultado, tiene un impacto muy fuerte sobre la clase media. Se calcula que hay 6 millones de afiliados a las empresas de medicina prepaga, de los cuales un 55 a 60% paga la cuota derivando aportes de su obra social de origen. El resto lo paga todo de su bolsillo. En el sector de las prepagas comentan que el señalamiento del Gobierno a las empresas pudo haberse originado en una encuesta a personas de clase media que reaccionaron con enojo por los aumentos de las prepagas, que golpearon a los bolsillos mucho antes que los aumentos de los serviTema Del Día

### Belocopitt: su estrecha relación con Massa y un subsidio millonario

Es el dueño de Swiss Medical, Medicus y accionista del Grupo América. Encabeza la Unión Argentina de Salud, con la que habría presionado para recibir ese dinero.

Pablo de León pdeleon@clarin.com

"No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud y la educación pública. Creo en la Argentina", gritó Sergio Tomás Massa arriba del escenario y todos los presentes aplaudieron de pie en el auditorio.

"Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos y desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro. No voy a parar hasta verlos presos", siguió el entonces ministro de Economía y candidato presidencial peronista. Lo hizo en la presentación de la propuesta electoral llamada "Salud por la Patria", que se hizo en la Facultad de Medicina de la UBA el 12 de octubre de 2023.

Luego de eso, miró a la primera fila de la concurrencia y señaló: "No te rías, Claudio, es así". La frase del ministro-candidato estaba destinada al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, mientras los asistentes al aula magna escuchaban la definición de la administración nacional del Frente de Todos contra las empresas por el aumento de los medicamentos en pleno período electoral. Belocopitt reía, acaso, porque su suerte no estaba atada a la de los empresarios que eran señalados por los incremen-

tos de los remedios.

Pero ahora, el gobierno de Javier Milei denuncia que en ese momento -bajo la presidencia de Alberto Fernández-, el dueño de Swiss Medical y principal accionista del Grupo América había sido beneficiado por un total de 13 millones de dólares a partir del congelamientos de cuotas a cambio de subsidios cobrados durante la pandemia mediante los mecanismos de ATP y REPRO, que servían para pagar sueldos de los empleados de sus firmas.

Y los libertarios agregan que en ese momento, expandía su negocio comprando el Instituto Cardiovascular y parte de Medicus, otra fuerte firma del mercado de la salud. "Belocopitt hizo negocios en

#### Belocopitt recibió US\$ 13 millones de Massa por la pandemia.

el peor momento de la salud para todos los argentinos, que fue la pandemia. Maneja su empresa como una financiera sanitaria", señala un funcionario que pide resguardo pues participa de la letra de las demandas que la administración Milei presentará esta semana.

En ese evento de octubre de 2013, además de Belocopitt, estaban sentados en la primera fila del auditorio la ministra de Salud nacional Carla Vizzotti y su par bonaerense, Nicolás Kreplak, quienes resultaron ovacionados, además del candidato Massa.

Ese día, Massa presumía de que habían detenido a seis personas y prometía más mano dura contra los que aumentaban precios de medicamentos. Hoy, el ganador de esa batalla electoral encabeza una ofensiva contra el aumento fenomenal de las prepagas que alcanzó un 160% en lo que va de 2024.

Y en esa avanzada oficial, se están evaluando dos medidas que saldrían esta semana: una denuncia judicial por cartelización de la medicina prepaga y la otra, por abuso de precios por posición dominante en el mercado. En esto, trabajan los ministerios de Economía y de Salud, a través de la Superintendencia de Seguros de Salud.

Afirman desde el gobierno que Belocopitt tiene "extorsionado a todos los demás y coordinó la presunta cartelización y el abuso de precios". Y agregan que el titular de Swiss Medical habría recibido más de 13 millones de dólares del Estado durante el último gobierno peronista para pagar sueldos durante la pandemia a través de los programas ATP y REPRO.

Esta ofensiva oficial quedó plasmada en un retuit del Presidente de la Nación que tildaba a Belocopitt de "sorete (que) juega con la salud de la gente", según la cuenta



Belocopitt. Por qué Milei apunta contra el empresario de la salud.

@usdtermo.

Belocopitt es señalado, principalmente, por se el titular de la UAS (Unión Argentina de Salud) que nuclea a los empresario del sector y que fue la llave para recibir los subsidios millonarios Estado durante la pandemia.

El dueño de Swiss Medical es además, socio y principal del Grupo América, que tiene las señales televisivas América TV y América 24. En ese directorio, además de Belocopitt, están Daniel Vila y José Luis Manzano y el empresario Gabriel Hochbaum. En esas señales, quien controla la línea editorial es el mendocino Vila, alineado a su vez con Massa. Lo llamativo es que también participa en ese conglomerado (aunque con un porcentaje menor) Eduardo Eurnekian, el mentor del actual presidente Milei. ■



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



#### La relación con Tel Aviv



La presencia. Del embajador Eyal Sela en el Comité de Crisis generó dudas y obligó al Gobierno a negar que haya estado todo el encuentro.

### Polémica y desmentida por la presencia del embajador israelí en la Casa Rosada

Milei rechazó los cuestionamientos por la participación del diplomático en la reunión de Gabinete. Eyal Sela dijo que no intervino en las discusiones.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

La presencia y el rol del embajador israelí, Eyal Sela, en el Comité de crisis reunido el domingo por la noche en Casa Rosada provocó que el presidente Javier Milei saliera a cruzar los cuestionamientos por el protagonismo dle diplomático. En en su intento por desmentir que el diplomático haya participado de los diálogos surgidos en ese ámbito, el mandatario si bien sostuvo que el representante del gobierno de Jerusalén sólo hizo una introducción sobre el reverdecer del conflicto en Medio Oriente, omitió decir que éste grabó un mensaje oficial y que la propia comunicación

pe de la "reunión" celebrada en el primer piso de la sede gubernamental.

En los hechos, el encuentro comenzó a las 20 del domingo 14 de abril y la "conferencia de prensa" de Sela y Manuel Adorni, según explicó el propio vocero a este diario, se grabó "aproximadamente a las 20.45" mientras que los ministros se retiraron de Balcarce 50 a las 21.40. Pero mientras éste sucedía. la comunicación oficial difundió una foto del Presidente recibiendo al diplomático y otra que lo mostraba sentado al lado de Victoria Villarruel en el salón Eva Perón.

El mensaje era claro: exponer que el alineamiento de Argentina con Israel tras el ataque de Irán era tan fuerte que incluso el jefe de Escomo uno de los disertantes del comité de crisis.

Pero este lunes Milei salió a responder los cuestionamientos por la participación del embajador Sela en la cumbre del Gabinete contradiciendo, de alguna manera, la comunicación oficial que le daba un rol protagónico al diplomático en ese encuentro.

Con un posteo en X (ex Twitter), el mandatario aseguró que "en la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC-Comité de Crisis-. Críticas sí. Mentiras no", señaló Milei.

Es que durante la jornada el oficialismo intentó quitar trascendencia a la participación de Sela gencia, que determinó incluso la suspensión de la gira por Dinamarca del jefe de Estado. Pero, en los hechos, el embajador tuvo un rol protagónico e incluso se sumó a la comunicación oficial del encuentro.

En ese mensaje grabado, difundido poco antes de las 22, Adorni confirmó la incorporación del diplomático a la reunión de las máximas autoridades del Ejecutivo. "A las 20 horas se ha iniciado la reunión de Gabinete en la cual estuvo presente el embajador israelí en la Argentina, que se encuentra aquí conmigo", remarcó Adorni.

Luego dio paso a las palabras del diplomático, quien indicó que fue a Casa Rosada para expresar el agradecimiento de Israel a Milei "por su presidencial lo había hecho partíci- tado incorporaba a su embajador en una reunión convocada de ur- clara y rotunda condena a Irán". Pa- Brasil.

ra finalizar, el vocero indicó que: "en lo que respecta a las actividades, el embajador se retira de la Casa de Gobierno y continuamos con el Presidente la reunión de Gabinete junto a los ministros y quien les habla".

Con posterioridad, la comunicación presidencial planteó que "en la reunión" celebrada en Casa Rosada "participó también el Embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, quien describió los acontecimientos y la posición del gobierno israelí".

El diplomático, según lo informado, no permaneció hasta el final del Comité de crisis pero sí tuvo una participación sustancial dado que hasta ofició como un portavoz del encuentro.

Adorni volvió a referirse al tema ante una pregunta de un periodista en su habitual conferencia de prensa matutina. "Lo cierto es que el embajador no participó de la reunión de Gabinete", dijo esta vez al tiempo que agregó que "hubo una reunión previa con él, con los que íbamos a participar después de la reunión de Gabinete, donde el em-

#### Adorni: "El embajador no participó de la reunión de gabinete"

#### bajador hizo una exposición breve,

no mucho más extensa de lo que después decidió comunicar públicamente. Pero no participó de la reunión de Gabinete porque de hecho no correspondía que participe, porque es un tema que nos correspondía discutir sólo a las autoridades de la República Argentina".

Durante el Comité de Crisis en la Rosada se tomó en consideración un "informe conjunto" de Cancillería, Defensa, Seguridad e Inteligencia que fue elaborado por esta última área. Si bien el último sábado Seguridad había aumentado el nivel de alerta en puntos estratégicos de la Ciudad como forma de prevenir eventuales actos terroristas, como la embajada israelí, la AMIA o la propia Casa de Gobierno, ya en esa reunión se había anticipado una reducción del alerta a nivel "moderado", que fue confirmada este lunes.

El domuingo Milei estuvo acompañado por Villarruel, su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Luis "Toto" Caputo, Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona y Mario Russo. También participaron de la reunión el asesor Santiago Caputo y Adorni. No todos participaron de forma presencial: Petri (Defensa) se conectó por Zoom a poco de su arribo a Dinamarca para participar de la "entrega" de los aviones caza F-16, al igual que la canciller Diana Mondino que se encontraba en

### Eyal Sela, el discreto diplomático que quedó en medio de la discusión

Perfil del embajador de Israel en Argentina. Dice que su presencia en la reunión en la Rosada "fue muy corta".



Embajador. De Israel en Buenos Aires, Eyal Sela. El diplomático desembarcó aquí en 2022.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Cuando llegó a la Argentina, a mediados de 2022, Eyal Sela le decía a este diario: "Israel trabajará con Argentina sin importar quien gane en los dos países". Para entonces, ni Javier Milei ni Sergio Massa aparecían como los contrincantes finales de una pelea electoral en la que triunfó finalmente el libertario.

En el contexto de la escalada actual Sela repetirá como un mantra un hecho que lleva como un sello. "Soy diplomático de carrera que cree y respeta los procesos democráticos y representa los que están electos en esta forma". Igualmente, en el marco de la guerra de su país contra el terrorismo de Hamas y sobre el ataque de Irán a Israel de este fin de semana también dirá: "Estamos muy agradecidos por el apoyo del gobierno del presidente Javier Milei, por sus declaraciones, así como por las de la Cancillería y otros ministros. También estamos muy agradecidos por el apoyo y la solidaridad que recibimos de otros actores, gobernadores, alcaldes, senadores, miembros del Congreso que representan a otros grupos, otros partidos políticos, y no solo de los que están en la coalición".

Nacido en 1965, Sela es un hombre discreto y profundamente ligado a los valores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, al que ingresó en 1990, tras estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Haifa, donde hay una importante comunidad árabe israelí. Tiene un master y un doctorado también en Ciencias Políticas, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Su temperamento es el de un hombre sin exabruptos, amable, y que cae bien en todos lados por sus maneras respetuosas que exceden la coyuntura de Argentina o de Israel, país al que ahora le toca defender y respetar fuertemente haciendo entender a quienes son sus interlocutores que al terrorismo se lo rechaza y se lo combate y también a quienes no reconocen el Estado hebreo como Irán o Hamas.

Clarín consultó al embajador si se sentía incómodo por la polémica que generó su presencia en el comité de crisis de Javier Milei del domingo -en el que el libertario quiso mostrar su férreo alineamiento a Israel y Estados Unidos. "Como diplomáticos no nos metemos en temas internos de ningún país. Mi presencia fue muy corta para dar información que me pidieron y no participé en ninguna parte de las discusiones de esta reunión de los ministros", dijo el diplomático.

Se puede decir que la gestión de Sela transcurre en una zona de confort total con Milei, si se tiene en cuenta que el vinculo de Argentina con Israel se vio sobresaltado y resentido cuando en 2013 Cristina Kirchner firmó el memorándum de entendimiento con Irán para dar una vuelta de página a la causa por el atentado terrorista a la AMIA. Argentina es el país donde habita la mayor colectividad judía de América Latina.

Ex basquetbolista, Sela aprendió el idioma español, que habla super fluido, durante su misión diplomática en Guatemala, en los años noventa. Lo siguió en Madrid, y Ecuador, y se acercó a la Argentina leyendo a Jorge Luis Borges y a Sergio Bizzio.

No se lo oye meterse en polémicas locales como la del traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, que quieren concretar Javier Milei y Benjamín Netanyahu.

### Duro cruce entre el presidente Milei y el periodista Lanata

Un fuerte cruce entre Jorge Lanata y Javier Milei va camino a terminar en la Justicia. El Presidente trató al conductor de "larretista" y mentiroso en su cuenta de Twitter y el periodista respondió que hablará con sus abogados para llevarlo a la Justicia con una denuncia por calumnias e injurias.

La pelea comenzó luego de que el periodista cuestionara al aire que la presunta participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la reunión del comité de crisis realizada el domingo a la noche, tras el anticipado regreso del mandatario de su viaje en los Esta- Discusión. Por Israel.

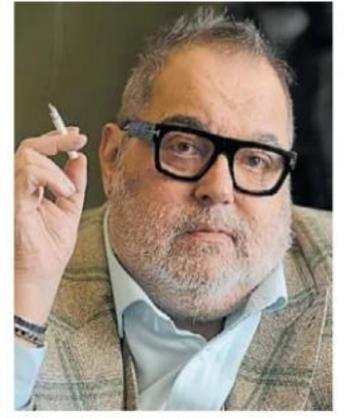

dos Unidos.

"Tengo una diferencia con Milei. Me parece bien que esté preocupado por el tema Israel, en todo caso es un tema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, esté en una reunión de gabinete en la Argentina. Hay formas que mantener, pero no tiene por qué (estar allí)", cuestionó Lanata.

El Presidente de la Nación tomó un tuit de radio Mitre para cargar directamente contra el conductor. al que trató de "larretista" y menti- cerca de las 21.40", dijo Manuel un periodista mintiendo". ■

roso. "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC (comité de crisis). Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?", cerró haciendo alusión a su habitual acusación de ensobrados contra los periodistas que los cuestionan.

El vocero del Presidente también salió esta mañana a desmentir la presencia del diplomático en la reunión. "El embajador de Israel no participó de la reunión de Gabinete, sino que hubo una reunión previa con él, donde hizo una exposición breve y luego se retiró de la Casa de Gobierno. La reunión de Gabinete se inició una vez concluido ese encuentro y se prolongó hasta

Adorni en conferencia de prensa.

Poco antes del mediodía, Lanata leyó al aire en radio Mitre el tuit del Presidente y reveló su decisión de llevarlo a la Justicia.

"Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado. Pero si llegamos a esa conclusión yo le voy a hacer una demanda al Presidente por calumnias e injurias. Así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres, al menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina", sostuvo. Y concluyó: "Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener".

Tras el descargo de Lanata, Milei afirmó que "es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a

8 El País

### Relación con Brasil: Mondino le llevó a Lula una carta de Milei

En Brasil, la canciller no descartó un encuentro presidencial pese a las notorias diferencias ideológicas entre ellos. Remarcó la relación entre países.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Diana Mondino aterrizó el domingo en Brasilia con varios objetivos, uno de ellos el de suavizar las fuertes diferencias y la falta de relación entre Javier Milei y Luis Inacio Lula da Silva. Por el otro lado, busca alimentar de combustible político y económico el vínculo con el principal socio comercial argentino.

Ayer se supo que la canciller le entregó una carta del Presidente a su colega brasileño en la que destaca la centralidad de la relación entre Argentina y Brasil. Y horas antes, en una conferencia de prensa con su colega Mauro Vieira en el marco de una visita considerada "muy buena" por las partes, Mondino dijo que la posibilidad de una reunión entre ambos "está siempre presente" y destacó que "en algún momento pueda ocurrir".

Clarín consultó en Casa Rosada si además de abordar el vínculo bilateral, Milei le cursó a Lula alguna invitación especial a conocerse aunque sea, pero no obtuvo respuesta. Tras cruzarse críticas mutuas de que Milei es un "ultra derechista" y Lula un "socialista envenenado que apoyó a Massa", los presidentes nunca hablaron. Tampoco



Acercamiento. Es lo que buscó Mondino en Brasil.

el libertario tiene por costumbre conversar con sus colegas de la región o visitarlos.

Este lunes recayó en Mondino que viajó a Brasilia, y este martes estará en San Pablo con empresarios con una extensa agenda bilateral, que -según acordó con Vieira- avanza pese a las fuertes diferencias ideológicas de sus gobiernos. La ministra viajó con su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, y con el subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara.

"Las relaciones argentino-brasileñas están marcadas por la intensidad de los **flujos de inversión y comercio**; emisión y recepción de gran número de turistas y estudiantes; y la cooperación en sectores estratégicos como la defensa, la seguridad, la energía convencional y nuclear, y la ciencia, la tecnología y la innovación", indicó Itamaraty, la cancillería brasileña.

Y en la reunión con los periodistas y Vieira, Mondino fue abordada con una pregunta sobre la posibilidad de un encuentro presidencial. "La posibilidad de un encuentro entre el presidente Milei y Lula por supuesto que está siempre presente. Tengamos en cuenta la agenda internacional de ambos, que es bastante compleja, pero sí, en algún momento esperamos que pueda ocurrir", declaró sin contar la existencia de la carta. Ya para diciembre pasado, Mondino le entregó una carta a Lula de Milei, en la que lo invitaba a su asunción. El líder del PT no vino. Pero sí su archi enemigo, Jair Bolsonaro, que recibió una cálida bienvenida de Milei.

"El principal mensaje que yo quisiera transmitir en este momento es la certeza que tenemos de la relevancia que tiene Brasil para Argentina. Nuestra relación bilateral se ha constituido en una verdadera política de Estado", remarcó Mondino. La ministra habló de la participación de Brasil en la construcción de una segunda fase del gasoducto de Vaca Muerta. Pero no hubo definiciones en momentos en que el Gobierno tiene suspendida gran parte de la obra pública

"Los usuarios están en Brasil, la producción está en Argentina", por lo que **"hay un alineamiento de intereses**", señaló Mondino, y aclaró que se trata de "un tema de gran complejidad" que "se discute y avanza en múltiples frentes".

Más tarde, Cancillería informó que Mondino ratificó, en otra reunión junto al vicepresidente brasileño Gerardo Alckmin "que la Argentina considera a Brasil como un socio estratégico y un país hermano y que la unión entre ambos pueblos, a través de profundos lazos culturales y sociales que tienen raigambre histórica, trasciende a los Gobiernos ocasionales de ambas naciones".

Mondino evitó con elasticidad la silenciosa polémica con **Elon Musk,** CEO de Tesla y dueño de X, y el presidente Javier Milei que la tuvo en el centro de la cuestión.

"El gobierno argentino jamás va a intervenir en los procesos democráticos o en los procesos judiciales de cada país. Confiamos en la justicia de cada país. Nosotros defendemos la libertad de expresión en todos los sentidos", declaró la ministra en rueda de prensa.

Con ello evitó ahondar en una molestia que, según sup**o Clarín,** hubo en Brasilia por la posición en la quedó Milei con su viaje y sus demostraciones de afecto hacia Musk, quien le habría pedido esas demostraciones al presidente argentino en medio de su batalla judicial en Brasil.

Musk es investigado en Brasil por una pelea vinculada a su plataforma X (ex Twitter), después que 
acusara al poderoso juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, 
de censurar las redes sociales. ■

Mercedes-Benz Argentina S.A.U informa a los propietarios de determinadas unidades Clase GLC con números finales de chasis no correlativos entre 019878 y 036399 que durante los periódicos controles de calidad, hemos detectado que en su vehículo cabe la posibilidad de que el dispositivo de remolcado en el travesaño delantero podría no ajustarse a las especificaciones. En tal caso, podría no alcanzarse la profundidad de atornillado necesaria de la argolla para remolcado en el dispositivo de remolcado. Como consecuencia, no puede descartarse la posibilidad de que la unión atornillada se suelte bajo carga, con lo que aumentaría el peligro de accidente y lesiones.

Por este motivo, en el marco de una llamada de vehículos al taller, como medida preventiva, a través de la organización del servicio postventa Mercedes-Benz comprobaremos como medida preventiva el travesaño delantero de su vehículo y, en caso necesario, lo renovaremos. El trabajo no demandará gasto alguno para el cliente y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo.

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0800 666 2369 (opción 1) de lunes a viernes de 08 a 20 hs.













CORRESPONDE AL EXPTE Nº 2915-15947/2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2024

HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED (S.A.M.I.C)
POR UN (1) DIA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2024
"Contratación del Servicio de Irradiación Corporal Total"

FECHA Y HORA DE APERTURA: Día 21 de abril de 2024 a las 08:00 hs. <u>LUGAR</u>: Oficina de Compras del Hospital El Cruce, sito en Avenida Calchaqui 5401 de Florencio Varela.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos veinticinco mil (\$ 25.000,00)

RETIRO O REMISIÓN DE PLIEGO: Se podrá retirar físicamente en la Oficina de Compras del Hospital o bien solicitarlo mediante correo electrónico, a: licitaciones@hospitalelcruce.org informando CUIT de la empresa, razón social, y datos del presente proceso. En ambos casos hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Para consultas dirigirse a licitaciones@hospitalelcruce.org

### El armamento que llevarán los caza F16 que compra la Argentina

El ministro de Defensa, Luis Petri, firmará hoy la compra con Dinamarca. Las armas serán un segundo contrato, en este caso a suscribir con los Estados Unidos.

#### **Guido Braslavsky**

gbraslavsky@clarin.com

Después de años de idas, vueltas y postergaciones, el ministro de Defensa, Luis Petri, firmará finalmente hoy en Dinamarca el contrato de compra de los 24 aviones F16 Fighting Falcon estadounidenses para la Fuerza Aérea Argentina. Tras esta concreción, la atención estará puesta en un segundo contrato, con los Estados Unidos, por la provisión de los sistemas de armas que tendrán los F16. Se habla de US\$ 650 millones entre ambas inversiones, aunque habrá financiamiento de los EE.UU.

El tema del armamento fue parte central de las discusiones cuando se barajaban ofertas de distintos países para reequipar a la Fuerza Aérea. Y significaban además opciones geopolíticas muy diferentes. En este sentido los militares que en su momento veían con buenos ojos la opción por los cazas chinos-pakistaníes JF-17 Thunder ponían en la balanza que China ofrecía el más amplio catálogo de armas para el equipamiento.

El trasfondo es el conflicto irresuelto por Malvinas y el recelo británico de cualquier rearme que pueda significarles una amenaza. Frente a la actual operación, el ministro Petri aseguró que "no hay veto británico" por los F16. Los aviones no tienen además componentes británicos, como sucedió en las fallidas conversaciones por los Gripen suecos unos años atrás, o la imposibilidad de volar de los Super Etendard adquiridos en la gestión de Mauricio Macri, porque los británicos no daban repuestos para los asientos eyectables que ellos fabrican.

La pregunta ahora es cuál será el armamento que en definitiva Estados Unidos dispondrá para los F16. En fuentes militares y del ambiente aeronáutico señalan que los F16 tienen capacidad de portar un armamento variado en una sola salida.

Mencionan misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM (en su versión de 120 kilómetros de alcance) y el AIM-9M Sidewinder, de corto alcance. Uno de estos fue el que de-



Petri. Firmará hoy la compra de los aviones F-16 en Dinamarca.

espionaje en febrero de 2023.

Se mencionan también armas de ataque a tierra como el misil airesuperficie AGM-65 Maverick, bombas guiadas GBU-31 y GBU-10/12, bombas de planeo GBU-39, misiles aire-superficie AGM-88 HARM empleados contra transmisiones electronicas de sistemas de radar, y CBU-99/100 Cluster Bomb, bombas de racimos empleadas contra vehículos blindados. Y el AGM-154, un arma de precisión para ser disparada contra blancos a distancia de las defensas antiaéreas.

"En armas será todo lo que es corto alcance, misiles antirradiación (radar) y bombas de guiado láser", simplificó una fuente consultada.

De acuerdo con algunos expertos, el armamento no significaría una amenaza efectiva para la defensa británica de las islas Malvinas. "Todo es corto y mediano alcance, defensivo. Ese es el pedido británico a Estados Unidos. No sirve para un eventual conflicto con los británicos", expresó un ex alto jefe militar consultado.

Con esta adquisición la Fuerza Aérea recuperará no obstante su rribó al globo chino sospechado de capacidad supersónica, perdida en el aire a los aviones con sus pilo- no de Estados Unidos. En el "no hay

desde que fueron desprogramados a fines de 2015 los Mirage franceses, que habían actuado en la guerra de Malvinas.

Los F-16A/B Block 15 Fighting Falcon (más un Block 10 para usar en instrucción en tierra), según su denominación completa, son cazas "polivalente" es decir que pueden desarrollar un amplio arco de tareas, desde la guerra en el aire al ataque a objetivos en tierra. Aun con sus años a cuesta, y de hecho modernizados, significarán "un salto tecnológico para la FAA", señalan los especialistas. Que pondrá a la Argentina más en línea con las capacidades que hoy tienen Brasil y Chile.

No obstante para el dominio aéreo, indican que hay otros factores, desde la preparación del personal, contar con armas y combustible, y medios para apoyar la superioridad aérea. También las decisiones del poder político en lo que atañe a la cuestión presupuestaria.

Por caso, se menciona que los F16 insumen unos 15 mil dólares de gasto por hora de vuelo. Deberá haber presupuesto para mantener

#### F16 Fighting Falcon

Es un avión de combate polivalente que puede ser usado como caza y como avión de ataque a tierra al mismo tiempo.





#### ARMAMENTO

Tiene la capacidad de portar una variedad de armamento para misiones varias en una sola salida (combinación aire-aire y aire-superficie)



Fuente LOCKHEEDMARTIN.COM | PUCARA.ORG

CLARIN

tos, adiestrándose. Dicen además que se trata de "adquirir doctrina" por parte de la FAA y transferirla a futuras generaciones.

En la firma del contrato estarán junto al ministro Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Jorge Isaac, y el de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Mengo.

Estados Unidos aparece clave en la operación. No solo por haber dado la autorización política para la venta (ya en la gestión de Alberto Fernández) sino que este año se debería hacer un primer pago por 100 millones de dólares, cuya mayor parte sería financiada por el gobierplata" del gobierno de Javier Milei, el país no deberá usar recursos propios al menos en esta etapa de la compra.

AGM-154 JSOW

El contrato con Dinamarca comprende además de los aviones, ocho motores de repuestos, pods de designación de blancos y de reconocimiento, equipos de guerra electrónica, cascos con Joint helmet mounted cueing system (JHMCS), misiles de entrenamiento, herramientas y otros repuestos.

De acuerdo con el cronograma previsto, en 2025 llegarían a la Argentina los primeros cuatro F16 biplazas y dos monoplazas. Las entregas culminarían en 2028. ■

10 El País

### El Gobierno oficializó a Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema

Con sus respectivos currículums, publicó los pliegos de ambos en el Boletín Oficial y ahora hay dos semanas para enviar apoyos e impugnaciones. Luego, decide el Senado



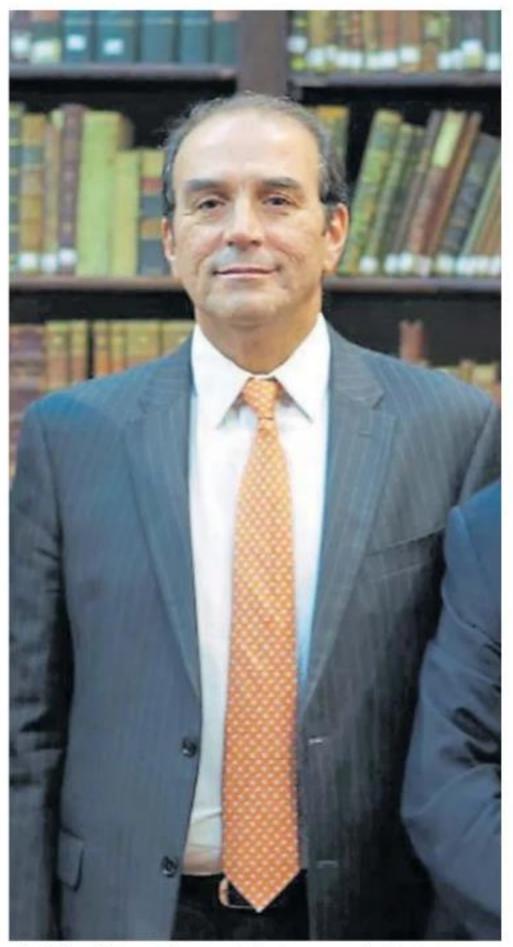

Candidatos. El juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla son los postulantes para la Corte.

#### Claudio Savoia

csavoia@clarin.com

Tal como se esperaba, el Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial las postulaciones del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. El hecho da inicio al proceso administrativo para tratar sus pliegos en el Senado, donde deberán ser aprobados por una mayoría especial de los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión.

Pero antes, ambos candidatos estarán expuestos durante dos semanas -hasta el 8 de mayo- a un proceso de apoyos e impugnaciones que tanto particulares como entidades y asociaciones podrán hacer llegar al Ministerio de Justicia, "por escrito y de modo fundado y documentado".

Aunque no es vinculante para la votación en la Cámara alta, el trámite tiene su importancia: según la calidad de los patrocinios, pero sobre todo de las oposiciones, tanto el gobierno que auspicia a los candidatos como los senadores que deberán levantar sus manos para consagrarlos podrán salir indemnes de la faena o pagar un costo político tan alto que en algún trance del proceso consideren que es demasiado.

Ayer mismo primereó Lijo con el previsible apoyo de sus colegas y vecinos de Comodoro Py, integrantes de la Cámara Federal porteña: "Con más de tres décadas trabajando en distintas instancias, Lijo se configura como un verdadero representante de los magistrados de todo el país", consideraron. En los próximos días se espera una lluvia de manifestaciones por el estilo, provenientes de Cámaras, Juntas y Tribunales de todo el país, gestionadas por el propio candidato pero sobre todo tramitadas por su sponsor: Ricardo Lorenzetti, ocupado a tiempo completo en empujar a su pupilo ante la escarpada

#### cuesta que tiene por delante.

Porque desde que el gobierno anunció a sus candidatos, hace casi un mes, se sucedieron una decena de duras advertencias y manifestaciones contra la postulación del magistrado, aunque sólo unas pocas lo mencionaron por su nombre. Una de las últimas voces fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA, la Red de Entidades por la Justicia Independiente (REJIA) y el Club Político Argentino, entre otros.

En todos los casos, las críticas apuntan a la idoneidad de Lijo como magistrado, ya sea por el manejo de expedientes "calientes" - YPF, Ciccone, crimen de José Ignacio Rucci, Correo Argentino- como supuestas sombras sobre su honestidad personal. El juez también tiene en su contra denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, cerca de Lijo dicen estar preparados para **responder** cada uno de los señalamientos que le hagan, lo que ocurriría en el segundo paso del proceso antes de la votación en el Senado: la audiencia pública.

Respecto del otro candidato, el decano de Derecho de la Universidad Austral, también se descuenta una avalancha de apoyos por parte de organizaciones académicas, y objeciones de entidades de derechos humanos y vinculadas al feminismo: la posición antiabortista del postulante es hoy el pararrayos más alto para su carrera.

En simultáneo, pero con un ojo puesto en las posibles impugnaciones, los senadores mantienen sus labios sellados respecto de su voto, con la intención de "subirse el precio" ante una negociación -todavía no iniciada- y a la vez de no quedar en falsa escuadra rechazando o abrazando a priori el nombre de un candidato que puede elevarse como un barrilete o hundirse como una piedra.

# Guiño de la Procuración a Milei en el conflicto con Chubut

La Procuración del Tesoro apeló el fallo del juez federal de Chubut que había ordenado al gobierno de Javier Milei que cese con la retención de parte de los de la coparticipación federal que le corresponden a esa provincia, y pidió que sea la Corte Suprema la que intervenga en este conflicto. Esa resolución había ordenado el avance sobre una refinanciación de la deuda, por eso el gobierno apeló con efecto suspensivo y pidió que se desplace al magistrado que firmó el fallo. Ahora, la Procuración General de la Nación le dio la razón.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, obtuvo un fallo favorable por parte de la justicia federal con asiento en la provincia para tratar de revertir el recorte de los fondos que percibe el distrito en concepto de coparticipación. Uno de los puntos de la demanda solicitaba la devolución de 13.500 millones de pesos que debían girarse a Chubut y que el Estado retuvo como ejecución de una garantía por el pago de otro préstamo cuyo vencimiento no se prorrogó. Esa retención dio origen a la denuncia de Chubut.

El juez Hugo Sastre ordenó el "ce- ma de Justicia de la Nación.

se de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial", que venía haciendo el gobierno nacional. Pero rechazó la devolución del dinero que reclamaba el gobernador chubutense.

Pero nada de esto entró en vigencia, porque el Estado nacional apeló el fallo: pidió que el juez Sastre deje de intervenir e insistió en que no corresponde que la discusión sea abordada en la justicia federal de Chubut sino en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de pronunciarse, el máximo Tribunal le corrió vista a la Procuración General de la Nación, **cuya opinión no es vinculante pero sí influyente**.

Ayer, dándole la razón al gobierno de Javier Milei, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que es la Corte la que debe intervenir como tribunal único en la discusión entre la provincia de Chubut y el Estado nacional respecto a la retención de una parte de los fondos coparticipables.

En el dictamen, al que accedió Clarín, Monti dijo que como se está ante un conflicto en el que es "la provincia quien denuncia que el Estado Nacional por incumplimiento de leyes federales en relación con los acuerdos suscriptos entre ambos", la Corte es el tribunal de competencia, es decir el que debe intervenir en el conflicto.

En otro tramo del dictamen se explicó que Chubut solicitó y obtuvo el dictado de una medida cautelar que "ordenó al Estado Nacional el cese de la retención" de los fondos. Para evitar que entre en vigencia ese fallo, el Gobierno apeló aquella sentencia del juez Sastre y dijo que no debía seguir interviniendo, ya que lo estaba en juego era un tema de "competencia originaria" de la Corte.

Ese criterio fue avalado por la procuradora Monti, quien dijo que la competencia para analizar el caso es el máximo Tribunal. Se trata, dijo en el dictamen, de un "planteo exclusivamente federal que descarta la naturaleza conjunta -federal y local- que pueda pretender asignarse a la controversia".

Lucía Salinas

### Ley Omnibus: surgen nuevas turbulencias en la negociación

La UCR quiere incluir la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical y cambios en el capítulo tabacalero. Pero el Gobierno duda de incorporarlos.

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Mientras el Gobierno intensifica las negociaciones para conseguir más apoyo a la Ley Bases, Javier Milei tiene que definir sobre dos temas que podrían empantanar el trámite del proyecto: la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales y los cambios en el capítulo tabacalero, ejes que la Casa Rosada impulsaba hasta el mes pasado pero que, con el objetivo de destrabar la iniciativa y ante la falta de consenso, decidió dejarlo afuera del texto que envió a la Cámara de Diputados, pero que en los últimos días es reclamado por un sector de la oposición dialoguista.

"Está todo en análisis, todo abierto. Los aportes que sirvan para mejorar la ley y no vayan contra la esencia de lo que enviamos nosotros, lo podemos evaluar", precisaron desde el entorno presidencial.

Fue ante la consulta de Clarín respecto al planteo que hicieron desde el bloque radical para incorporar al debate ambos temas. El jefe de los diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, incluyó en el proyecto de reforma laboral que le presentó al Gobierno un artículo para que las cuotas y aportes a los gremios se realicen "solo con el consentimiento explícito" de los empleados. Y, por su parte, el diputado Martín Tetaz desafió al Presidente vía Twitter para que sume el capítulo tabacalero cuyo trata-



Radical. El diputado Tetaz habla en una sesión. Pide acabar con los "privilegios" en el mercado del tabaco.

miento el Gobierno había decidido postergar "para un plazo no lejano", como dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Principio de revelación: estimado @JMilei desde el bloque de la UCR vamos a reponer en el dictamen de Bases el art 189 y ulteriores, para que se terminen los privilegios en el mercado de los cigarrillos. El voto de su bloque revelará

su compromiso con la reforma o su claudicación ante la billetera del lobby", chicaneó Tetaz.

En el Gobierno dicen analizar todos los escenarios y aseguran que si la propuesta tiene consenso en el PRO y Hacemos Coalición Federal, y desde la oposición garantizan la aprobación de la Ley Bases, "no hay ningún problema" en debatirlo. "Fue el Presidente el que puso el tema en la agenda, ¿por qué nos opondríamos?", razonaron.

Hasta el viernes pasado, la única duda que tenían en el Gobierno era -y aún persiste- la fecha en la que iba a tratarse la iniciativa en el recinto. Es que en los cálculos oficiales, el número para aprobar el nuevo texto no corre riesgo en la Cámara baja. Incluso en la votación en particular. Como muestra de eso,

en el Ejecutivo ya habían empezado a enfocarse en el poroteo en el Senado, donde la influencia del kirchnerismo en el voluminoso bloque de Unión por la Patria es más marcada. "En Diputados, si no pasa nada raro, ya lo tenemos", apunta uno de los arietes de Milei en la negociación.

Pero la discusión puede empantanarse. El capítulo tabacalero es uno de los puntos que genera tensión. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue el primero en plantear su enojo porque, al quitar los artículos que fijaban que todas las tabacaleras deban pagar los mismos impuestos, las arcas de su provincia pierden un recurso clave.

"Señor Presidente, las provincias del Norte, y todos los ciudadanos del resto del país, le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que Usted mismo ha atacado en público. No se deje ganar por el Señor Tabaco", le pidió en un tuit dirigido a Milei. El gobernador dejó la puerta abierta a que su tropa en el Congreso no acompañe la ley si no hay cambios.

Pero no fue el único cuestionamiento que recibió el Gobierno. En especial porque, como marcó Sáenz, la eliminación del capítulo del tabaco, beneficiaría a Pablo Otero, señalado por Milei como "el señor tabaco", dueño de Tabacalera Sarandí. Las sospechas en torno a la intransigencia de algunos diputados que se resisten a terminar con los privilegios están a la orden del día en el Congreso.

Más complejo asoma la quita de la obligatoriedad de los aportes gremiales. En medio del diálogo abierto con la CGT para frenar el paro y neutralizar sus críticas al grueso de la reforma laboral, en el Gobierno entienden que "es una batalla que hay que dejar para otro momento". Aunque nadie descarta nada: "Javier (por Milei) no definió sobre ninguno de los dos temas. Queda toda esta semana para analizarlo", suelta un funcionario con despacho en Casa Rosada.

### El Gobierno inyecta \$ 120.000 millones extra a planes sociales

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

"La única billetera abierta es para la ministra Pettovello", instaló Javier Milei desde antes de asumir la Presidencia, explicando que la prioridad central del nuevo gobierno, en un contexto de recortes y ahorro, sería asegurar la continuidad de todo el paquete de planes, asignaciones y jubilaciones.

Al término del primer trimestre, y contabilizando la primera quin-

plica en las planillas del presupuesto, con el superministerio de Capital Humano capitalizando gran parte de todo el gasto nacional, pero sobre todo por el acelerado ritmo que presentan las partidas principales de la cartera.

Sumando todos los programas que dependen de la ministra Sandra Pettovello, ya se devengaron casi \$8 billones de los más de \$20 billones previstos inicialmente, que luego de partidas reasignadas esta semana ya se convirtieron en \$27,2 billones. La cifra exacta, al 14 de cena de abril, esa idea inicial se re- abril, es \$7,87 billones sobre ese global, que fue actualizado por primera vez en el, año.

El Gobierno ya dio el paso inicial en ese sentido, con un presupuesto de prórroga que viene gestionando herencia del kirchnerismo v que ya tuvo que actualizar en varios puntos. El caso más emblemático, como sucedía en la presidencia de Alberto Fernández, son los recursos destinados a pagar planes sociales, los dos programas estrella, el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, que ya tuvieron que reforzarse.

En los últimos días se adjudica-

ron casi \$120.000 millones a dichas partidas. En el caso del Potenciar Trabajo, incluso estando subdividido ahora por los sub-programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, se le agregaron a la partida \$20.644 millones, en el de la Tarjeta Alimentar, exactamente \$99.180 millones. Ahora, el ex Potenciar Trabajo tiene un presupuesto de \$1,04 billones y la Tarjeta Alimentar de \$974.820 millones. Es decir, entre ambos superan largamente los \$ 2 billones de presupuesto.

El ex Potenciar Trabajo repercute directamente en más de 1,2 millones de beneficiarios, pese a los recortes de plantilla que llevó adelante el Gobierno por una serie de irregularidades detectadas en el cobro en estos meses. En el último tiempo, le quitaron peso en rela- de organizaciones piqueteras.■

ción a la Tarjeta Alimentar, que fue creciendo en fondos y prácticamente lo equipara.

En lo que va del año, el gasto para los dos programas va por encima de la proyección anual. Al ex Potenciar Trabajo se le giraron \$338.045 millones, en tanto que a Políticas Alimentarias se le transfirieron \$414.484 millones. Representan un gasto por día de \$7.167 millones.

Simbólicamente, son dos programas que tienen mucha representación. La Tarjeta Alimentar genera impacto directo en más de cuatro millones de personas y fue, con el Potenciar Trabajo, el principal programa de asistencia social sustentado en la gestión de Alberto F. El Alimentar, fue administrado por La Cámpora, mientras que el Potenciar Trabajo corrió por cuenta

### CIPPEC alertó al Gobierno por el costo social del ajuste y reclamó más diálogo

Con escasa presencia de funcionarios, hubo importante asistencia de opositores, empresarios y sindicalistas.

#### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

Un puñado de funcionarios del Gobierno, dirigentes políticos de distintos espacios de la oposición, gobernadores, empresarios y sindicalistas asistieron este lunes por la noche a la cena anual de CIPPEC, donde la crisis económica y su impacto en los sectores más vulnerables y el reclamo por el diálogo entre los diferentes actores políticos conformaron los ejes de los discursos y la conversación que dominó el intercambio entre los asistentes.

Esa línea de mensaje sobresalió en las palabras de la propia titular de CIPPEC, Gala Díaz Langou, quien destacó la necesidad de reafirmar "valores y prácticas democráticas", alertó que "no sirve desmantelar" el Estado y que es importante "atender a los más vulnerables". Así buscó dar una señal al gobierno de Javier Milei, ante la presencia del ministro de Justicia. Mariano Cúneo Libarona, y su par de Interior, Guillermo Francos, entre los pocos funcionarios y dirigentes libertarios presentes en el evento.

Incluso, Díaz Langou destacó aquellas "miradas" que advierten que las medidas destinadas a garantizar el equilibrio fiscal "tienen costos sociales contundentes" y que "también observan algunos síntomas de desapego a hábitos democráticos". Por eso, la entidad destacó la necesidad de buscar el equilibrio y el diálogo entre los diferentes actores políticos.

Las autoridades de think tank plantearon, además, que la entidad trabaja para "impulsar políticas que lleven a una Argentina próspera, con instituciones sólidas, equidad y crecimiento". Para lograrlo, presentaron "cuatro avenidas que es necesario transitar": finanzas públicas sostenibles, con una reforma previsional; educación para el desarrollo, de modo que no haya deserción escolar; inclusión social, para reducir la pobreza; y capacidades estatales, con un "Estado más eficaz, con las capacidades necesarias para ofrecer bienes y servicios públicos que apuntalen el desarrollo".

Además de Francos y Cúneo Libarona, también "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, escucharon sus palabras. Al igual que diversos gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora, quien destacó que mejoró la relación con el Gobierno y que está dispuesto a trabajar para acompañar "la posibilidad de construir un mejor país entre todos".

El exministro de Economía Hernán Lacunza valoró que la inflación "está en un camino descendente", aunque alertó que hace falta una "sintonía fina" porque hay gastos que no se pueden "freezar", como los pagos energéticos.

El ataque de Irán a Israel se coló en las conversaciones. El titular de la Unidad G20 de la Cancillería, Federico Pinedo, apuntó el rol de la Argentina y subrayó: "Estamos del lado correcto de la historia".

También participó del coctel el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero se fue antes de la cena. En cambio ocuparon las mesas diversos dirigentes K como Daniel Filmus, los diputados Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz, y Juan Manuel Abal Medina. Se sumó también el economista Carlos Melconian y el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.■



Diferencias. De Díaz Langou del CIPPEC. Aquí junto a Cúneo Libarona.



Presencias. Asistió el embajador de EEUU, Marc Stanley. J. TESONE

DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

Mercedes-Benz Argentina S.A.U. informa a los propietarios de determinadas unidades Clase C, GLC, GLE, G, S y E con números finales de chasis no correlativos entre 008260 y 676604; y de unidades Vito comprendidas entre los números finales no correlativos de chasis 923578 y 924958, que durante los periódicos controles de calidad se ha detectado que el módulo de bombeo de combustible podría no corresponder a las especificaciones. En este caso, como consecuencia, el funcionamiento del módulo de suministro de combustible podría verse afectado en determinadas circunstancias y la bomba de combustible podría desconectarse. Como resultado, el vehículo podría perder espontáneamente su propulsión. En tal caso, podrían aumentar el riesgo de sufrir un accidente y el peligro de lesiones.

Dado que la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, en el marco de una llamada al taller, se sustituirá el módulo de bombeo de combustible de su vehículo como medida preventiva. El trabajo de reparación no demandará gasto alguno y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo.

En caso de que requiera mayor información, por favor visite la página web www.mercedes-benz.com.ar, llame al 0800 666 2369 (opción 1), o dirijase por correo electrónico a la casilla info@mercedes-benz.com.ar.



C 300



















365 AHORRÁ MÁS **QUE NUNCA** 

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 @ @







**JOSEFINA LOGRÓ SUPERARSE Y SIGUE JUGANDO POR** 

\$24.000.000



### Ya hay 19 municipios del GBA que cobran la nafta más cara para compensar los recortes de Milei

El impuesto varía y llega hasta 2,5% del precio del litro de combustible y de GNC. Algunas comunas optaron por un monto fijo y no un porcentaje.

#### Mariano Roa

mroa@clarin.com

A rascar la olla, lo más que se pueda. Los jefes municipales del Conurbano parecen convencerse de que los dientes de la motosierra de Javier Milei no eran parte del relato: están afilados y lastiman. "No sólo no llega un sólo peso de Nación, si no que no hay nadie que nos atienda. Al único que llegamos es a (Guillermo) Francos, pero está detonado por la negociación con los gobernadores", le aseguró a Clarín uno de ellos, quizás el que más poder concentró tras el debacle de Martín Insaurralde por su escandaloso affaire en el Mediterráneo.

Trascartón, la otra caja que maneja Axel Kicillof y que el GBA siempre tuvo a mano para enfrentar sus gastos corrientes, también responde con delay, si es que responde. "Con Kato (el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis) hay onda pero no tiene un mango. Y Kicillof está enfrascado en construir su propio poder para fortalecerse ante la asedio de Máximo (Kirchner)", sostiene otro líder del Sur del Conurbano.

Ningún jefe municipal llegó al poder para terminar tirando la toa-

#### Kicillof no aprueba ni se opone al uso de la remanida tasa vial.

lla. Siempre hay alternativas que sus administraciones tienen para recaudar más, aunque la escupidera siempre la tengan a mano.

Entre las medidas que menos creatividad implican está la remanida tasa vial, un tributo muy sencillo de recaudar ya que se obtiene de cobrar un sobreprecio a cada li-

cada partido. De las 24 comunas que conforman el Gran Buenos Aires, 19 ya

aplican o tienen decidido aplicar

esa tasa. El monto que cobran varía entre 1,5% a 2,5% del precio del litro de combustible. Otros municipios optaron por percibir un monto fijo y no un porcentaje.

cipios gracias a ese tributo no es para nada despreciable. En algunos casos llega a los \$ 1.000 millones anuales, un dineral, sobre todo en tiempos de vacas flacas.

La tasa a los combustibles no discrimina. Municipios grandes y chicos la cobran. También oficialistas y opositores. Algunos lo vienen haciendo desde hace años como Avellaneda, Vicente López, La Matanza, Moreno, Merlo o San Fernando. Otros, en cambio, lo harán en los próximos meses, como Quilmes, Lanús, Almirante Brown Lomas de Zamora. En José C. Paz, por ejemplo, Mario Ishii estableció el impuesto en el 1% del precio de los combustibles líquidos y de unos \$6,37 en el precio del GNC.

"Nosotros disponemos el cobro de la tasa vial de conformidad con lo dictaminado en las ordenanzas Fiscal e Impositiva", justifican en Ituzaingó y repiten en todos los municipios. Allí la tasa está vigente desde 2016 y es de un 2%.

Otro de los distritos en los que se debe tributar es en Hurlingham. Desde el Concejo Deliberante detallaron que la tasa es del 1,55% sobre el precio del litro de gas oil grado 2 y de otros combustibles líquidos similares; del 1,44% sobre precio de nafta y gas oil grado 3; del 2,39% sobre el GNC; y del 1,22% en el resto de los combustibles.

En La Matanza, el distrito más poblado y el más grande del GBA, el porcentaje es de un 1,5% por litro para las naftas y el gas oil; y de un 1% para el metro cúbico de GNC. En tanto, en Merlo se aplica un 2,50% para los combustibles líquidos y sube a un 4,50% para el GNC.

"No comparto poner la tasa vial. La Ciudad de Buenos Aires no la cobra y hay que entender que si sale más caro la nafta en nuestro municipio nos puede quitar clientes. Además, es una doble imposición porque del combustible ya recibimos coparticipación. Si nosotros cobramos este impuesto, las estaciones de servicio lo trasladan directamente al precio del surtidor y al bolsillo de las familias o a quienes usan el vehículo para trabajar", explicó Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, quien a través de sus redes sociales invitó a todos los vecinos de la región a cargar combustible en su distrito.

Ese es el riesgo de aplicar la tasa. Hay quienes creen que si la gente hace enormes colas para cargar antes de los aumentos, es probable que si les queda cerca una estación de servicio de otro municipio donde la nafta sea más barata irán allí a llenar el tanque. Otros de los municipios que decidieron no aplicar la tasa son Morón, San Martín, San Miguel y Ezeiza. ¿Qué dice Kicillof? Desde La Plata patean la pelota señalando que es un tema de los propios jefes locales. "No aprueba ni se opone", indicaron a Clarín. ■

#### Las tasas municipales al combustible por municipio

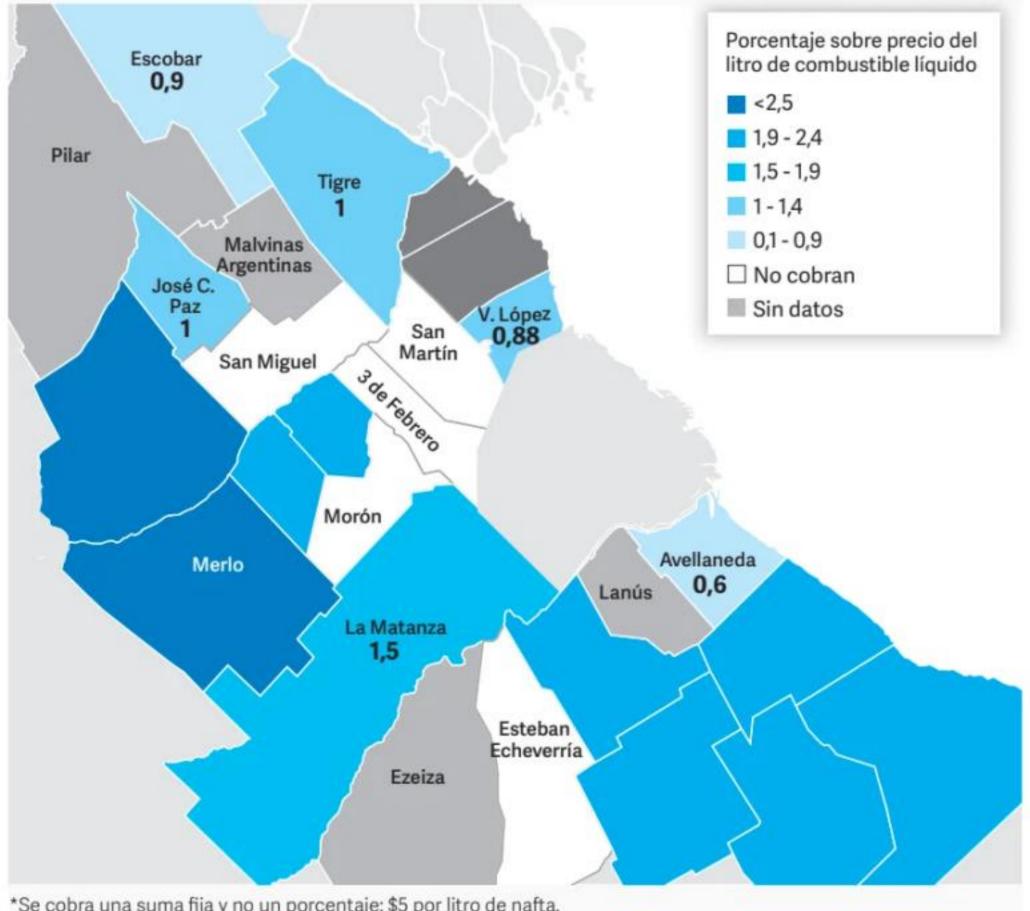

\*Se cobra una suma fija y no un porcentaje: \$5 por litro de nafta.

\*\* Se cobra \$6 por litro.

Fuente MUNICIPALIDADES, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BS. AS

tro de nafta o metro cúbico de GNC que se cargue en cualquiera de las estaciones de servicio ubicadas en

La plata que embolsan los muni-

### Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



En el banquillo. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ayer en la primera audiencia del juicio por Skanska. FEDERICO LÓPEZ CLARO

### Skanska: arrancó el juicio por el primer caso de corrupción K

Diecinueve años después del escándalo, están acusados Julio De Vido, otros exfuncionarios y empresarios vinculados a gasoductos y a la entrega de facturas falsas.

A 19 años de que se denunciara el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo, y con la lectura de las acusaciones, ayer comenzó en el Tribunal Oral en Federal 4 el juicio por el caso Skanska, vinculado a la adjudicación de gasoductos en la Argentina. La causa se demoró porque fue archivada y luego reabierta por la Corte.

Los principales acusados son el

exministro de Planificación Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas, José López. El primero asistió personalmente a la audiencia en Comooro Py, mientras que López adujo problemas de salud y siguió la sesión virtualmente, según informó Noticias Argentinas.

De Vido está condenado a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar

cargos públicos en la causa por la Tragedia de Once, en la que fue hallado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. Además, está procesado en las causas de los Cuadernos de las Coimas, Odebrecht, compra de trenes chatara a España y Portugal y otros expedientes por corrupción.

En el caso Skanska se juzga la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado y el posible cohecho en la contratación y realización de los Gasoductos Norte y Sur, entre 2004 y 2006.

En este juicio, también están procesados el exgerente del Fideicomiso Banco Nación Néstor Ulloa: nueve directivos de la compañía Skanska y diecisiete representantes de otras empresas que intervinieron en los proyectos.

El debate está a cargo de los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, y el fiscal Abel Córdoba es el acusador. Se espera que durante el juicio declaren 90 testigos.

Los exfuncionarios públicos que llegaron a juicio fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Carlos Stornelli, como coautores del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con cohecho pasivo".

A los directivos de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba se les atribuyó una participación en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se los señaló como coautores del delito de cohecho.

Ese mismo delito se le atribuyó a los diecisiete representantes de las empresas que emitieron facturación falsa para justificar los sobornos. Se trata de Adrián López, de Infiniti Group; Jorge Butti, contador de las empresas Conaza y AMSA; Renato y Walter Cecchi, apoderados de Metalúrgica Cecchi y Gafforini; Juan Cruz Ferrari, apoderado de ASM; Rubén Gueler, socio gerente de Conisht; Estela Insenga, apoderada de Spital Hermanos; Danimiro Kovacik, presidente de Inargind; Claudio Moreto, presidente de Conaza; Daniel Nodar, socio gerente de Transporte Arco Iris; Raúl Orsini, presidente de Conumi; y Blas Luis Pierotti, presidente de Generart SA.

La lista de representantes de las compañías acusadas de facturación falsa incluye a Jorge Roldán, presidente de Metalúrgica Roldán;

#### Skanska habría pagado las coimas a funcionarios.

Enrique Rubinstain, asesor comercial de Conalbe y Comunication & Business; Miguel Spital, apoderado de Spital Hermanos; Alejandro Tettamanti, presidente de ASM y Pedro Ubaldo Carrozzo, socio gerente de Darom Construcciones.

Según el requerimiento de elevación a juicio, entre noviembre de 2004 y abril de 2006 se habrían pagado coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de comprensión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de otra planta compresora.

Esos pagos habrían sido realizados por directivos de Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo y, para justificar esos pagos y darle un aparente marco legal, Skanska habría simulado operaciones comerciales con veinticuatro empresas. ■

**DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS** 



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 8 @







Repercusiones. El mundo está pendiente del conflicto entre Israel e Irán y saca cuentas sobre el impacto en la economía global.

### La escalada en Oriente Medio golpeó y la Bolsa local lo sufrió

Los bonos perdieron más de 3% y las acciones cedieron más de 8%. El dólar blue avanzó a \$ 1.015. Los mercados globales miran con temor al petróleo.

En medio del recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel, las bolsas globales se dieron vuelta y pasaron de mostrar leves subas a cotizar a la baja. El cambio de tendencia se produjo después de que Israel anunciara habrá represalias por el ataque iraní.

En la primera parte de la jornada, cuando primaba la idea de que se abría un impasse en el enfrentamiento, las bolsas europeas reaccionaron de forma positiva. Así, la Bolsa de París cerró este lunes con ganancias, tras cuatro jornadas de pérdidas y subió un 0,43% para terminar en 8.045,11 puntos.

En medio de esta calma aparente, en la Bolsa de Nueva York arrancó con subas. Pero tras el anuncio de Israel, los mercados se dieron vuel-

ta y el Dow Jones pasó a bajar 0,7% y el Nasdaq, -1,6%.

En el caso del petróleo ocurrió lo mismo. Pasó de una caída de 1% a una suba de 0,2%

La semana pasada los mercados globales se habían movido a la baja tras conocerse el dato de la inflación en Estados Unidos, que se alejó del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed) y reduce así la espe**CIFRA** 

1.074

el valor del dólar "contado con liquidación", subió 2,6% por el ruido internacional y la baja de las tasas de interés. Es uno de los valores más atrasados del mercado: sube solo 10% en el año.

ranza de que haya una baja de las tasas de interés pronto, lo que puso un freno en el ímpetu comprador de los inversores. Como suele ocurrir cada vez que hay turbulencias a nivel global, el impacto se hizo sentir de forma más marcada en Argentina. "El mercado entró en pánico y Argentina no fue la excepción esta vez, el flight to quality se sintió y los principales índices bursátiles norteamericanos terminaron con caídas de entre el 0,7% y el 1,8%", plantearon desde Adcap Grupo Financiero.

A nivel local, en la Bolsa porteña el Merval cayó 3,8% en pesos y 6,2% en dólares. Las acciones argentinas retrocedieron con fuerza en Wall Street con pérdidas de hasta 8,2% para el banco Supervielle, -7,8 para banco Macro, -7,1% para Transportadoras Gas del Sur y -7,1% para Central Puerto. Casi todas los papeles argentinos terminaron en rojo, con Ternium (0,6%) e IRSA (0,2%) como únicas excepciones.

La rueda también fue negativa para los bonos, que perdieron hasta 3,6% en el caso del Global 46 y del 3% para el AL41. Con esto el riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide el sobreprecio de la deuda argentina, subió 45 puntos, a 1375 puntos básicos.

Además, este lunes aumentaron los dólares alternativos. Lo más destacado fue la suba del contado con liqui, que avanzó 2,6%, a \$1074. mientras el MEP repuntó 1,6%, a \$ 1021. Por su parte, el dólar blue se movió 10 pesos, a \$ 1015. "Ni siquiera con los dólares financieros que incrementaron su avance, el mercado pudo mitigar la ola bajista en bonos y acciones", indicó Fernando Staropoli, analista de Rava Bursátil. Sobre el mercado cambiario pegó más la lluvia que la escalada bélica. Desde Proficio Investments marcaron que "los dólares financieros tuvieron una jornada positiva, con un nivel de liquidación muy deprimido similar al volumen de las última cuatro ruedas, influenciado por el clima".■

### La deuda pública aumentó US\$ 16.507 millones en marzo

#### Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

Por el ajuste de la deuda en pesos atada a la inflación, y pese a los pagos de deuda que se hicieron el mes pasado, en marzo el stock de deuda pública bruta aumentó en el equivalente a US\$ 16.507 millones. Fue de US\$ 386.537 millones a US\$ 403.044 millones, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Finanzas. Con respecto al mes anterior, "la deuda en situación de pago norUS\$ 16.501 millones, representando un crecimiento mensual del 4,3%. La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US\$514 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US\$ 17.015 millones".

Del total, la deuda en pesos representa el 35% y en moneda extranjera el 65%.

Luego de la fuerte licuación por la devaluación de diciembre, en enero, en febrero y en marzo la deuda en pesos volvió a pegar un mal aumentó en el equivalente a salto por la colocación y variación nes en el primer trimestre de este nal, el 20% a obligaciones con US\$ 2.882 millones".■

de los bonos y títulos ajustables por CER (Inflación) o dollar linked. Aumentaron en enero en el equivalente a US\$ 7.991 millones, en febrero en otros US\$ 12.371 millones

#### La suba es por el ajuste de la deuda en pesos atada a la inflación.

y en marzo en US\$ 15.521 millones: En total pasaron de US\$ 370.673 millones a los US\$ 403.044 milloaño. En la medida que la inflación vaya aumentando por encima de la variación del tipo de cambio oficial, la deuda en pesos valuada en dólares deberá seguir creciendo, absorbiendo la licuación de diciembre.

La deuda ajustable por CER pasó del equivalente a US\$ 46.143 millones en diciembre a US\$ 56.077 millones en enero, a US\$ 74.662 millones en febrero y a U\$S 116.462 millones en marzo.

Más del 90% del endeudamiento en pesos está contraído en bonos CER (que se ajustan por inflación) o dollar linked (se ajustan por el tipo de cambio oficial), de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El 78% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro NacioAcreedores Externos Oficiales el 1% corresponde a Adelantos Transitorios y el 1% restante a otros instrumentos.

La deuda con organismos internacionales asciende a US\$ 74.858 millones, de los cuales US\$ 42.963 millones son con el FMI.

Este nivel de deuda no incluye la deuda de las provincias y del Banco Central.

A su vez, las Reservas Internacionales del BCRA terminaron en marzo con un saldo de US\$ 27.127 millones versus los US\$ 26.690 millones de fin de febrero, registrando una suba de apenas US\$ 437 millones, según el Informe Monetario del BCRA. "Sobre esta dinámica incidió principalmente la compraventa de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por unos

### Argentina volvió a estar cara para turistas de países vecinos

Sufre el llamado comercio de frontera. Las ventas en Misiones cayeron 18% y en Formosa casi 30%. La afluencia de uruguayos a Entre Ríos se redujo 90%.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Desde diciembre del año pasado, el acortamiento de la brecha cambiaria debido a la devaluación del peso resultó beneficioso para ciertos sectores de la economía, como el comercio exterior o las inversiones extranjeras. Sin embargo, se volvió negativo para las economías provinciales que se encuentran en zonas fronterizas con otros países.

Allí, el consumo venía fuertemente traccionado por extranjeros incentivados a comprar productos locales que tenían precios más bajos. Pero ahora, la Argentina ya no está "tan regalada" y una creciente cantidad de productos tienen -especialmente los combustibles y productos de consumo masivo- los precios más altos que en los países vecinos.

Particularmente la región del NEA, es una de las más perjudicadas por el giro en la relación del tipo de cambio ya que las compras de paraguayos y brasileños llegaron a cobrar un peso importante dentro de las economías regionales.

Un informe del IERAL (Fundación Mediterránea) tomo dos indicadores relevantes para analizar el comercio fronterizo: las ventas en supermercados y las de nafta y gasoil. En el caso de los supermercados, se observó que durante los últimos meses las ventas crecieron (en términos nominales) muy por



Estaciones de servicio. Llenar el tanque en Argentina era habitual para uruguayos, brasileños y paraguayos.

#### **PARA TENER EN CUENTA**

11,9%

cayeron las ventas en Corrientes y se atribuye a la menor afluencia de paraguayos y uruguayos. Otro tanto sucede en Chaco con una caída de casi 11% por el mismo motivo.

debajo del IPC Alimentos en toda la región.

Al comparar el mes de enero del 2024 con respecto a igual mes del año anterior las ventas reales (es decir, teniendo en cuenta las variaciones en la inflación), se registraron fuertes caídas en la provincia de Chaco (10,7%) y en la provincia de Corrientes (11,9%), pero sobre todo se destacaron, las caídas en la

provincia de Misiones (18%) y Formosa (29,8%).

La diferencia en el comportamiento del consumo masivo también se reflejó en los monitoreos de la consultora Scentia que acusaron en el último año, una caída más profunda en los comercios (supermercados y autoservicios) del interior del país (-5,8%) que en los del AMBA, (-09%) básicamente por la menor demanda en las zonas de frontera.

En cuanto a las ventas de nafta y gasoil, se aprecian caídas en todas las provincias del NEA. Al comparar el primer mes del año contra el mes anterior, las provincias más perjudicadas en la venta de nafta y gasoil fueron la provincia de Formosa (10% y 3,1%) y la provincia de Misiones (20% y 9,7%).

Según las cámaras regionales, unos pocos clientes brasileños "siguen viniendo únicamente por los productos preferidos de siempre y por la calidad, como los vinos, espumantes, whiskys, energizantes, chocolates, dulce de leche, alfajores, aceite de oliva y algunos productos del rubro pescadería y afines. También algo de perfumería y cosmética", explican.

Pero, por lo pronto, también la menor presencia de uruguayos se siente en la provincia de Entre Ríos. La afluencia de los vecinos es "un 90% menor" que hace unos meses y eso afecta a los comercios, por ejemplo, de la ciudad de Concordia que, por otro lado, también suma una "baja de consumo" de los mismos argentinos de la zona. Lo mismo sucede para los comerciantes de Gualeguaychú, que durante los últimos dos años se beneficiaron de los compradores que llegaban desde Fray Bentos.

En la provincia de Mendoza, en tanto, el impacto en la economía es significativo ya que las ventas a turistas chilenos en esa ciudad tenían un peso importante no solo en el Comercio sino en toda la economía provincial. A tal punto que, el año pasado, se llegó a hablar de la formación de una especie de 'Provincia 25' por la magnitud de operaciones involucradas en productos de consumo masivo.

Este cambio en los patrones de consumo se refleja en la facturación de los hoteles y de los locales gastronómicos que eran los principales beneficiarios del turismo de compras de los visitantes trasandinos.

### Guiño a los bancos del Central con una norma sobre plazos fijos

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Aunque el Banco Central quería impulsar los certificados de plazos fijos digitales (CEDIP), una nueva funcionalidad que permitirá que las colocaciones bancarias favoritas de los argentinos se puedan fraccionar, endosar, transferir, de manera que este instrumento de ahorro se vuelva una forma más de pago digital, éstos dificilmente despeguen.

una serie de medidas de tinte macro entre las que se destacó una nueva baja de tasas de referencia de la economía, el organismo que preside Santiago Bausili sacó una comunicación que exime a los bancos de la obligatoriedad de emitir estos certificados de plazos fijos electrónicos.

Mediante la comunicación A 7989, el organismo dispuso que las entidades están obligadas a recibir este tipo de depósitos e instruyó al sistema de pagos y las cámaras compensatorias sobre su funcio-El jueves pasado, en medio de namiento, aunque aclaró que la dad de un plazo fijo, de forma que privadas más relevantes del país que mantiene con las fintech. ■

emisión de estos instrumentos será "optativa para toda entidad financiera que capte depósitos". La introducción de esta sola palabra revela una larga negociación con el sector bancario, que se resistía a crear estos nuevos certificados digitales.

Los Cedip aparecieron en la era de Miguel Pesce como una forma de "canalizar el ahorro en pesos y desincentivar la dolarización". Entre las funcionalidades novedosas, el organismo detalló que por ejemplo se podrá transmitir la titularise pueda usar tanto como medio de pago, para cancelar obligaciones entre personas o empresas, como negociarse en el mercado de valores, tal como ocurre hoy en día con las facturas o cheques electróni-

Desde la norma que anunció su creación, en enero de 2023, su entrada en vigencia había sido corrida tres veces. La semana pasada, dos directores de la autoridad monetaria anunciaron que la fecha de entrada en vigencia se mantendrá esta vez: deberán comenzar a circular a partir del 1 de mayo próximo.

Sin embargo, en los bancos consultados por Clarín reconocieron que hay "dificultades de orden técnico y comercial" que dificultan la llegada de estos instrumentos. En un relevamiento por las entidades

hecho por este diario no se encontró ninguna que confirme que saldrá con la emisión de estos certificados, aunque en varias entidades recalcaron que el desarrollo se hace "contrarreloj" y que la norma se cumpliría "con funciones limitadas".

En un banco de capitales privados aseguraron que a fin de mes tendrán implementada la aceptación de estos certificados y que evalúan si más adelante ofrecerán los Cedip a sus clientes.

En tanto, en un banco público afirmaron: "El desarrollo está casi terminado y se está evaluando cuándo salimos a ofrecerlo a partir del 30 de abril que es cuando se pone en vigencia".

Como sea, el sector bancario ganó otra pulseada de la larga pelea 18 El País



Proyección. Estiman que no seguirá aumentando el precio de la carne por la fuerte caída del consumo.

### Se desplomó el consumo de carne y está en el nivel más bajo en 30 años

Cayó a 42,6 kilos en marzo, 10 kilos menos en relación a un año atrás. El precio había aumentado 11% en el mes.

#### Esteban Fuentes

efuentes@clarin.com

La ingesta de carne vacuna sigue en baja en el país y **toca mínimos históricos**, en medio de la caída del poder adquisitivo de la población.

En marzo el consumo per cápita fue de 42,6 kilos, lo que marca una caída del 18,5% en relación al mismo mes del 2023, el peor registro de los últimos 30 años, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

El descenso del consumo de carne vacuna se debe a la caída del poder adquisitivo de la población. "La gente no tiene un mango", graficó Miguel Schiariti, presidente de Ciccra.

"¿Qué ventas, qué caída?" ironizó Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya). "Como ya no hay ventas, no hay caída" siguió con su sarcástica respuesta.

A continuación, Rafael alertó que a partir de diciembre hubo una retracción de la demanda del 30 al 40%. "Las ventas vienen cayendo mes a mes estrepitosamente. Hay una recesión que es tremenda", afirmó. "Todo lo que son cortes parrilleros, como asado, vacío y matambre, no salen. Nunca había visto que se retrasen tanto, sobre to-

#### Consumo de carne vacuna por habitante

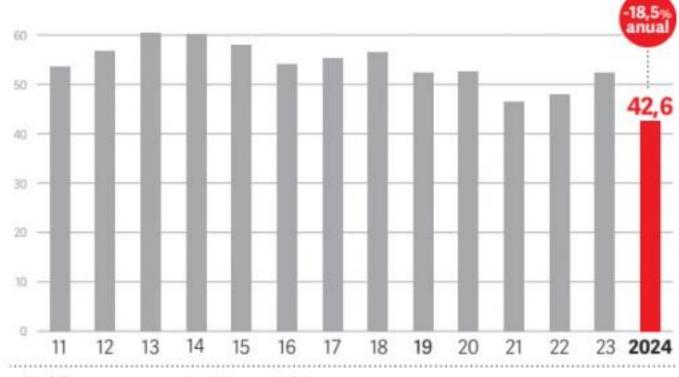

» En kilogramos por año (Marzo 11-24)

Fuente CICCRA

CLARIN

do en el verano, que siempre hay faltante. Sólo están demandando los cortes más baratos, como la paleta, osobuco y las milanesas, que son un clásico", señaló.

Ante este contexto de baja de ventas, el precio del emblemático producto en marzo acompañó a los datos general de inflación del Indec. Los valores en marzo subieron 11% en relación a febrero y un 275% en relación a marzo de 2023, según datos del IPCVA. La carne picada (16%), osobuco (13%) y paleta (13%) fueron los cortes que más subieron.

tambre, no salen. Nunca había visto que se retrasen tanto, sobre toto, en los últimos tres meses se dio el corto plazo. ■

una "desaceleración" del aumento que venía trayendo en 2023, que terminó en diciembre con un 40% de incremento y una suba interanual del 310%. Así, en febrero la suba había llegado apenas al 4% mientras que en enero había sido del 19%.

"El aumento del precio del ganado en los últimos 12 meses fue del 306%, y el de la carne, del 280%. Esos mas de 20 puntos lo absorbió la cadena", dijo Schiariti ante la caída en las ventas. Según su visión, los valores de la carne vacuna se van a mantener porque no se ve una reactivación en las ventas en el corto plazo.

### Electrodomésticos en crisis: una firma líder despide al 20% de su personal

Se trata de Mabe, de capitales mexicanos que comercializa la marca Drean. Son 200 empleados.

La empresa mexicana Mabe, que comercializa los lavarropas con la marca Drean, despidió a 200 trabajadores en su planta de Luque, en la provincia de Córdoba, por la caída de ventas que en su caso llegó al 50%.

La fábrica de electrodomésticos tiene 900 trabajadores y es la mayor empleadora de la localidad. La reducción de personal comenzó a principios de este año. Además, la planta permanecerá cerrada durante dos semanas, entre el 22 de abril y el 6 de mayo y solo habrá guardias mínimas.

"Como es de público conocimiento, la caída general de consumo que estamos transitando en el país nos ha obligado, lamentablemente, a avanzar con el ofrecimiento de retiros voluntarios, pre-jubilaciones y cesantías laborales, asegurando que sean las mínimas e indispensables para dar sostenibilidad al negocio y cuidar la fuentes de empleo a largo plazo", explicó una fuente de la empresa

El intendente de Luque, Diego Viano, aseguró que desde la empresa le dijeron que su principal producto, el lavarropas de carga frontal automático, que lideraba las ventas cayó un **50 por ciento**.

Luque es la localidad de la provincia que **lideró el apoyo con sus votos a Javier Milei.** 

La fábrica emplea a 1.200 de las 9 mil personas que viven en esa ciudad y por lo tanto es una de las principales fuentes de trabajo tanto en Luque como en el departamento donde está ubicada, Río Segundo, donde en las últimas elecciones La Libertad Avanza (LLA) ganó con el 82 por ciento de los votos.

"Se van de a 15 o 20 personas por semana, especialmente de la parte de producción. Se están fabricando unos 800 lavarropas menos por día", dijo a La Voz un trabajador. La baja de las ventas afecta a toda la cadena de valor. Y hasta los proveedores de piezas para armar un lavarropa también están en crisis, por lo que en algunos casos no están pudiendo entregar.

La firma ofreció a retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas.

A los trabajadores despedidos les están pagando las indemnizaciones, se aseguró.

Los mexicanos llegaron a Luque en 2023 cuando la firma Drean, creada por José Alladio se vendió. Mabe tiene presencia en 70 países, cuenta con más de 24 mil empleados en todo el mundo. En Argentina, es dueña demarcas como Drean, Patrick, Aurora y Patriot.

La caída de ventas en electrodomésticos es generalizada lo mismo sucede con la industria automotriz donde plantas como Toyota anunciaron 400 retiros voluntarios y otras suspensión de actividades y vacaciones anticipadas.



En crisis. La firma de electrodomésticos Mabe en Luque, Córdoba.

#### Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares

## 425,68

Chicago, en dólares por tonelada

#### CAFÉ MARTÍNEZ APUESTA A LAS FRANQUICIAS

Café Martínez, de capitales argentinos, a lo largo del año tiene previsto la apertura de 24 nuevas tiendas, lo que hace un promedio de una apertura

cada 15 días. La marca tiene en total 204 locales en todo el país e inició un proceso de remodelación que ya alcanzó al 96% de los puntos de venta.

### Para evitar impuestos, las agencias de viajes habilitan el cobro en dólares

Es por la conveniencia de pagar con la cotización del MEP o el paralelo. Aceptan efectivo, transferencias y depósitos. El ahorro llega al 40%.

#### **Agustina Devincensi**

agdevincensi@clarin.com

Las agencias de viaje habilitaron el cobro en dólar para el pago de servicios turísticos en el exterior por el ahorro que implica esta modalidad. Las principales empresas del sector lanzaron esta opción para que sus clientes eviten los impuestos del dólar turista y abonen hasta un 40% más baratos vuelos, hoteles, paquetes y excursiones.

En diciembre, la resolución general 5463/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó una baja tributaria del 155% al 60% para los viajes al extranjero. Desde entonces, se aplica un gravamen del 30% por el impuesto PAIS y un 30% por el Anticipo de Ganancias.

No obstante, actualmente, conviene pagar un pasaje directamente en moneda estadounidense: en efectivo, transferencia, depósito, tarjeta de débito (con dólares en la cuenta) o crédito (luego del cierre y antes del vencimiento) por la diferencia entre la cotización del paralelo (\$ 1.005) y el MEP (\$ 1.020) versus el turista (\$1.419).

Teniendo en cuenta que el Banco Central (BCRA) no les permite a las agencias directamente cobrar en



Cash. Los expertos recomiendan pagar los pasajes y gastos en el exterior con dólares en efectivo.

moneda estadounidense con tarjeta de crédito, sumado a que los sistemas no están adaptados para hacerlo, algunas agencias como Despegar derivan al usuario a la versión de su plataforma en otro país, como Perú. Otras aceptan, por el momento, solo efectivo, transferencia o depósito.

"Es esencial acompañar a los viajeros y brindarles los mejores métodos de pago. Actualmente, adqui-

rir paquetes, vuelos y alojamientos en dólares es la opción más conveniente para quienes buscan viajar al exterior, ya que permite ahorrar hasta un 40% sin el impuesto PAIS y las percepciones", señaló Despe-

"Por eso, ofrecemos la posibilidad de pagar en dólares con transferencia y tarjeta de crédito. Pronto, se habilitará la opción de hacerlo en efectivo en cualquiera de

#### **PARA TENER EN CUENTA**

\$1.419

fue la cotización ayer del dólar turista frente a la del paralelo, \$1.005 o el MEP, \$1.020. Las agencias de esta manera evitan una fuerte baja de reservas y actividad en el rubro de turismo al exterior.

nuestras ocho sucursales. Tenemos como prioridad que los clientes encuentren la manera más simple, cómoda y económica de viajar", apuntó la empresa, que ya cuenta con puntos de venta físicos en los centros comerciales Alcorta Shopping, Unicenter, Tortugas Open Mall (TOM), Devoto Shopping y Alto Avellaneda.

Para pagar con crédito, Despegar recomienda a los viajeros configurar el stop debit si la tarjeta está adherida al débito automático y, a la fecha de vencimiento, asegurarse de contar con la cantidad de dólares suficiente para abonar el resumen. "Mediante transferencia, el proceso es más sencillo, ya que se genera un voucher de pago y los consumidores pueden pagar directamente desde el homebanking", afirmó Despegar.

También CVC Corp-el grupo brasileño dueño de Almundo, Avantrip, Biblos y Ola Mayorista- habilitó el pago en efectivo en los 126 puntos de venta que tiene la marca Almundo en el país (dos propios y 124 en formato de franquicias). "Estamos terminando el desarrollo del sistema de transferencias, para tenerlo listo este mes", anticipó Diego García, director general de la filial local del holding.

Por su parte, TurismoCity ahora brinda la posibilidad de ver los precios en dólares y elegir entre agencias y aerolíneas que cobren en esta moneda, activando el filtro de pago de búsqueda en dólar. "Se pueden cambiar a dólares las tarifas al exterior, al ver las fechas de viaje desde el sitio", remarcó Julian Gurfinkiel, chief marketing officer (CMO) y cofundador de la plataforma.

El especialista recomienda probar el cambio para comparar los precios.■

#### Debe y haber

ANSeS y billeteras virtuales

#### Galperin: "Lo haría gratis para cortarles el curro"

Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, salió al cruce de las acusaciones que lo señalaban como el principal beneficiario de la nueva metodología de cobro de la ANSeS y apuntó contra los dirigentes que intermediaban entre los beneficiarios y el Gobierno: "Lo haría gratis por el placer de cortarles el curro a gerentes cooperativistas de la pobreza".

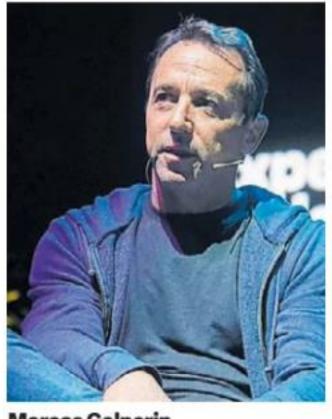

Marcos Galperin.

Complejo industrial de YPF

#### Luján de Cuyo: récord de procesamiento

El Complejo Industrial Luján de Cuyo registró en marzo de 2024 un nuevo récord de procesamiento al alcanzar los 594.312 m3 de crudo, superando en un 5,7% el anterior registro de diciembre del 2023. La introducción de un nuevo modelo operativo que incluye a distintas áreas de YPF agilizó la toma de decisiones.

La firma de Elon Musk

#### Tesla recorta el 10% de su personal

Tesla planea despedir a "más del 10%" de su plantilla mundial, según el sitio de noticias Electrek, que publicó un correo electrónico del fundador del grupo, Elon Musk, anunciando la medida. Los recortes de empleo son necesarios después de un "rápido crecimiento" que ha llevado a la duplicación de funciones, dijo Musk.

### El Mundo

La crisis en Oriente Medio

# Israel prometió una "respuesta" al ataque de Irán, pese a la fuerte oposición de Estados Unidos

El jefe de las fuerzas armadas afirmó que habrá una réplica y no dio detalles. Netanyahu se inclinaría por atacar militarmente, estima la prensa israelí. Los aliados le reclaman "contención".

JERUSALEN. AFP, ANSAY AP

Bajo una fuerte presión internacional para que Israel evite una escalada militar con Irán, el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, aseguró ayer que habrá una "respuesta" de su país al ataque iraní con drones y misiles del último sábado, aunque no dio mas detalles de la réplica y afirmó que el gabinete de guerra seguía analizando opciones posibles.

El diario israelí **Haaretz**, que cita a fuentes cercanas a las discusiones, dijo ayer que el premier Benjamín Netanyahu se inclina por atacar militarmente a Irán, pero que la presión para evitar una escalada en la región tendrá un gran peso sobre la decisión.

"Estamos mirando hacia delante, considerando nuestros pasos, y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de cruceros y drones hacia el territorio del Estado de Israel recibirá una respuesta", dijo Halevi durante una visita a la base aérea de Nevatim, en el sur, que recibió daños leves durante el ataque. Al hablar poco después en esta base, el portavoz del ejército, Daniel Hagari, afirmó que los militares harán "todo lo que sea necesario" para proteger el Estado de Israel. "Lo haremos en la ocasión y el momento elegido", declaró Hagari.

De momento, las autoridades israelíes no especificaron qué medidas tomarán tras el ataque iraní, aunque medios locales informan de que el Gabinete de Guerra, que se reunió ayer lunes y tiene planeado reunirse también hoy, quiere dar una respuesta contundente.

Según la TV israelí, las autoridades no buscan poner en marcha una guerra regional, y su principal aliado militar, Estados Unidos, ya ha avisado de que no apoyará una respuesta militar. En Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se negó a decir si Washington fue o espera ser informado sobre algún plan de respuesta israelí. "Dejaremos que los israelíes hablen de eso", dijo a los periodistas el lunes. "No estamos involucrados en su proceso de toma de decisiones sobre una posible respuesta", agregó Kirby.

El del sábado fue el primer ataque militar directo de Irán contra territorio de Israel, a pesar de décadas de enemistad que se remontan a la Revolución Islámica de 1979. Ocurrió menos de dos semanas después de un bombardeo israelí sobre el consulado persa en la capital de Siria el 1° de abril que mató a dos altos comandantes iraníes, entre un total de 12 muertes.

El ejército israelí afirma que el 99% de los drones y misiles lanzados por Irán fueron interceptados, con la ayuda de otros países, incluidos EE.UU., Reino Unido y Francia. A pesar de las intercepciones reportadas, Teherán calificó la operación como un éxito y consideró que "el asunto quedó zanjado", con lo que dio a entender que detendría sus ataques, aunque advirtiendo contra cualquier "comportamiento imprudente" que pudiera disparar una reacción "más fuerte".

Ayer, la Casa Blanca negó haberse sido informada con antelación del bombardeo persa, como se informó este fin de semana, y sostuvo que la operación de Teherán fue un "fracaso impresionante y bochornoso" debido a que fuerzas de EE.UU. ayudaron a derribar la mayoría de los misiles y drones disparados por Teherán (Ver pág. 21).

Israel e Irán han estado en curso de colisión durante los seis meses de la guerra de Israel contra los fundametalistas de Hamas en Gaza. El conflicto estalló después de que ese grupo terrorista y la Yihad islámica -respaldados por Irán-atacaran Israel el 7 de octubre, mataran a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a otras 250, de las cuales 129 continúan en Gaza, incluidas 34 que se cree han muerto, según las autoridades israelíes.

Reforzando su presión a Israel para que se contenga y no escale el conflicto, el presidente Joe Biden eeuidijo ayer que su país "está comprometido con alcanzar un cese del fuego que traerá a los rehenes a casa y evitará que el conflicto se extienda más allá de lo que ya ocurrió".

Se sumo así a Francia, Reino Unido, Gran Bretaña y la mayoría de los países árabes que vienen redoblando sus reclamos a Netanyahu para que se abstenga de evitar un incendio mayor en la región. Israel continuó ayer atacando Gaza con bombardeos en Yan Yuni, que dejaron al menos 18 muertos. Por ahora, el ejército israelí afirmó que no se desvía de su objetivo de erradicar a Hamas del enclave palestino.



Declaraciones. El jefe de las fuerzas armadas de Israel, Herzi Halevi, ayer, al hablar con la prensa desde la base de aérea de Nevatim. "Habrá una respuesta", prometió el militar. AFP

El Mundo 21 CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### La Casa Blanca niega que Teherán le haya avisado de su bombardeo

EE.UU. contradijo así la versión iraní y de sus aliados árabes, quienes hablaron de un anticipo de 72 horas. "Esa noción es ridícula", dijo enfático el portavoz de Biden.

WASHINGTON, EFE, APY CLARIN

El Gobierno de Estados Unidos negó ayer categóricamente que Irán le hubiera notificado con antelación de cuándo iba a producirse el ataque sin precedentes contra Israel del último sábado y de los objetivos que tenía previsto golpear, contradiciendo la versión del Gobierno iraní y otros países vecinos.

"Esa noción es ridícula", dijo de modo enfático en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. "¿Podrían imaginarse un mundo en el que Irán llame y diga: 'Oigan, vamos a intentar atacar Israel con 300 misiles de crucero y drones, solo queríamos que lo supieran. Ah, por cierto, aquí están nuestros objetivos'? Lo siento, eso no ocurrió", subrayó.

Kirby reconoció que hubo varias comunicaciones con Irán antes del ataque a través de Suiza, que actúa



Propaganda. Misiles iraníes en un cartel del centro de Teherán. AFP

como intermediario entre las dos naciones. Pero aseguró que, en ningún momento, hubo "ningún mensaje sobre cuándo sería el ataque o contra qué objetivos".

Portavoces del Departamento de Estado y del Pentágono defendieron también esta misma versión, que contradice lo dicho por el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, que aseguró el fin de semana último que habían notificado con 72 horas de antelación a Washington del ataque.

La versión del Gobierno de Joe Biden también contradice lo que han dicho aliados estadounidenses en la región como Turquía, Jordania e Irak, cuyos funcionarios confirmaron que Irán avisó con tres días de anticipo su ataque contra Israel, según recogen medios estadounidenses.

"Hubo una serie de conversaciones con interlocutores extranjeros la semana pasada. En ninguna de esas conversaciones recibimos una notificación del ataque o una idea de los objetivos", insistió Matthew Miller, portavoz de la diplomacia estadounidense.

El portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder, también negó que Teherán ofreciera a Estados Unidos ningún tipo de detalle sobre el momento en el que pretendía lanzar el ataque.

Irán lanzó la madrugada del domingo más de 300 drones, misiles y misiles balísticos contra Israel como respuesta al bombardeo del 1° de abril contra su consulado en Damasco, en lo que supuso el primer ataque de este tipo desde suelo iraní. Estados Unidos, Reino Unido,

Israel y la vecina Jordania pudieron interceptar casi todos esos misiles, la mayoría fuera del espacio aéreo israelí, de forma que la ofensiva iraní no causó ni muertos ni daños materiales graves.

Antes del ataque iraní, diplomáticos y analistas estimaban que Irán se mostraba reticente a una réplica contundente por el bombardeo al consulado porque implicaría involucrarse en un golpe directo a Israel y, de paso, obligar a una respuesta de EE.UU. Pero al mismo tiempo recordaban que la teocracia necesitaba robustecerse ante su población, ya muy crítica con el régimen, y contener a los halcones que reclamaban una represalia aplastante. Bajo esas premisas, sigue esa explicación, se comprende que un modo de satisfacer todos esos requisitos era dar una respuesta que atacara a Israel sin tocar sus centros vitales. El bombardeo iraní no afectó las ciudades, hubo apenas un herido y los daños no fueron considerables pese al golpe masivo. Además, Teherán usó una lluvia de drones que tardan hasta nueve horas en llegar a Israel, y desechó misiles balísticos (12 minutos de vuelo).

Pese a que la mayoría de sus misiles fueron interceptados, Irán se ha dado por satisfecho con su respuesta a Israel, pero ha advertido que contraatacará con más fuerza si Tel Aviv responde -algo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha dicho que hará- y ha exigido a Estados Unidos que no se meta. Washington, a su vez, está abogando públicamente por desescalar el conflicto.

### La réplica iraní que cambió un viejo paradigma

THE NEW YORK TIMES, ESPECIAL Patrick Kingsley

Los ataques sin precedentes de Irán contra Israel del último sábado han sacudido las suposiciones de Israel sobre su enemigo, socavando su cálculo de larga data de que Teherán sería mejor disuadida por una mayor agresión israelí.

Durante años, los funcionarios israelíes han argumentado, tanto en público como en privado, que cuanto más fuerte sea el golpe a Irán, más cauteloso será a la hora de contraatacar. El bombardeo iraní de más de 300 aviones no tripulados y misiles el sábado (el primer ataque directo de Irán contra Israel) ha revocado esa lógica.

El ataque fue una respuesta al bombardeo de Israel del 1° de abril a su consulado en Damasco (Siria) iraníes. Los analistas dijeron que demostraba que Teherán ya no está contenta con luchar contra Israel a través de sus diversos intermediarios, incluidos Hezbollah en el Líbano o los hutíes en Yemen, sino que están preparados para enfrentarse a Israel directamente.

"Creo que calculamos mal", dijo Sima Shine, ex jefa de investigación del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. "La experiencia acumulada de Israel es que Irán no tiene buenos medios para tomar represalias", añadió Shine. "Había un fuerte sentimiento de que no querían involucrarse en la guerra".

En cambio, Irán ha creado "un paradigma completamente nuevo", dijo Shine. La respuesta persa causó poco daño en Israel, en gran parte porque Irán había telegrafiado sus intenciones con mucha anteque mató a siete oficiales militares lación, dando a Israel y sus aliados varios días para preparar una defensa fuerte. Irán también emitió una declaraciónde que no tenía más planes de atacar a Israel.

Sin embargo, los ataques de Teherán convierten una guerra en la sombra de años entre Israel y la teocracia en una confrontación di-

#### "Creo que calculamos mal", admitió una ex jefa del Mossad.

recta, aunque aún podría contenerse, dependiendo de cómo responda Israel. Irán ha demostrado que tiene un poder de fuego considerable que sólo puede contrarrestarse con un apoyo intensivo de los aliados de Israel, incluido Estados Unidos, lo que subraya cuánto daño podría infligir sin esa protección.

Irán e Israel alguna vez tuvieron una relación más ambigua, e Israel incluso vendió armas a Irán durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980. Pero sus vínculos se desgastaron después de que terminó la guerra. Los líderes iraníes se volvieron cada vez más críticos con el enfoque de Israel hacia los palestinos, e Israel se volvió cauteloso ante los esfuerzos de Irán por construir un programa nuclear.

Durante más de una década, ambos países han atacado silenciosamente los intereses del otro en toda la región, aunque rara vez anunciaron alguna acción individual. Irán ha apoyado a Hamas y ha financiado y armado a otras milicias regionales hostiles a Israel, varias de las cuales han estado involucradas en un conflicto de bajo nivel con Israel desde los ataques mortales de Hamas el 7 de octubre. De manera similar, Israel ha atacado regularmente a esos representantes, como así como a funcionarios iraníes asesinados, incluso en suelo iraní, asesinatos por los que evita asumir responsabilidad formal.

Ahora, esa guerra es abierta. Y en

analistas ven como un error de cálculo israelí el 1° de abril, cuando Israel destruyó un anexo de la embajada iraní en Damasco, uno de los aliados más cercanos de Irán. El ataque siguió a repetidas sugerencias de los líderes israelíes de que una mayor presión sobre Irán alentaría a Teherán a reducir sus ambiciones en todo Oriente Medio. "Un aumento de la presión ejercida sobre Irán es fundamental", dijo en enero Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, "y puede evitar una escalada regional en ámbitos adicionales". En cambio, el ataque a Damasco condujo directamente al primer golpe iraní contra territorio soberano israelí.

Es posible que Israel haya malinterpretado la posición de Irán, acostumbrándose a atacar sin temer represalias directas. La decisión de Irán de responder esta vez fue motivada en parte por la furia en algunos círculos de la sociedad iraní por su pasividad anterior, dijo Ali Vaez, un analista persa. "Demostrar que Irán tiene miedo para tomar represalias tras un ataque descarado a su embajada en Damasco gran parte, se debe a lo que algunos habría dañado su credibilidad"■.

El Mundo 22 CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### Trump se declara "perseguido" al inicio de su histórico juicio

Es el primer ex presidente en ser enjuiciado penalmente. Lo acusan de ocultar pagos a una actriz porno. "Es un ataque político", sostuvo el magnate.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

Flanqueado por sus abogados y con semblante serio, a las 9.30 de la mañana de Nueva York, Donald Trump ingresó ayer en el tribunal, con su clásico traje oscuro y corbata roja, para el comienzo de un juicio histórico que puede decidir su futuro político: por primera vez, un ex presidente de EE.UU. es enjuiciado penalmente y, además, es un candidato que busca regresar a la Casa Blanca en noviembre.

En el piso 15, en la sala 1530 del Tribunal Supremo de Manhattan, el 45° presidente se sentó en el banquillo de los acusados y se enfrentó al juez de origen colombiano Juan Merchan, que lo acusa de falsificar los registros contables de su empresa para ocultar un pago a una actriz porno, Stormy Daniels, durante la campaña de 2016, con la que supuestamente tuvo una relación. Podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel, aunque por la Constitución estadounidense podría igualmente ser electo e incluso gobernar desde prisión.

El republicano, justo antes de que comenzara el proceso, dijo que el juicio es un "ataque a EE.UU." y una "persecución política". "El país está dirigido por un hombre incompetente, que se ha involucrado mucho en este asunto. Es un ataque contra un adversario político. Por eso me siento muy honrado de estar aquí", añadió Trump, de 77 años. Pocos minutos después, cinco fotógrafos captaron la histórica imagen de un expresidente sentado en el banquillo.

El juez dio inicio al juicio tras le-



Ofuscado. Trump, ayer, rodeado por sus abogados al abrirse la selección de jurados que durará semanas. AP

er los cargos.

La audiencia comenzó con el proceso de selección del jurado, un grupo de 12 ciudadanos, más otros 6 suplentes, que se encargarán de escuchar a las partes y a todos los testigos del caso y decidirán si Trump es culpable o inocente.

"El nombre de este caso es el Estado de Nueva York vs. Donald Trump", dijo el juez a los jurados. "Queremos que se haga justicia, es lo único que queremos", agregó.

Poco antes el magistrado había rechazado una última petición del magnate para que se retirara del caso porque su hija es una consultora que trabaja para el partido Demócrata.

Por el estrado comenzaron a desfilar cerca de un centenar de neoyorquinos que habían sido convocados por carta, como suele suceder con los juicios por jurado en Estados Unidos. La mitad de ellos fueron descartados enseguida luego de que declararan que no podían ser imparciales.

El proceso se extenderá por varias semanas, cuando contesten unas 45 preguntas sobre sus inclinaciones políticas, sus consumos culturales, etc. Por ejemplo, se les preguntará por su afiliación a grupos como los Proud Boys, QAnon o Antifa; su asistencia o la de alguien cercano a manifestaciones a favor o en contra de Trump, o si leyeron libros del ex presidente u otros implicados en el caso. También podrán revisarles las redes sociales.

Los abogados de Trump buscan sumar a policías, bomberos y miembros de fuerzas de seguridad, más proclives a votar por republicanos en una ciudad como Nueva York que es ampliamente favorable a los demócratas.

A Trump se lo vio ofuscado durante la audiencia, hablando con sus abogados, y sonrió irónicamente cuando el juez dijo que quería un proceso justo.

El magnate, que podría ser llamado al estrado para declarar, ha negado haber tenido encuentros sexuales con la actriz porno Stormy Daniels, hoy de 45 años, cuyo nombre real es Stephanie Gliffords. Pero los fiscales afirman que, cuando ya era presidente, Trump permitió a su compañía falsificar registros para esconder los desembolsos que le hizo a Michael Cohen, un abogado y hombre de confianza de Trump, quien fue quien pagó US\$ 130.000 a Daniels para que no hablara sobre la relación durante la campaña.

Ella dice que conoció a Trump durante un torneo de golf en Lake Tahoe y que él la invitó a la habitación, donde tuvieron sexo. Daniels dio detalles del encuentro y llegó a describir el pene del magnate como "un hongo". Se vieron algunas veces más, aunque ella nunca dijo que la relación fuera "romántica".

Los encuentros transcurrieron durante 2006, cuando Trump estaba casado con Melania y tenían juntos entonces un pequeño hijo, Barron. Pero en 2016, en plena campaña, ella quiso publicar la historia y allí el magnate habría decidido acallarla con dinero que luego no asentó como corresponde.

Los fiscales argumentan que era un patrón de delito del magnate: cuando había algún problema o historia que pudiera afectarlo en su campaña, los acallaba con pagos que luego no registraba contablemente. Hay otra mujer, una ex conejita de playboy Karen McDougal, que podría testificar algo similar a Daniels.

Este es uno de los cuatro casos penales que afronta el presidente, porque tiene otros por interferencia de la justicia en las elecciones en Georgia en 2020; por haberse llevado documentos de la Casa Blanca; y por inflar el patrimonio de su compañía. Trump ha intentado aplazar los juicios para que no afecten su campaña electoral. Sin embargo, este proceso, que podría culminar en junio, podría ser el único con sentencia antes de las presidenciales del 5 de noviembre.■

### El tímido retorno de Melania a la campaña política del magnate

WASHINGTON. FRANCE PRESSE

Camille Camdessus

Muy discreta en la Casa Blanca y aun más reservada públicamente desde que abandonó Washington, la ex primera dama estadounidense Melania Trump estaría volviendo lentamente al escenario junto a su marido, Donald Trump. Su participación en dos recientes mítines alimenta esas especulaciones.

La exmodelo, distante y enigmática, ha estado hasta ahora completamente ausente de la campaña del republicano, candidato a la Casa Blanca por tercera vez. De 50 años y nacida en Eslovenia, Melania despreció todos los grandes actos proselitistas del cuestionado multimillonario. Tampoco acompañó a su esposo, acusado en cuatro casos diferentes, a los tribunales.

Esas ausencias son inusuales pa-

ra los estadounidenses, habituados a que las compañeras de líderes políticos se solidaricen con sus cónyuges en tiempos de crisis, y alimentaron los incesantes rumores sobre la relación entre ella y el exmandatario. Pero a principios de abril la ex primera dama acompañó a su marido a un importante evento de recaudación de fondos, durante el cual los republicanos lograron más de US\$ 50 millones pa- con periodistas a mediados de mar- chelle Obama. ■

ra las elecciones presidenciales de noviembre.

El 20 de abril participará en un evento similar para un grupo de republicanos LGBT, los Log Cabin Republicans. Para Katherine Jellison, profesora de la Universidad de Ohio y especialista en parejas presidenciales, estos hechos ilustran el regreso de Melania a la arena política. "Son solo algunas apariciones, pero parecen ser señales de que está facilitando su camino de regreso a la vida pública, y a la campaña de Trump", dijo Jellison.

La propia Melania Trump mencionó este regreso, a medias, durante un brevísimo intercambio zo. "Estén atentos", dijo con una sonrisa, detrás de grandes gafas negras. Sin embargo, según estima Jellison, la ex primera dama debería ceñirse a eventos como los que asistirá en abril.

"Parece más cómoda en estas situaciones que en las actividades de campaña más típicas de la esposa de un candidato: estrechar la mano y conversar con votantes", consideró Jellison. Y es que cada vez que Melania habló en público, le llovieron críticas. Su mensaje en la convención republicana de 2016 fue ridiculizado, y con razón: pasajes enteros fueron tomados de un discurso de la ex primera dama Mi-



**Nuevos retos** para las empresas

Las Pequeñas y Medianas empresas transitan en la Argentina un proceso de transformación complejo. Se enfrentan a nuevos procesos y formas de trabajo, en un escenario económico cambiante. Les preocupa el freno de la actividad, la presión fiscal, los juicios laborales, el acceso al mercado de cambios y el crédito. Qué herramientas ofrecen los sectores público y financiero. Casos de éxito de cómo enfrentar esos cambios.

### LOS DESAFÍOS DE LAS PYMES



Ministro de Desarrollo Económico de GCBA

Valeria Piersanti

Directora De Piersanti



en UIA









Director Senior de Pymes & Emprendedores en Mercado Pago

18 de Abril - 19hs

Transmisión por Clarin.com y por nuestro canal de youtube

**GOLD SPONSORS** 











AUSPICIA



SILVER SPONSORS



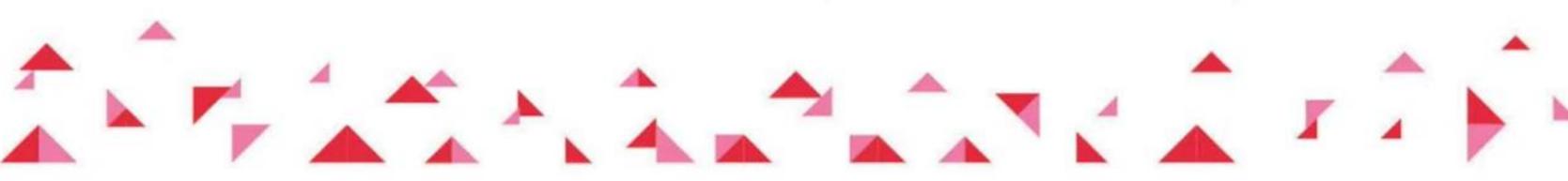

24 El Mundo

# Un nuevo apuñalamiento conmueve a los australianos

Un joven de 15 años acuchilló en la iglesia a un obispo y a un cura. No hubo muertos. El sábado, otro agresor mató a seis personas en un caso similar.

SIDNEY. AP, AFP Y EFE

Cuando los australianos están aún en shock por un apuñalamiento con seis muertos en un centro comercial el último sábado, un nuevo episodio con cuchillos volvió ayer a conmover al país. Feligreses horrorizados observaron en vivo por Internet a un adolescente de 15 años mientras apuñalaba a un obispo y a un sacerdote en el altar durante un servicio religioso en Sidney antes de ser sometido por los fieles.

En un intento de hacer justicia por su propia mano, cientos de personas se reunieron ante la iglesia ortodoxa asiria donde ocurrió el hecho, arrojaron ladrillos y botellas e hirieron a policías para impedir que se llevaran al adolescente, cuyos datos no se informaron.

El ataque, cuyas razones se ignoran, no dejó heridos de gravedad. Anoche, la policía calificó los hechos como "terrorismo con motivación religiosa". El obispo Mar Mari Emmanuel y el sacerdote Isaac Royel, el adolescente y al menos dos agentes policiales fueron hospitalizados, dijo el subcomisionado de la policía, Andrew Holland.

La población en Australia sigue en conmoción luego de que un hombre de 40 años, con problemas mentales, apuñalara a seis personas en un concurrido centro comercial de Sidney el sábado e hirie-



En internet. El momento en el que el atacante inicia su agresión a un sacerdote en la iglesia australiana.

ra a más de una docena. Finalmente, el agresor, identificado como Joel Cauchi, fue abatido por una policía. En principio, no había indicios de que los dos ataques estuvieran relacionados.

Holland sugirió que el ataque del fin de semana, en el que varios ciudadanos se enfrentaron al atacante antes de que cayera abatido a balazos, intensificó la respuesta de la comunidad al apuñalamiento ocurrido en la iglesia.

En un mensaje en las redes sociales, la iglesia señaló que el obispo y el sacerdote se encontraban en condición estable en un hospital y pidió a sus fieles orar. "Es deseo del obispo y del padre que también oren por el perpetrador", dijo el comunicado del templo.

La Iglesia del Cristo Buen Pastor, en los suburbios de Wakely, transmite sermones por internet. El barrio alberga a la pequeña comunidad cristiana asiria, conformada en buena medida por personas que huyeron de la persecución y la guerra en Irak y Siria.

Un video publicado en las redes sociales muestra a un joven vestido de negro acercarse al obispo y apuñalarlo repetidamente en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Luego, se ve a los miembros de la congregación gritando y corriendo para detenerlo.

Holland elogió a la congregación por someter al adolescente antes de llamar a la policía. Más de 100 refuerzos policiales llegaron antes que sacaran al adolescente de la iglesia en el incidente que duró una hora. Varios vehículos policiales resultaron dañados, detalló Holland. Han irrumpido en varias viviendas para conseguir objetos para arrojarlos a la policía. Han arrojado armas y objetos contra la propia iglesia. Había gente -sostuvo- que quería tener acceso al menor que causó las heridas al clero".

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó las escenas de "inquietantes" e instó a la comunidad a mantener la calma. La iglesia se estaba preparando para el Domingo de Ramos a finales de este mes.

El obispo Emmanuel, descrito en los medios locales como una figura considerada divisiva, se hizo popular durante la pandemia por sus ultraconservadores sermones contra las vacunas y la comunidad LGTB, según el diario The Sydney Morning Herald. Un vídeo publicado en mayo de 2023 por la Australian Broadcasting Corporation sobre una campaña dirigida contra la comunidad LGBTQ+ mostraba al obispo diciendo en su sermón que "cuando un hombre se llama a sí mismo mujer, no es ni hombre ni mujer, no eres un ser humano. Entonces eres un eso. Ahora, ya que eres eso, ya no me dirigiré a ti como un ser humano porque no es mi elección, sino tu elección".■

### Indagan por qué el agresor del mall de Sidney buscó atacar a mujeres

MELBOURNE. THE ASSOCIATED PRESS Rod McGuirk

La policía australiana está investigando por qué un agresor solitario que mató a puñaladas a seis personas en un concurrido centro comercial de Sidney el último sábado atacó a mujeres y evitó a hombres, según informó ayer un comisionado de la institución. El padre del asesino consignó como una eventual motivación de los asesinatos a la frustración de su hijo por no tener novia.

La policía mató a tiros al agresor, Joel Cauchi, durante su ataque con cuchillo en el centro comercial Westfield Bondi Junction, cerca de la conocida Bondi Beach. Las auto-



Aclaraciones. La jefa de la policía de Nueva Gales, Karen Webb. AFP

ridades descartaron el terrorismo como causa y dijeron que el hombre de 40 años tenía antecedentes de enfermedad mental.

La comisionada de policía del estado de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, sostuvo que los detectives interrogarían a la familia de Cauchi en un intento por determinar su motivo. Imágenes de video del centro comercial mostraron a Cauchi apuntando a mujeres con el cuchillo de 30 centímetros.

"Los vídeos hablan por sí solos, ¿no? Y ésa es ciertamente una línea de investigación para nosotros", dijo Webb. "Es obvio para mí, es obvio para los detectives que ésa parece ser un área de interés: que el delincuente se centró en las mujeres y evitó a los hombres", añadió Webb. El padre del atacante, Andrew Cauchi, dijo que sabía por qué su hijo, que padecía esquizofrenia, había atacado a las mujeres.

"Porque quería una novia y no cinta negra tambié tiene habilidades sociales y estaba Ópera de Sidney.■

muy frustrado", dijo a los periodistas el hombre de 76 años, visiblemente angustiado, afuera de su casa en Toowoomba, en el estado de Queensland. "Él es mi hijo y amo a un monstruo. Para ti, él es un monstruo. Para mí era un niño muy enfermo. Créanme, era un niño muy enfermo. Créanme, era un niño muy enfermo", añadió el padre.

El único hombre asesinado fue Faraz Tahir, un refugiado paquistaní que trabajaba en el centro comercial como guardia de seguridad. Tahir no estaba armado. Webb dijo que la mayoría de las 12 víctimas que sobrevivieron a sus heridas también eran mujeres. Las pruebas se entregarán a un forense para que informe sobre las circunstancias de las muertes.

Las banderas de los edificios gubernamentales de toda Australia ondeaban a media asta ayer cuando se declaró un día de luto nacional en honor a las víctimas. Una cinta negra también apareció en la Ópera de Sidney.



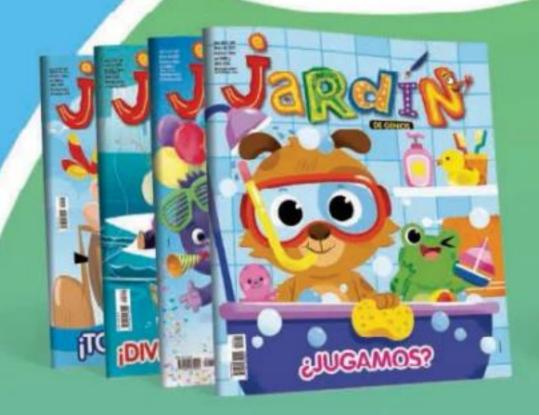





1 REGALO DE PEPPA PIG



Sandwichera



Vaso con tapa

# ELEGITUSUPER PACK FAVORITO DE JARDÍN DE GENIOS Y PEPPA PIG

4 revistas + 2 libros + 2 cuentos + 1 REGALO PEPPA PIG

a sólo \$2900 + \$380,10 REI

### YA ESTÁ EN TU KIOSCO Mo te lo pierdos!



OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 08/03/24 AL 08/05/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 2.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) KIT MERIENDA PEPPA PIG ORIGEN CHINA.



@2023 ABD Ltd/Ent. One UK Ltd/Hasbro.

El Mundo 26 CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



Otras épocas. Evo Morales y su sucesor en la presidencia, Luis Arce, en un festividad indígena en La Paz. AP

### Evo y el presidente Arce se disputan el control del MAS en Bolivia

Ambos convocaron a congresos paralelos para dominar el partido con miras a la elección presidencial de 2025.

LA PAZ. AGENCIA EFE

Esteban Biba

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) están enfrascados en un nuevo pulso para controlar al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). Los seguidores de ambos políticos convocaron dos congresos paralelos que buscan dominar la agrupación, con miras a las presidenciales de 2025.

La distancia entre ambos ha crecido en los últimos meses y la polarización en el MAS se intensifica, mientras los sectores afines a cada líder buscan proclamarlos, por separado, como candidato único del oficialismo.

Morales y sus seguidores celebraron en octubre de 2023 un congreso en el Trópico de Cochabamba, en el que el ex presidente fue declarado líder absoluto del partido y único postulante presidencial, pero el evento fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a varias irregularidades y ordenó su repetición.

Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no asistieron al congreso aduciendo que no contaba con la representación adecuada de todos los sectores sociales que integran al oficialista MAS.

Morales declaró en una reciente entrevista con EFE que Luis Arce, quien fue su ministro de Economía dato único.

y mentor del crecimiento económico durante el gobierno de Evo, traicionó la ideología del partido oficialista y busca derechizarlo.

Por su parte, el presidente Arce dijo que Morales es su principal opositor, debido a que constantemente está cuestionando su gestión, distanciamiento que inició a finales de 2021, un año después de que Arce asumiera la presidencia del país.

La división se notó con más fuerza durante el aniversario del MAS: cada uno lo celebró por separado y, como ya es costumbre, sus discursos estuvieron cargados de críticas y cuestionamientos contra el otro dirigente.

Según Arce, el MAS es un sujeto

#### Evo acusa a Arce de traicionar al MAS y derechizarlo.

histórico porque no es una persona, es un sujeto comunitario, en clara referencia al liderazgo absoluto que ejerce el ex presidente Morales sobre el partido.

Funcionarios de Arce y miembros de las organizaciones sociales oficialistas fieles al presidente, han atacado la ambición de Morales por dominar al MAS y su insistencia por proclamarse como candi-

Las aspiraciones presidenciales de Morales se encuentran en riesgo, ya que el órgano electoral presentó cuatro observaciones al nuevo congreso que convocaron sus afines para el mes de junio.

El TSE indicó que en la convocatoria no se consensuó con las organizaciones sociales que conforman al MAS y que solo 8 de los 14 miembros de la junta directiva del MAS firmaron la convocatoria.

En la entrevista con EFE, Evo Morales advirtió que, si no se le permitía competir como candidato presidencial, habría una convulsión social en el país.

Días más tarde, moderó su posición y dijo que, si quieren sacarlo de la contienda electoral, lo deben hacer en unas elecciones primarias cerradas. Sin embargo, Morales no puede candidatearse por un cuarto mandato porque está inhabilitado por la Constitución, algo que el ex mandatario siempre desconoce.

En medio de esta polémica, tras la designación del "delegado presidencial" ante el TSE, Morales acusó a Arce de colocar a Gustavo Ávila con el único propósito de inhabilitar su candidatura y proscribir al MAS . Y se declaró en estado de emergencia, pues considera que esa designación es "un ataque a su candidatura presidencial". Asimismo, retó otra vez al presidente a nuevas primarias.

### El dilema de Biden: presionar a Maduro sin generar otra crisis migratoria

Debe decidir si reimpone las sanciones. Es por falta de garantías en las próximas elecciones.

WASHINGTON. EFE, AP Y CLARIN

La cuenta atrás para que caduque el alivio de sanciones estadounidenses sobre Venezuela está en marcha y eso pone al presidente Joe Biden en un dilema: presionar a Nicolás Maduro por la falta de garantías en las próximas elecciones sin provocar una crisis que fomente la migración venezolana. En octubre pasado, Washington levantó durante seis meses varias sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano como incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones democráticas.

La condición que puso Estados Unidos para no reimponer las sanciones era que todos los candidatos opositores pudieran concurrir, pero a punto de vencer el alivio este jueves, la principal aspirante de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada para los comicios del 28 de julio. Las autoridades electorales tampoco dejaron registrar a su reemplazo, Corina Yoris, y la opositora Plataforma Unitaria tuvo que presentar de forma interina a Edmundo González Urrutia, lo que ha generado incluso críticas de aliados de Maduro como Colombia y Brasil.

Claro está que la estrategia de Washington no ha dado sus mejores frutos y todos los ojos están puestos ahora en las decisiones

que pueda tomar Biden. En una reciente entrevista con EFE, el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, reconoció que "no hay muchas esperanzas para unas elecciones libres en Venezuela", aunque apuntó que "todavía hay tiempo de cambiar de ruta".

Según el diario The Washington Post, la Administración demócrata analiza cómo responder a los incumplimientos de Maduro sin empeorar el éxodo migratorio venezolano ni provocar un aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos. La propuesta más fuerte sobre la mesa sería permitir a Venezuela seguir vendiendo crudo a clientes internacionales pero usando el bolívar en lugar del dólar. Desde el alivio de sanciones, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera aumentó en el país un 18% en el primer trimestre del año. Renata Segura, directora del programa de Latinoamérica del centro de pensamiento International Crisis Group, sostiene que la implementación del Acuerdo de Barbados ha sido "muy deficiente" y pronostica que Biden revertirá "parcialmente" el alivio de sanciones sin volver a la situación de antes. "Es evidente que no está en el interés de Estados Unidos que la situación económica venezolana se siga deteriorando por el impacto que eso genera en términos de migración", dijo. ■



Problemas. Maduro en una reciente aparición pública. EFE

#### **ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ**



# LA ESTACIÓN DEL FUTURO LLEGÓ A NUÑEZ

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





### Opinión

### Venezuela: otro fraude se aproxima

#### DEBATE

#### Rubén Perina

Doctor en Relaciones Internacionales. Ex funcionario de OEA

s difícil pensar que las elecciones presidenciales convocadas
para el próximo 28 de julio no
serán otra vez un fraude como
en 2013 y 2018, cuando se instauró la dictadura de Nicolás Maduro. El
fraude ocurrirá pesar de los acuerdos de
Barbados (2022-23) entre el régimen chavista y la oposición, compuesta por los
principales partidos opositores unidos en
la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Los acuerdos, apoyados por Estados Unidos, la Unión Europea, facilitados por Noruega y aplaudidos por las democracias latinoamericanas, esencialmente apuntan a garantizar el proceso electoral democrático, integro (justo, libre, transparente, competitivo).

Pero (oh sorpresa) la dictadura no ha cumplido con lo acordado y ha manipulado el proceso para no perder la elección. Sabe que elecciones democráticas son un suicidio político, sabe que las pierde. Por ello no ha reconocido las primarias de la oposición y ha inhabilitado como candidata presidencial a su ganadora (por amplio margen), María Corina Machado (MCM); y no ha permitido la inscripción de su sustituta, la doctora Corina Yoris.

También ha obstaculizado el registro electoral de más de 4 millones de venezolanos en el exterior; todavía no se ha confirmado la presencia de Misiones de Observación Electoral independientes y rigurosas (la Unión Europea, el Centro Carter); y continúa la persecución, desaparición y encarcelamiento injustificado y secreto de miembros de la oposición

Y peor todavía, ha decretado recientemente una ley "contra el fascismo" que atenta contra la libertad de expresión, de asociación y de reunión –a todas luces un instrumento de intimidación, persecución, censura y proscripción contra cualquier oposición o disidencia con el gobierno.

En paralelo, el régimen ha promulgado una ley que declara y anexa, insólitamente, el Esequibo (2/3 del territorio de Guyana) como estado de Venezuela, ignorando acuerdos previos (Ginebra y St Vincent and the Granadines) para resolver el tema vía el diálogo, rechazando la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia pero curiosamente presentando a su sede un reclamo formal sobre el territorio; y violentando además reglas fundamentales del derecho inter-americano e internacional.

Dado esto, no es descabellado pensar que el régimen, si anticipa que no gana las elecciones, desencadene un conflicto armado con Guyana para suspender o anular los comicios.

El régimen señala (no muy ingeniosamente) que se han inscripto 12 candidatos de la oposición para mostrar que existe apertura democrática y pluralismo. Sólo tres de ellos poseen algún reconocimiento político: Manuel Rosales (gobernador del estado Zulia), Edmundo González Urrutia (político, ex diplomático) y Enrique Márquez (ex rector de Consejo Nacional Electoral). El régimen ha

#### El régimen de Maduro pretende mantenerse en el poder indefinidamente.

permitido su inscripción porque los considera derrotables y manipulables para negociar su inmunidad e impunidad en caso de perder. Tampoco hay garantías de que una victoria de cualquiera de ellos, será aceptada por la dictadura.

Por el momento, la oposición insiste que la candidata de la PUD es MCM o su sustituta y exhorta a la comunidad democrática que demande que el régimen cumpla con los acuerdos de Barbados. Si la prohibición se confirma, determinante será a quién de las candidaturas habilitadas apoya MCM y la PUD. Las candidaturas de Rosales, González Urrutia y Márquez no parecen convencer a la PUD ni a MCM, aunque podrían llegar a un acuerdo unificador para el 20 de abril (fecha límite para sustituir candidatos y/o formar alianzas).

Es posible que la oposición termine dividida -para beneficio del régimen, que siempre busca dividirla. Pero los errores o indefinición de los opositores en su enfrentamiento con el régimen para llegar a elecciones democráticas no se comparan con su represión, manipulación, fraude y abusos para realizarlas a su medida.

Por otro lado, el régimen chavista es un factor desestabilizante en la región, por no decir una amenaza a la estabilidad regional. Más allá de su destrucción del orden democrático y violación de los derechos humanos, su desastrosa y perversa política económica y social ha convertido a más de 8 millones de venezolanos en involuntarios migrantes que han tensionando la realidad socio-económica del vecindario hemisférico; ha cobijado y transado con grupos narcotraficantes como el ELN y las disidencias de las Farcs; se ha sumido en un conflicto diplomático con Argentina por dar su embajada en Caracas refugio a 6 perseguidos políticos de la oposición; ha amenazado con iniciar un conflicto armado con Guyana, y ha facilitado la penetración estratégica de las dictaduras de China, Irán y Rusia, regímenes empecinados en desafiar y desestabilizar el mundo liberal y democrático, liderado por Estados Unidos.

A pesar de la condena, presión, exhortación y sanción internacional por parte de EEUU, la Unión Europea, la OEA y las democracias latinoamericanas, y de los numerosos "diálogos" y acuerdos con la oposición, lo más probable es que el régimen permanezca en el poder por medios truculentos: puede ganar unas elecciones fraudulentas con la oposición dividida, puede no aceptar una derrota, puede cancelar las elecciones si anticipa que pierde, o en este caso también puede iniciar un conflicto bélico con Guyana para suspenderlas. Esto último podría provocar una reacción más contundente contra el régimen por parte de la comunidad internacional.

Lo indudable es que el régimen pretende mantenerse en el poder indefinidamente, a expensas de la miseria de su gente, por medio del fraude, la represión y la tiranía, con el apoyo de China, Irán y Rusia. ■

#### EL NIÑO RODRÍGUEZ



#### **MIRADAS**

Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

#### Musk y Milei, parecidos pero diferentes

Los dos dicen haber sido víctimas de padres despiadados y golpeadores. Los dos lograron sobreponerse a esa dura infancia y armaron grandes proyectos personales detrás de objetivos por demás ambiciosos.

Elon Musk dice haberse propuesto -entre otras cosas- transformar al homo sapiens en una especie interplanetaria (conquistando Marte, y para eso los cohetes Space X), pelear contra el cambio climático con autos eléctricos (Tesla) o "garantizar la libertad de expresión", con la compra de Twitter. Javier Milei dice tener por casi único objetivo detener la inflación en la Argentina. Y todo lo que hace se subordina a esa meta.

Hay más coincidencias, como el rol de los hermanos ante la orfandad paterna. En el caso de Musk, su hermano Kimbal, fue de vital importancia en la mayoría de los proyectos. Hasta le prestó plata en ocasiones. Y Milei con Karina, ya se sabe.

Musk y Milei-protagonistas del encuentro del viernes-son líderes emergentes de estos tiempos de crisis de los grandes relatos. Los dos tienen una misma obsesión, que es la pelea contra los discursos "antiprogres", que en EE.UU. se los conoce como "antiwoke". La lucha antiwoke de Musk se disparó cuando una de sus hijas cambió de género y decidió abandonar el apellido Musk en contra de los manejos empresariales de su padre. Musk comentó que la compra de Twitter (X) tenía como principal objetivo terminar con su "algoritmo woke". En Milei es conocido el rédito que le da el antiprogresismo en el marco de su "batalla cultural".

Tanto Musk como Milei se presentan como paladines de la libre empresa y la no intromisión del Estado. Pero acá empiezan las diferencias.

Musk se queja de ciertas regulaciones estatales, y muchas veces no las cumple. Pero su fortuna se explica -en gran parte- por los contratos de Space X con la agencia espacial NASA. Es decir, despotrica contra el Estado, pero hace negocios con él.

Hay diferencias respecto a la visión sobre la educación y el desarrollo económico. Musk se sirve de las mentes más brillantes formadas por los sistemas universitarios (de todo el mundo). Milei avanza en Argentina con un recorte histórico a las universidades que pone en peligro su normal funcionamiento.

Mientras Musk aprovecha las oportunidades que genera el Estado, Milei quita desde el Estado oportunidades a los argentinos que buscan crecer en el mundo científico y tecnológico. Musk y Milei, parecidos pero diferentes. ■

Opinión 29 CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### La escucha y el algoritmo

#### DEBATE

#### **Diana Sperling**

Filósofa, ensayista y docente

'nsultar "mide". El respeto, la mesura y los modales civilizados no "garpan". A los que hablan sin gritar se los considera tibios. Es mejor calentarse, hervir, incendiarse y, de paso, incendiar todo alrededor. Las redes funcionan a fuerza de empujones verbales.

El patoterismo y la violencia son el insumo central de la "comunicación" -¡qué oxímoron!-. Paradojal: se habla de "redes sociales" y lo que se pone en marcha es lo antisocial por excelencia. Se supone que estas nuevas tecnologías son el futuro, pero se alimentan de lo más retrógrado y arcaico. Volver a las confrontaciones cavernícolas y a las peleas salvajes no parece ser la mejor manera de asfaltar el camino hacia el porvenir.

Suenan las alarmas en el mundo de la cultura, en el periodismo, en la ciencia, en el arte.

El modelo discursivo que impone el Presidente, basado en la agresión y la descalificación, podría deberse a tres causas:

1) expresa fielmente su personalidad y su configuración mental. Como en la fábula del escorpión, "está en su naturaleza".

2) Es una estrategia mediática: los algoritmos indican que a más insulto, más alcance y captación de público.

3) Constituye una táctica dilatoria: en vez de ocuparnos de las cuestiones centrales de la vida del país, nuestra atención es permanentemente desviada hacia esos episodios. En cualquiera de los tres casos, la ciudadanía debería comenzar a preocuparse.

La afrenta no solo incumbe a los directamente aludidos sino que nos involucra a todos. Establece un parámetro peligroso y legitima un estilo barrabrava que, tarde o temprano, permea el conjunto de la sociedad. Instala la idea de que solo se pueden adoptar posturas maniqueas (recordemos el tan cercano "por sí o por no" del otro candidato en la campaña).

Hay quien atribuye tales conductas a la tendencia religiosa del presidente, un rechazo a

los valores laicos (verdaderamente liberales) que incluyen la pluralidad de opiniones, la libertad de pensamiento y otros rasgos de las sociedades modernas que ya hemos naturalizado, olvidando que se trata de conquistas sociales y culturales relativamente recientes. Apenas tres siglos, desde la Ilustración hasta ahora!

Pero habría que analizar la cuestión más de cerca. Dada la afinidad que manifiesta el mandatario con el judaísmo-más una forma de vida y de pensamiento que una religión-, tal vez valga la pena mencionar algunos de sus rasgos centrales. Quizás los conoce: su rabino y mentor espiritual, de sólida formación en las fuentes judías, se los debe haber transmitido. Solo me permito aquí recordárselos.

Lo judío se construye, a partir de su texto fundante, la Torá (cuyos primeros escritos tienen más de 3000 años), como una larguísima y fructífera tradición interpretativa. Cada versículo, cada palabra y cada letra de esa fuente

siones y actualizaciones a lo largo de las centurias. Desde el siglo II hasta el VI diversos sabios y maestros se reúnen para discutir el significado y las implicancias de esa escritura primera.

El enorme y variopinto corpus llamado Talmud es la compilación de tales polémicas. Pero a su vez, dicho corpus es sometido, hasta la actualidad (y seguramente lo seguirá siendo), a nuevas y fecundas interpretaciones.

Quien decida adentrarse en la tradición y sus enseñanzas debe saber que asume una tarea ardua y un riesgo: sus lecturas, opiniones y miradas estarán indefectiblemente sometidas a debate por parte de un compañero. Este modelo dual -se estudia de a dos, cada afirmación es puesta en duda y eventualmente refutada por el par- se denomina javruta, término arameo que remite a amistad y compañerismo. Sí, compañeros de estudio que obligatoriamente deben disentir.

Solo de esa práctica del disenso ra-



surgir la luz del entendimiento. Es claro que el Talmud emula y se beneficia en gran medida de los métodos de la filosofía griega.

La otra palabra que caracteriza el ejercicio talmúdico es majloket: precisamente, debate, diferencia, discusión. Una sesión de estudio sin confrontación es inane y poco puede aportar al conocimiento. Pero este término tiene dos sentidos posibles: uno positivo, cuando es una acción dirigida a iluminar aspectos inadvertidos de una cuestión compleja y a ampliar la perspectiva.

Se trata de evitar miradas estrechas y poner en evidencia lo multidimensional de la vida humana, imposible de reducir a figuras absolutas: no somos ángeles ni demonios, ni totalmente buenos ni irremediablemente malos.

Hay, empero, un sentido negativo de majloket: la discusión que agrede, genera enconos y divisiones; un debate impulsado por la ira, la soberbia, el fanatismo y el odio. Una acción malsana y destructiva, donde la diversidad y la polifonía son aplastadas en nombre de una supuesta verdad inapelable. Es la postura de los tiranos, cuya ambición es el dominio de los cuerpos y las mentes. (Recordemos la nefasta frase de Aldo Rico: "la duda es la jactancia de los intelectuales").

Jonathan Sacks, el gran rabino de Inglaterra fallecido hace poco, señala en sus escritos que en hebreo no existe el verbo "obedecer" (de ahí que el judaísmo no sea una religión en sentido convencional). Cuando Dios da la Ley, demanda al pueblo su observancia.

El verbo utilizado una y otra vez, en relación a las leyes y los preceptos, es "escuchar". Lo contrario de un sometimiento acrítico. Porque escuchar es reconocer al otro en su singularidad, recibir su palabra y ser interpelado por ella.

Confío en que el Presidente no haya leído aún esos capítulos de las fuentes, que en breve pueda llegar ahí y, entonces sí, escuchar. ■

#### TRIBUNA

#### El verdadero liberalismo fomenta la educación

Jorge R. Enríquez

Ex diputado nacional. Presidente Asociación Civil Justa Causa

ue muy amplio el rechazo que generaron las recientes declaraciones del diputado nacional por LLA Alberto Benegas Lynch: "La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo".

Las críticas que despertó son muy justificadas. El legislador que pronunció esas palabras se presenta a sí mismo como un adalid del liberalismo, pero en su afán de llamar la atención no advierte que de esa forma conspira contra la causa que alega defender.

No hay dudas de que luego de tantos años de populismo la Argentina necesita reformas que se basen en las más sanas ideas liberales, pero nada en el liberalismo clásico da fundamento a una afirmación tan extravagante.

Nuestros grandes liberales no fueron jamás enemigos de la protección de los más vulnerables, de favorecer la igualdad de oportunidades ni de la existencia de funciones esenciales ra presidencia de Roca, período en el que, por inspiración de Domingo Faustino Sarmiento, se sancionó la célebre ley 1420 de educación común, una norma de avanzada que nos debería enorgullecer a todos los argentinos.

En esa ley se estableció la obligatoriedad de la educación primaria. También durante los gobiernos conservadores se sancionaron leyes que prohibieron el trabajo infantil, como en todo el mundo civilizado.

Es la educación el más formidable instrumento para que las personas puedan ser artífices de su propio destino, que es el propósito esencial del credo liberal. Los padres tienen un extenso abanico de derechos respecto de sus hijos, pero estos no son parte de su propiedad.

No es legítimo que se les ampute el futuro por razones de conveniencia circunstanciales. Lo que debemos combatir es la elefantiasis del Estado, no su existencia, porque sin Estado no hay derechos, sino constante guerra civil.

Necesitamos reducir el déficit crónico, madre del Estado, que se consolidó durante la prime- de la inflación; fomentar la iniciativa privada; eli- sensatez y no avance el espíritu de secta. ■

minar organismos estatales superfluos; favorecer la creación de empleo genuino mediante normas laborales modernas y flexibles; disminuir la pesada carga tributaria; recuperar el imperio de la ley en las calles; combatir la corrupción y el narcotráfico; insertarnos con inteligencia en el mundo; garantizar el pleno funcionamiento de los mecanismos institucionales, en especial a través de una justicia idónea e independiente.

Estos objetivos agrupan hoy a la gran mayoría de los argentinos. No todos piensan igual, y es lícito que expresen sus divergencias, pero hay un núcleo central de reformas que son aceptadas. Votamos por ser un país normal, no por ninguna escuela económica. La Argentina fue arruinada por gobiernos populistas, pero tiene en su historia hitos fundamentales que debemos preservar y mejorar. Si alguna vez fuimos una sociedad pujante y progresista fue gracias a una Constitución generosa y a dirigentes que le dieron un impulso a la educación casi inédito en el mundo. Que prime la

### Sociedad

#### Inseguridad en el AMBA







Buscado I. Héctor Montoro (37).



Buscado II. Javier García (35).

### Otra fuga de presos en la Ciudad: es el cuarto caso en dos semanas

Dos internos escaparon de la Comisaría Vecinal 12 C, en Villa Urquiza. Ocurrió en el marco del reclamo del Gobierno porteño por el traslado de detenidos de comisarías a cárceles federales.

Dos detenidos se fugaron de una alcaidía de Villa Urquiza a la madrugada de ayer. Ocurrió en la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad. Los primeros informes indican que habrían limado los barrotes de la celda y escaparon por una ventana. La Policía emitió un alerta para poder recapturarlos.

Se trata de la cuarta fuga de presos en comisarías de la Ciudad en dos semanas, en medio del reclamo del Gobierno porteño para que los detenidos sean trasladados a cárceles del sistema federal. Una fuente del Ministerio de Seguridad porteño dijo a Clarín que es un problema "sistémico". Ya recapturaron a siete de los 19 hombres buscados en los últimos quince días y otros 12 siguen prófugos.

Según datos oficiales se sumaron once fugas en los últimos cuatro meses. Las 70 comisarías porteñas tienen una capacidad máxima para albergar a 243 detenidos, mientras que en las 34 alcaidías de la Ciudad pueden alojarse hasta 798 presos. Es decir, el tope total es de 1.041. Sin embargo hay en total más de 2 mil personas intramuros.

"En 2023 hubo 41 fugas y este año tuvimos diez en el primer trimestre, pero con un 22 por ciento más de detenidos. Se están poniendo presos en lugares que no están preparados -como pasillos o aulas- y el control sobre ellos se dificulta cada vez más", dijo la fuente.

"Pero ¿no hay cámaras en las celdas? ¿cómo es posible que dos detenidos puedan limar los barrotes de una ventana sin que nadie lo advierta?", preguntó Clarín.

Este medio recibió como respuesta que "no hay en todos los sitios y la Ciudad tiene una infraestructura para tener a los presos 24 o 48 horas como mucho, porque nuestras celdas no tienen ni baño. Cada vez que un preso quiere ir al baño hay que poner un guardia a acompañarlo. Lo vamos a decir una y otra vez: los presos no tienen que estar en las comisarías porteñas".

Fuentes policiales confirmaron te tipo en lo que va del año.

que se difundió el alerta por la evasión de dos nuevos detenidos, luego de constatar durante el conteo matutino que habían escapado. Al chequear su celda descubrieron que los barrotes de una reja de una ventana habían sido violentados.

Uno de los prófugos fue identifi-

#### Hay más de 2 mil presos, cuando el tope debería ser 1.041.

cado como Héctor Montoro, de 37 años, que había sido detenido a fines de noviembre del año pasado por robo. Estaba con prisión preventiva en la Comisaría ubicada en Juramento 4367. El otro hombre que se fugó mientras estaba detenido por "portación de arma de fuego de uso civil" es Javier García (35).

Es el cuarto caso de fuga que se registra en la Ciudad en dos semanas y el duodécimo incidente de es-

Entre las más recientes se encuentra la fuga de la alcaidía de Caballito, hace una semana, cuando cuatro detenidos se fugaron de la Comisaría Comunal 6-B, en Avellaneda 1548. Dos de los buscados fueron recapturados en la semana. Los detenidos rompieron una ventana, saltaron hacia el playón y alcanzaron la calle. Dos de esos presos continúan prófugos: Jonathan Coma, de 32 años, y Nelson Nicolás Riquelme Pichun, de 29 años.

El 31 de marzo, nueve presos fugaron de la Alcaidía N° 1 de San Telmo, en Perú al 1000. Al día siguiente hubo un hecho similar con dos detenidos de la Alcaidía 3°, en Lavalle al 2600, Balvanera.

El Gobierno porteño atribuye la seguidilla de fugas a la sobrepoblación de presos en dependencias policiales de la Ciudad y reclama al Gobierno nacional el traslado al Sistema Penitenciario Federal. "Las comisarías porteñas no están preparadas para la cantidad de detenidos que tenemos, necesitamos que les habían prohibido las visitas. ■

el Gobierno nacional se los lleve al SPF", reclamó la semana pasada Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño afirmó que el 94 por ciento de los detenidos son de la Justicia Nacional o Federal, "no son competencia de la Ciudad".

La fuga de dos de los presos de la comisaría de Villa Urquiza tiene un antecedente violento. En agosto del año pasado hubo un intento de motín impulsado por 34 detenidos. Ocurrió durante la mañana del 26 de agosto, cuando los detenidos en la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad tomaron por asalto el patio del lugar, tras violentar una reja y quemar algunos colchones. Ocuparon el patio interno de la alcaidía, donde sacaron los colchones y comenzaron a quemarlos.

Familiares de los detenidos se juntaron en la entrada de la comisaría en señal de protesta y comentaron que los internos habían arrancado con una huelga de hambre para quejarse, debido a que se

Sociedad 31



### Una seguidilla de 19 prófugos, de los cuales 12 aún no fueron recapturados

Según datos oficiales, casi el 75 por ciento de los presos alojados en calabozos debería estar en cárceles.

#### Ignacio Sala

isala@clarin.com

Los calabozos que dependen de la Policía de la Ciudad son lugares de tránsito y no de detención prolongada. "Las comisarías porteñas no están preparadas para la cantidad de detenidos que tenemos, necesitamos que el Gobierno Nacional los lleve al Servicio Penitenciario Federal", declaró a Radio Continental el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 1 de abril.

Las sucesivas fugas resaltan la candencia de un problema de larga data: la superpoblación carcelaria en territorio porteño, que no tiene sistema penitenciario propio y que desde 2018 aguarda la finalización de un proyecto de construcción de un anexo en el penal de Marcos Paz, para menguar la superpoblación y dar respiro a una estructura que está pensada para ser transitoria.

La última seguidilla de fugas comenzó el 4 de marzo, en Villa Crespo, y suma 19 personas que lograron escapar, de las que doce continúan prófugas. Dos detenidos de la Comisaría Vecinal 15B, en Camargo al 600, escaparon de madrugada. Tras un operativo de búsqueda que incluyó un helicóptero, la policía encontró a los dos prófugos. Primero recapturó a un ciudadano peruano de 29 años, oculto en un contenedor de basura en Malabia al 300, a menos de 100 metros de la comisaría. Estaba lesionado en las pier-

nas, ya que para fugar se arrojó desde un árbol. Horas más tarde encontraron al segundo, un hombre argentino de 25 años, que merodeaba los pasillos de La Carbonilla, en Chacarita.

El 31 de marzo, en la Alcaidía Quinquies, en Perú al 100, quince presos se sublevaron e intentaron fugar, nueve de ellos con éxito. El operativo policial permitió recapturar a tres de los nueve fugados. Adrián Roche inició la revuelta en esa alcaidía de San Telmo, según la Policía. Había sido condenado a seis años de prisión por robo y tiene otras 22 causas abiertas desde 2018 en el sistema penal porteño. Tres de los nueve fugados de allí no tenían situación procesal definida y cuatro cumplían prisión preventiva. Un detenido por robo, sin procesamiento, es Alfredo Martínez Florentín, de 25 años. Fue encontrado a los seis días en la casa de su pareja, en la villa Zavaleta.

Quienes tienen prisión preventiva deben esperar el juicio en alcaidías judiciales o en cárceles. Sin embargo, según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación a fines de marzo de este año, el 57,9 por ciento de los detenidos en la Ciudad (1.124) tiene prisión preventiva y el 13,6 por ciento (264) cumple una condena efectiva. Es decir, casi tres cuartas partes de los presos debería estar alojado en otros establecimientos penales. En tanto, un 28,5 por ciento (552 personas) espera la resolución de su caso.

### "No era narco", afirman los padres del joven asesinado en un boliche

El papá de Gianfranco Di Luciano (20) dijo que podrían haber "plantado" las drogas que le hallaron a su hijo.

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

En Parque Patricios nadie puede entender el salvaje final de Gianfranco Di Luciano (20), asesinado de un balazo en la cabeza en un boliche de San Justo, partido de La Matanza. Y, más aún, que el sospechoso llevara casi cinco meses prófugo por el crimen de un jubilado de 83 años, baleado cuando salía de comprar remedios de una farmacia en Ramos Mejía.

Ayer, la autopsia determinó que la víctima recibió un único disparo letal en la cabeza, con orificios de entrada y de salida.

Según su familia, "El Colo" estudiaba Kinesiología y ayer debía arrancar su nuevo trabajo en un restaurante, tras su paso por una concesionaria de autos de Diagonal Sur al 700, en el microcentro.

Francisco Di Luciano (41), papá de la víctima, estuvo toda la madrugada tirado en el piso de su casa, derrumbado por el dolor. En el **peor momento de su vida** lo acompañó su esposa, Corina Solofrano (42).

Juntos hablaron ayer con Telefé Noticias y negaron que su hijo haya ido a vender drogas a Teatro Woodstock, el boliche donde se registró el crimen, cerca de las 6 de la mañana del domingo, en la avenida Juan M. de Rosas (ruta 3) al 2900.

"Mi hijo no era narcotraficante, no vendía en el boliche, no conocía a los de la mesa de al lado. Fue a tomar algo con Alan (el amigo al que acompañó), se armó un tiroteo y la ligó, no ensucien más a mi hijo", advirtió el hombre, quien criticó duramente al dueño del boliche, al intendente Fernando Espinoza y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al que acusó de tener "las manos manchadas de sangre".

Según los investigadores, entre las ropas del "Colo" encontraron 23 dosis de cocaína y de tusi y dinero. Al sospechoso Yoel Taiel Tambussi (19) le secuestraron dos dosis idénticas y una pistola Thunder Pro 9 milímetros, el mismo calibre con el que mataron a la víctima. Pero la familia del joven asesinado, que había jugado al futsal en Huracán desde los 3 años y pasaba gran parte de su tiempo libre en el gimnasio, insiste en que él no vendía drogas.

"Jamás consumió droga, jamás vimos droga en casa, era un chico sano, deportista. Están empecinados en ensuciar a mi hijo. Mi hijo no era Pablo Escobar, mi hijo jamás trajo una pastilla de éxtasis a casa, jamás tomó cocaína. Hay un vacío luego de que desalojan el boliche. Le podrían haber puesto tres granadas, diez kilos de cocaína, para decir 'fue un ajuste de cuentas' y que el intendente se lave las manos de sangre", señaló el papá.

La mamá, por su parte, remarcó que la víctima era "un chico bien educado. Somos padres presentes, siempre encaminándolo y ensenándole lo mejor. A Gianfranco lo mataron porque está todo mal".

Una de las **hipótesis más firmes** que investiga el fiscal Matías Folino, de Homicidios de La Matanza, es que el joven haya acompañado a un amigo que quería vender drogas en el lugar sin darse cuenta del peligro que ello podía significar, con otros *dealers* de por medio.

La familia de Gianfranco lo desmintió. "El muchacho ya estaba en aparente estado de ebriedad, en aparente estado de drogadicción, estuvo picante toda la noche molestando a una mesa, molestando a la otra y, en un momento, se enoja con el DJ, le empieza a tocar la consola y le dice: 'eh poneme este tema, el otro' y, cuando el DJ lo baja, él se cae sobre otros muchachos incluyendo a mi hijo y su grupo y, en un acto totalmente enloquecido, arranca a los tiros", dijo el padre.

El hombre añadió: "uno de esos tiros le impacta en el cráneo a mi hijo provocándole la muerte inmediata, sin posibilidad de defenderse ni hacer nada por su vida".

Di Luciano apuntó contra el dueño del boliche, al que identificó como "Mariano Oscar Ferreiros", al advertir que "desde un principio dejó que esta gente entre armada" y luego "lo dejan irse, en una caravana de delinquir, se va a otro boliche a seguir drogándose y tomando".

"Eran tres personas acostumbrados a delinquir, a matar", expresó el papá del joven. "Respecto de las acusaciones de que Gianfranco era transa, el Pablo Escobar de San Justo, él jamás había ido a ese boliche, no conocía a nadie. Fue con Alan, un amigo que es un barrilete, tampoco es un narco. Nuestra hipótesis principal fue que Alan le dijo 'teneme esto' o que se le plantó la droga dentro del boliche. Mi hijo era un santo, un ejemplo para la sociedad, llamen al club Huracán y pregunten quién es", enfatizó. A su lado, su esposa completó entre lágrimas: "no podemos permitir que nos sigan arruinando la vida. Nos sacaron mi sueño, el sueño de él".

Tras cometer el crimen, el sospechoso se dirigió a una fiesta en El Pelucón, en el barrio Almafuerte, más conocido como Villa Palito. La Policía localizó en La Tablada el auto Ford Fiesta Kinetic rojo con el que se había ido de San Justo. ■



ría. Estaba lesionado en las pier- pera la resolución de su caso. ■ Pasión por el Globo. Di Luciano jugó en la reserva de futsal de Huracán. que se había ido de San Justo. ■

32 Sociedad CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### El 53% de los argentinos se va a dormir pasada la medianoche

Lo reveló una encuesta. Expertos aseguran que esto influye negativamente en la salud, más allá de la cantidad de horas que se usen para descansar.

#### **Gonzalo Herman**

gherman@clarin.com

Acostarse a cualquier hora no es gratis. Ir a la cama después de la medianoche puede repercutir negativamente en la salud. Los argentinos somos nocturnos. Y un estudio lo prueba.

El Programa de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana realizó una encuesta para saber qué costumbres tenemos en relación al hábito de dormir. La mayoría de los entrevistados aseguró que se va a dormir después de la medianoche (52,7%), mientras que el 42,9% lo hace entre las 22 y las 00. El resto dijo que se acuesta antes de las 22 (4,4%).

Estos datos plantean dudas. Generalmente, se recomienda para los adultos dormir al menos siete horas. Menos sería aumentar los trastornos que genera la privación del sueño, con lo cual, a primera vista, no sería tan primordial el horario sino la cantidad de sueño. Pero no es así. Irse a la cama temprano también es fundamental.

"El horario en el cual dormimos depende de varias razones. Por un lado somos animales diurnos que evolucionamos para estar activos de día, expuestos a la luz solar, y estar en la oscuridad de la noche en un lugar reparado y durmiendo", explica Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas y divulgador científico. Por otro lado, hay diferencias entre las personas. "Hay gente cuyo reloj biológico apunta a horarios más tempranos y otros a horarios más tardíos, que se denominan los **cronotipos**, en función a qué momentos las personas se



Desafío. Los expertos recomiendan a los adultos que duerman al menos siete horas, todas las noches.

sienten más alerta o más cansados".

Golombek dice que el horario de irse a dormir tiene que ver con la exposición a la luz. "Nuestro reloj se sincroniza con luz y está preparado para recibir luz a partir de la mañana, que es la nafta del reloj biológico, y hacia la noche bajar la intensidad de luz. El problema de acostarse tarde es que vamos a estar haciendo todo mucho más tarde; cenando más tarde, que también es un enemigo para conciliar el sueño, y exponernos más a la luz artificial, sobre todo al uso de pantallas que emiten luz led en una longitud de onda que estimula más el reloj biológico diciendo que es

#### de día".

Así, el especialista alerta que irse a dormir más tarde sería "ir en contra de nuestra evolución por más que durmamos ocho horas". Aquí el problema es que cuando la persona se despierte ya habrán pasado las primeras horas de luz del día, lo cual afecta el reloj biológico, preparado para exponerse a la luz natural.

Además, acostarse después de la medianoche también genera problemas metabólicos. "Nuestras hormonas, nuestro sistema regulador de peso, estaría bastante confundido. Porque va estar esperando oscuridad y, en su lugar, está recibiendo luz. Esto alborota el sistema y uno puede engordar por estar despierto hasta más tarde".

Arturo Garay, especialista de Estudio de Sueño del Cemic, argumenta que los argentinos empezamos a dormirnos más tarde con la pandemia. "El aislamiento hizo que la tendencia a acostarse más tarde fuera en aumento. Durante todo ese tiempo, muchos estuvieron desfasados por varios motivos, como quedarse mirando series a la noche. El tema es que muchos fueron corriendo su horario de descanso. Y si esa persona luego tiene que levantarse a las seis de la mañana para ir a trabajar, va estar privado de sueño. Y ahí aumenta el riesgo de sufrir los múltiples efectos negativos un descanso corta-

El estudio también abordó otros temas. La encuesta reveló que un 73,8% se despierta durante la noche (diariamente el 41,1% y a veces otro 32,7%). Esto significa que un gran porcentaje no duerme de corrido en sus horas de descanso. El último informe sobre la Salud Mental de la población argentina realizado por el Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) coincidía: el 75,95 % de los argentinos confesó que padece alteraciones del sueño de algún tipo.

#### Principal problema del sueño

El insomnio es el problema más frecuente del sueño. "El insomnio es un trastorno complejo que puede tener muchas causas. Por eso, es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado", aclara la neuróloga especialista en medicina del sueño Sofía Luján.

El insomnio se considera una condición crónica cuando dura más de 3 meses. Puede ser causado por una variedad de factores, como estrés, ansiedad, depresión, medicamentos, trastornos médicos y hábitos de estilo de vida.

#### Dormir más tarde es ir en contra de nuestra evolución.

Hay una serie de **consejos** con el fin de prevenir el insomnio y mejorar nuestra calidad de sueño.

Establecer una rutina de sueño regular e irse a la cama y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana.

Crear un ambiente de sueño relajante, como oscurecer la habitación, reducir el ruido y regular la temperatura (ideal entre 18 y 22 grados).

Hacer ejercicio con regularidad, pero no demasiado cerca de la hora de acostarse.

Tomar siestas cortas, si es necesario, pero no después de la tarde.

#### Más noticias del día

Los chocó un adolescente

#### Murió Ariana, la última de una familia devastada

Ariana Telliz, de solo cinco años, murió durante la madrugada de este domingo, tras pelear por su vida en una sala de terapia intensiva por espacio de casi dos semanas. Era la única sobreviviente de una familia que fue víctima de un choque frontal en la ruta 44, en la entrada a Federación, en la provincia de Entre Ríos. El conductor que los embistió es un adolescente, que no tenía registro.



Ariana. Tenía solo cinco años.

Ataque intimidatorio

#### Bombas molotov en un frigorífico de Rosario

Un nuevo ataque intimidatorio e incendiario tuvo lugar en un frigorífico de Coto, en Rosario. Dos personas en una moto llegaron a una de las puertas del ingreso de camiones y arrojaron botellas con combustible. Tras la huida, dejaron un mensaje intimidatorio. Es el sexto ataque en el mes vinculado a una interna en el gremio de la carne de Rosario.

Pronóstico del magnate

#### Musk: la IA superará al humano a fin de 2025

Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI pero lo abandonó por considerar -entre otras cosas-que su desarrollo era perjudicial para la humanidad. Ahora, en una entrevista, el magnate afirmó que la capacidad de los modelos de IA superará a la inteligencia humana a finales de 2025. "La IA es la tecnología con mayor avance que he visto", dijo.

Sociedad 33

### "Me dijo que Alperovich la violó", la declaración de un testigo clave

David Mizrahi, un concejal tucumano que tuvo una relación con la denunciante, habló en el juicio contra el ex gobernador por abuso sexual.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

Un concejal de San Miguel de Tucumán declaró en el juicio contra José Alperovich (71), acusado de abuso sexual. David Mizrahi (46) tuvo una relación extramatrimonial con la víctima, sobrina del ex gobernador de Tucumán y ex senador durante la campaña previa a las elecciones de 2019.

Mizrahi entró a la sala de audiencias donde declaró por más de dos horas y colgó su tapado en una baranda. Pidió, en reiteradas oportunidades, hablar sin la presencia del público en la sala y, ante la negativa, empezó con su testimonio.

A su izquierda, en una **pantalla**, justo arriba de los defensores, José Alperovich vestía una campera azul y prendía un cigarrillo. Es que, a excepción de la primera audiencia, el ex gobernador no viaja a Buenos Aires para presenciar el juicio que lo tiene como imputado por tres casos de abuso sexual –dos de ellos, en grado de tentativa– y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal, cometidos entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

Según reconoció Mizrahi en el juicio, durante los ocho meses que habrían mantenido una relación, la joven tuvo un "deterioro físico y de salud". "Había bajado mucho de peso y se le caían las uñas, al menos eso manifestaba", confío Mizrahi adelante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla.

La víctima conoció a Mizrahi mientras los dos trabajaban para el senador, que pretendía disputarle la gobernación a Juan Manzur. Posteriormente y, luego de que perdiera las elecciones, **Mizrahi de-**jó el espacio político de Alperovich para sumarse al de Manzur, gobernador de Tucumán entre 2015 y 2023. Desde entonces, según testigos del entorno de Alperovich, son "enemigos políticos".

"Un día ella me citó, nos reunimos en mí departamento, y me dijo 'José me violó'. Me dejó sin palabras", recordó sobre la conversación. También que el padre de la víctima se había comunicado con él para pedirle "ayuda porque veía muy mal a su hija".

Mizrahi, además, hizo referencia a su relación laboral con Alperovich a quién definió como "difícil" y que "puteaba (sic) a todos cuando las cosas no salían como esperaba".

En particular y, para ejemplificar, recordó una semana posterior a la entrevista de Alperovich en el noticiero matutino del diario La Gaceta de Tucumán en la que acosó en vivo a una periodista. Esa actitud le valió la renuncia de su equipo de comunicación y un escrache
en redes sociales producto de sus
declaraciones. Aquella entrevista
fue en abril de 2019 y le valió el repudio de organizaciones sociales y
escraches en redes sociales.

Durante la audiencia, a Mizrahi le preocupaba la presencia del público en la sala ya que no quería "que se ventilaran" cuestiones vinculadas a su relación extramatrimonial con la denunciante, sobre la que ya se expresaron varios testigos, entre ellos Sara Alperovich (41), la hija del ex gobernador.

Lo cierto es que el juez Ramos Padilla sostuvo su decisión de que se permitiera la presencia de los periodistas en la sala para garantizar la cobertura del proceso, pero luego el testimonio de Mizrahi fue reticente y limitado en sus respuestas, por lo que optó por "desalojar la sala por 5 minutos" mientras el testigo pedía "preservar su intimidad".

En el mismo sentido, el senador Juan Luis Manzur, contrincante de Alperovich por la gobernación, también ha sido citado a declarar. Si bien se esperaba que usara sus fueros para hacerlo por escrito, aceptó declarar y responder preguntas de las partes, aunque lo hará por videollamada el 25 de abril.

La segunda declaración del día estuvo en manos de Jorge Salvador Gassenbauer, mano derecha de Alperovich hace mas de 20 años.

"Ejerció en el armado de la campaña, su rol era dirigir todo. Era quien decidía la agenda de los candidatos, tenía mucha voluntad de trabajar. Alperovich trabaja con mucha intensidad, ella intentaba acompañar ese ritmo pero con la carencia de la falta de experiencia", recordó Gassenbauer.

Respecto de su renuncia, recordó que "fue muy cerca del final de la campaña, 15 o 20 días antes, que ella decidió irse" y se lo comunicó "en una charla en la que dijo que decidió irse, que no podía sobrellevar la campaña. La vi desmejorada. Me dijo que estaba agotada, que esto la sobrepasaba y que iba a renunciar", refirió. Sin embargo negó recordar los motivos.



34 Sociedad

Cuatro estudiantes argentinos compitieron en China y tuvieron que resolver problemas científicos. Además, fueron elegidos como los más populares.

# Mundial de supercomputación: brillaron los "Carpinchos"

#### Juan Brodersen

jbrodersen@clarin.com

Un equipo de argentinos apodados "Carpinchos" participó la semana pasada en China de la onceava edición de la competencia Student Supercomputer Challenge de Asia Supercomputing, una suerte de Mundial de la Supercomputación. Allí hay que resolver tareas de lo que se conoce como Computación de Alto Rendimiento (HPC), un área de cómputo que resuelve problemas complejos. Además, fueron elegidos por otros equipos como los más populares por la ayuda que brindaron a otros participantes y subieron al podio.

La competencia se desarrolló en la Universidad de Shanghai y consistió desde instalar el equipamiento hasta resolver problemas científicos. Al momento de publicación de esta nota, todavía no estaba el resultado, pero el equipo estimó que estaban "en mitad de tabla", en una competencia a la cual llegar ya implica estar entre los 25 mejores del mundo.

El HPC refiere a sistemas diseñados para tareas que una computadora común no puede hacer, porque son muy grandes o tardarían mucho en terminar. En Argentina hay equipos de este tipo, como Serafín en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) o Clementina XXI en el Servicio Meteorológico Nacional, que está entre las 100 más potentes del mundo.

La competencia "es como armar una PC gamer, pero de alto rendimiento: hay que elegir componentes y hay un límite de la energía que se puede usar", explicó Nicolás Wolovick, Doctor en Ciencias de la



Hay equipo. Lara Kurtz, Álvaro Roy Schachner, Francisco Michiati y Alejandro Silva. GENTILEZA MARCOS MAZZINI

Computación por la Universidad Nacional de Córdoba y Director del CCAD, el "club" de los carpinchos.

Uno de los desafíos, por ejemplo, simula la atmósfera de Marte y el problema a resolver por los participantes tiene que ver con ejecutar cómputo correcto para destrabar el desafío. El que lo hace más rápido, gana.

El equipo está conformado por los estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Alejandro Silva, Lara Kurtz y Álvaro Roy Schachner, además de Francisco Michati (físico de la Universidad Nacional de Rosario).

"Carpinchos se formó en 2023 pa-

ra participar de manera remota en la competencia internacional IndySCC de Estados Unidos. En ese momento obtuvieron el tercer lugar: fue la primera vez que un equipo latinoamericano subió al podio", explican desde la organización.

"ASC24 es una competencia de equipos que tienen que hacer funcionar aplicaciones de ciencias usandp recursos de HPC, de súpercomputo. Es parecida a la más famosa, la SCC Student Cluster Competition, que se hace en EE.UU.. Ahí fue un equipo de los carpinchos", explicó a Clarín Wolovick.

"Primero tuvieron que pasar una fase de selección. Allá se les dan las cajas que contienen las computadoras con sus power-ups (GPUs, conocidas como "placas de video") y ellos tienen que elegir lo que les va a permitir superar 4 desafíos. Éstos consisten en correr 4 programas de simulación para ciencias con el hardware de ellos. Es decir, te dan las herramientas y un límite: no podés consumir más de 3000 watts", sigue el especialista.

"Hay que armar la compu, instalar el sistema operativo, instalar el software, hacerlo correr de la mejor manera. Tenés que hacer que las aplicaciones funcionen lo más rápidamente posible", suma.

"Llegamos el lunes y la competencia arrancó el martes. Los primeros dos días montamos el equipo, decidimos la cantidad de nodos para usar (tres) y cuatro placas de video, en base al consumo eléctrico tope. Estamos muy contentos", cuenta desde Shanghai Marcos Mazzini, director técnico del equipo y Carrera Personal de Apoyo de Conicet que trabaja en el Centro de supercómputo de la UNC.

"Hay 3 competencias a nivel mundial que son importantes. Una en Estados Unidos, otra en Alemania y otra acá ¿En qué consiste el súpercomputo? Es la disciplina de la informática donde lo que se trata de hacer es ejecutar simulaciones computacionales de fenómenos físicos", agrega.

El equipo enfrentó dificultades por fuera de la competencia, relacionadas con las particularidades chinas. Muchas de las aplicaciones que se usan en Occidente no funcionan en China debido a las regulaciones estatales de internet. "Tuvimos problemas de conectividad, además de que nos cambiaron reglas estando allá", cuenta Mazzini.

El objetivo es que los participantes puedan realizar tareas de manera eficiente: "Estas simulaciones tienen que aprovechar el hardware en el que corren al máximo para poder ser eficientes. En el súper cómputo el principal objetivo es que el equipo esté al 100% todo el tiempo", explican.

"Para hacerlo hay que configurarla de una manera correcta para ejecutar la aplicación de una forma en que se pueda paralelizar, que cuando un problema es grande se pueda correr entre varias computadoras que funcionan como una sola. Y de esta forma tener un resultado en un menor tiempo", agrega.

Wolovick, desde Córdoba, destacó el esfuerzo de ir a la competencia: "Ellos nunca bajaron los brazos y siempre estuvieron ahí, desde la organización les pagaron tres pasajes y para los otros estamos juntando fondos para devolver la plata a uno de los chicos que puso dos pasajes a Shanghai".

Los Carpinchos cerraron el viaje y el balance es positivo, en una nueva demostración del talento argentino por el mundo, y otro ladrillo más en el monumental edificio de la educación pública. ■



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com





### ¡Beneficios para cada momento!

# McDonald's

llegó a 365



**EN PRODUCTOS SELECCIONADOS** 

Pedí tu cupón en la App 365 guardalo y canjealo

> en todas las sucursales del país.

Válido para canje por caja. tótem o AutoMac





PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 🕣 🖎







PARA ACCEDER AL DESCUENTO DEBERÁN OBTENER UN CÓDIGO PREVIAMENTE, EN EL BOTÓN DE "OBTENÉTU CUPÓN". APLICA EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE EL COMERCIO ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL, SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SLUETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SLUETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. CLARIN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Sociedad 36 CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### La Ciudad cubrirá hasta el 50% de la cuota de colegios privados

Es para las familias que envíen a sus hijos a establecimientos que reciben subvenciones. Serán hasta \$30.000 por estudiante durante tres meses.

El Gobierno de la Ciudad otorgará a las familias porteñas una ayuda monetaria para compensar los aumentos en las cuotas escolares. Se trata de un beneficio llamado "Ayuda cuota escolar", al que podrán acceder aquellas familias que envíen a sus hijos e hijas a escuelas de gestión privada subvencionadas.

Recibirán hasta 30.000 pesos por estudiante; pero este monto no podrá representar más del 50% de la cuota básica que abonan las familias. El beneficio se extenderá durante tres meses, de mayo a julio.

Según datos de la Ciudad, este beneficio podría alcanzar a 212 mil alumnos de todos los niveles: 36.000 del nivel inicial, 99 mil del primario y 77.000 de nivel secundario. Y abarcaría a 854 escuelas subvencionadas. Es sobre un total de 364.416 de alumnos que van a escuelas privadas porteñas.

Esta medida de alivio para las familias tendrá un costo estimado de \$11.000 millones para la Ciudad.

La principal diferencia de este beneficio con el subsidio que ya está entregando el Gobierno nacional, es que la Ciudad gira el dinero a las escuelas, no a las familias. Por una cuestión de control y porque logísticamente la transferencia se simplifica.

Jorge Macri, el jefe de Gobierno



Padrón. En la Ciudad, 364.416 chicos asisten a escuelas privadas. Esta medida alcanzaría a unos 212.000.

porteño, anunciará la medida hoy y quedará habilitada una web oficial para realizar el trámite. En una charla previa con Clarín y otros medios, Macri aclaró que esta acción busca aliviar la situación económica de las familias y además evitar el cierre de escuelas.

Durante 2023, en el ámbito porteño, cerraron 6 escuelas: "Sabemos que aumentó la morosidad y que muchas familias están solicitando becas. Legalmente los chicos no pueden perder su cupo y las escuelas hacen un gran esfuerzo para que los chicos sigan", contó.

Y agregó que "la crisis social es brutal, reconocida por el gobierno nacional y por las estadísticas. Las familias se perciben de clase media pero hoy objetivamente con los ingresos no llegan a cubrir los gastos de prepagas o la escuela privada", analizó. Informó que el 49% de los estudiantes concurren a escuelas de gestión privada. Por ahora, el corrimiento de las escuelas privadas a las públicas es menor al 3%.

"Para las escuelas, será un será un ingreso de dinero mensual im-

portante que administrarán según sus necesidades. De esta manera se garantiza que el dinero vaya efectivamente a las escuelas y no se use para otras cosas", reforzó Mercedes Miguel, ministra de Educación.

La información que solicitará la Ciudad es sencilla: DNI de los chicos, nivel educativo y domicilio del establecimiento. El beneficio corre para los alumnos y alumnas, indistintamente de dónde residan sus familias.

Al responsable que completó el registro le van a llegar dos mails; uno con la confirmación del trámite y el otro con la resolución, es decir, si aplica o no el beneficio.

En la reunión estuvo también el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, quien explicó como se financiará esta ayuda: "Básicamente recortando gastos. En viajes, viáticos, eventos y en estructura. Por ejemplo, en eventos, el Campeonato Federal del Asado dejará de ser federal, ya no

#### Podrá sumarse al subsidio que ya entrega la Nación.

incluirá al resto del país", detalló.

Un detalle importante: las familias que hayan aplicado al subsidio nacional podrán también aplicar a la ayuda de la Ciudad.

Sobre el beneficio nacional, según informaron desde la Secretaria de Educación de la Nación, "hasta este lunes a las 14.30 tenemos 522.000 padres/tutores que finalizaron la inscripción, y un total de 712.000 alumnos".

El presupuesto porteño para Educación es de casi 2 billones de pesos; así, esta ayuda representa el 0,55% del presupuesto. ■

### Pediatras advierten por la comida de los kioscos escolares

#### **Gonzalo Herman**

gherman@clarin.com

La Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre la comida en los kioscos escolares. Aseguran que siguen vendiendo productos nocivos para la salud de los chicos. Y por lo tanto recomienda no ofrecer más alimentos ni bebidas con sellos negros de advertencia nutricional.

El documento advierte que la escuela es un lugar clave para mejorar los hábitos alimentarios y que el compromiso de la comunidad educativa es fundamental. Por ello, piden que los kioscos dentro de las escuelas reemplacen los alimentos y bebidas con sellos por aquellos que no los tengan, como

seras. También insta a las familias a que envíen a los niños a la escuela con productos que no tengan sellos, priorizando alimentos caseros, frutas y agua.

Un estudio realizado el año pasado por la consultora FIC Argentina junto al apoyo de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) demostró que las escuelas presentan un entorno alimentario poco saludable. De ahí se desprende que el 96,29% de la oferta de productos envasados en los kioscos eran ultraprocesados.

Los productos que se ofrecían más frecuentemente en los kioscos eran golosinas (100%), galletitas (91,18%), bebidas envasadas (88,24%), snacks dulces y salados industrializados (85,29%), cereales

(82,35%). Además, un 88,3% presentaba al menos un nutriente crítico en exceso y/o edulcorantes o cafeína. Y el 41,2% de los kioscos presentaba publicidad de productos procesados y ultraprocesados, en su mayoría de helados, combos promocionales (ejemplo: combo de papas fritas con pancho) y bebidas.

"Nos encontramos con que más del 40% de la población mundial tiene sobrepeso y, en nuestro país, según datos de la 2da Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENNyS2), el 13,6% de los menores de 5 años presenta sobrepeso y el 41,1% de los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso (20,7%) u obesidad (20,4%), con una mayor prevalencia en varones", afirmó Susana De Grandis, médica



Sellos negros. Los pediatras los quieren afuera de las escuelas.

Infantil, integrante del Comité Nacional de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba (que aglutina 2.400 escuelas públicas y privadas) aseguró: "Nosotros somos conscientes del rol importante de las escuelas al momento de formar los hábitos saludables de vida entre ellos la alimentación. Pero hay cuestiovida sedentario que es un problema más profundo excede a los kioscos escolares".

Desde el sector de la educación privada cuentan que los comedores y kioscos escolares están tercerizados en su gran mayoría. Y que se está trabajando hace tiempo en que ofrezcan productos más saludables. Aseguran que en el último tiempo han agregado frutas, barra frutas, licuados o preparaciones ca- azucarados y barras de cereales pediatra especialista en Nutrición nes como la obesidad o el estilo de de cereales y yogures a la oferta.

Sociedad CLARIN – MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



Festival Sunsetstrip. Presentación del DJ Hernán Cattáneo a principios de marzo. MARTÍN BONETTO

#### Reserva ecológica Costanera Norte

DÓNDE QUEDA



# Piden frenar los recitales de música electrónica en Ciudad Universitaria

Es por el impacto en la Reserva Ecológica Costanera Norte. Ambientalistas dicen que las vibraciones también descalibran equipos de laboratorios.

#### Cristian Sirouyan

csirouyan@clarin.com

Mientras la música electrónica gana cada vez más adeptos en el país con estadios al tope de su capacidad, donde multitudes enfervorizadas ofrecen el mejor marco a renombrados artistas internacionales, una nota disonante contra esos espectáculos masivos se escucha en el extremo norte de la Ciudad.

La Asamblea en Defensa de la Reserva Ecológica Costanera Norte, cuyas 23 hectáreas se extienden dentro de los límites de Ciudad Universitaria, reclama el cese de los megaeventos que se organizan en el campo de deportes de ese amplio espacio ribereño de la UBA, al advertir que el impacto sonoro y lumínico de los shows "altera y perjudica a la fauna porque cambia su ciclo de sueño y reproducción. Además, los sonidos los desorientan".

Jorgelina Bueno, estudiante de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, añade un efecto colateral al perjuiconformado por alumnos, docentes, becarios y empleados. "Por las fuertes vibraciones se descalibran los equipos de medición de los laboratorios. Eso se nota especialmente en los aparatos de vidrio, que son muy caros y complicados para volver a calibrar", sostiene la integrante de la Asamblea.

La Reserva Ecológica -gestionada conjuntamente por la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno porteño y la Secretaría de Planificación de Infraestructura. dependiente del Rectorado de la UBA- permanece cerrada desde las grandes tormentas de principios de año. Sin embargo, más de una vez, estudiantes y docentes se toparon cara a cara con yararás y otros ejemplares que deambulaban en medio de los edificios del área educativa.

"Los animales son muy sensibles y el impacto de los grandes espectáculos los desorienta. Hace meses que venimos reclamando al Rectorado por la reapertura del paseo público y por el fin de los recitales. Quisimos participar de una sesión del Consejo Superior, pero no nos

trato verbal por parte del personal policial. Tampoco se comunicaron con nosotros desde el Gobierno de la Ciudad. El lugar es clave también para los trabajos de campo e investigación de la Facultad", subraya Bueno.

La militancia de Bueno-junto a otras 200 personas- en favor de la preservación del área protegida

#### Desde la UBA afirman que siempre se hacen mediciones de sonido.

arrancó en el verano de 2023, cuando las autoridades porteñas anunciaron el inicio de una obra para instalar bares en la Reserva. La iniciativa fue frenada por una medida cautelar dictada por la jueza Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 9 de la Ciudad.

Los reclamos resurgieron este año. Esta vez, el disparador fue el Festival Buena Vibra, organizado el 24 de febrero desde las 16, en un predio ubicado frente a la entrada

na después fue el turno del "Sunsetstrip", a cargo del di Hernán Cattaneo, que disparó su poderosa batería de luces y sonidos durante dos noches.

Si bien las imágenes de esos eventos tan convocantes contrastan notoriamente con la bucólica postal de pastizal pampeano, bosque y humedal que dan forma a la Reserva -el hábitat de 158 especies vegetales y 522 variedades de fauna-, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires informaron que la Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente de la Dirección General de Concesiones, mantiene recaudos en relación directa con cada una de las actividades autorizadas.

Por otra parte, la respuesta de la institución a una nota presentada por la Asamblea el 14 de marzo, explica que "en los eventos participan de 15 mil a 20 mil asistentes, la misma cifra promedio de alumnos, personal docente y no docente en un día normal de actividades en Ciudad Universitaria".

Además, el comunicado consigna la presencia de 85 mil personas cio denunciado por el colectivo recibieron. Incluso recibimos mal- principal de la Reserva. Una sema- en los recitales organizados en el decibeles. ■

cercano estadio de River y el habitual despegue y aterrizaje de aviones cada siete minutos en el Aeroparque Jorge Newbery, también muy próximo a la Reserva. En cuanto al eventual impacto de los espectáculos que tienen lugar en el campo de deportes afirman que "se efectúan mediciones de sonido antes del evento y, durante el show, cada hora".

La programación artística que inquieta a los grupos ambientalistas registró otro capítulo el sábado 6 de abril, cuando un nutrido elenco de referentes de la música electrónica (entre ellos Jan Blomqvist, Sebastien Leger, Arodes, Pabels y DJ Karen) marcaron el cierre de la temporada de verano 2024 del festival "Corona Sunset Sessions", a pasos del segundo espacio verde declarado Área Protegida por la Legislatura de la Ciudad en 2018.

La Reserva Ecológica Costanera Norte Ciudad Universitaria fue reconocida oficialmente por la Ley 4467, promulgada el 16 de enero de 2013. Toda esa agreste franja costera -en la que sobresalen ejemplares de ceibo, sauce criollo, alisos de río, tala y espinillo y 242 especies de aves, reptiles, anfibios, mariposas, escarabajos, grillos y langostasafloró espontáneamente sobre un terreno rellenado con escombros en los años '60 y '70 cerca de los pabellones II y III de Ciudad Universitaria. Dos décadas más tarde, los restos de la AMIA arrojados allí terminaron de delinear un golfo artificial, conocido por los estudiantes como "El pantano".

"Los eventos realizados cumplen con las pautas de recreación y esparcimiento invocadas", insisten desde la cúpula universitaria. Del otro lado, un grupo de cultores de la convivencia en un ambiente sustentable expresan su preocupación y les reclaman, al menos, bajar los

## Deportes

Copa de la Liga Profesional

# River caminó por la cornisa hasta que se iluminó Colidio y con un triplete se lo dio vuelta a Instituto

Perdía en Córdoba por un penal y como ganaban Independiente y Vélez, estaba eliminado. Lo salvó el empate de Talleres y la espectacular aparición de su goleador en el segundo tiempo.

#### **Análisis**

#### CORDOBA, CORRESPONSAL

#### Ramón Gómez

cordoba@clarin.com

Pintaba difícil la noche cordobesa para River. Sin embargo, terminó como un recital de la Mona Jiménez, a puro baile. Con algo de sufrimiento, una gran templanza y momentos de buen fútbol, el equipo de Núñez se metió en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Le dio vuelta el partido a Instituto, al que le ganó 3-1 y pasó de estar eliminado a terminar puntero de la Zona A, en menos de 45 minutos. Y ahora, si Boca entra cuarto en la Zona B, habrá Superclásico.

A River la historia se le complicó al principio, primero desde el juego. El conjunto de Martín Demichelis estuvo incómodo en la primera parte. Instituto lo mordió en toda la cancha. Le obstaculizó los circuitos con una persecución individual en casi todo el campo de juego, sobre todo con los futbolistas del mediocampo. Un ejemplo de ello fue que Bochi fue una estampilla para Echeverri.

Y, en segundo lugar, River se hizo las cosas difíciles a sí mismo.
De una falta innecesaria, llegó un
tiro libre que Puebla estampó en el
travesaño y en el rebote se lo perdió Brizuela. Tras esa situación, al
salir jugando desde el arco, Villagra recibió de espaldas un pase de
Paulo Díaz y cuando se dio vuelta,

Puebla le robó la pelota y se desencadenó la jugada que derivó en el penal que luego el propio Puebla

#### POSICIONES Copa de la Liga

| _ |    | - |   | - |   |
|---|----|---|---|---|---|
| • | _  |   | • | ^ | - |
|   | ., |   |   | - | - |
| - |    |   | _ | _ |   |
|   |    |   |   |   |   |

| River          | 27 | 14 | 7 | 6 | 1  | 26 | 10 | +16 |
|----------------|----|----|---|---|----|----|----|-----|
| Argentinos     | 26 | 14 | 7 | 5 | 2  | 25 | 14 | +11 |
| Barracas Ctral | 26 | 14 | 7 | 5 | 2  | 20 | 15 | +5  |
| Vélez          | 25 | 14 | 7 | 4 | 3  | 14 | 13 | +1  |
| Talleres       | 24 | 14 | 6 | 6 | 2  | 24 | 16 | +8  |
| Independiente  | 23 | 14 | 6 | 5 | 3  | 14 | 10 | +4  |
| Instituto      | 17 | 14 | 5 | 2 | 7  | 18 | 17 | +1  |
| Banfield       | 17 | 14 | 4 | 5 | 5  | 14 | 15 | -1  |
| Huracán        | 16 | 14 | 4 | 4 | 6  | 12 | 12 | 0   |
| Gimnasia       | 16 | 14 | 5 | 1 | 8  | 18 | 23 | -5  |
| R. Central     | 14 | 13 | 4 | 2 | 7  | 9  | 17 | -8  |
| Riestra        | 12 | 13 | 3 | 3 | 7  | 7  | 15 | -8  |
| Atl. Tucumán   | 10 | 14 | 1 | 7 | 6  | 8  | 23 | -15 |
| Ind. Rivadavia | 8  | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 |

cambió por gol.

En la desesperación por querer recuperar el balón, Villagra chocó con Suárez y el delantero de Instituto cayó. ¿Hubo falta? ¿Y si la hubo, fue adentro o afuera? Para Trucco fue penal. Y el VAR, a cargo de José Carreras lo ratificó. Pero quedaron dudas. No fue todo malo para River en el primer tiempo. Porque hubo momentos en los que salió de la maraña de piernas de Instituto. Como cuando Echeverri lograba salir del agobio de su marca personal. Y tiró una pared con Pablo Solari, enganchó y definió ante la salida de Roffo pero le sacaron el gol en la línea.

Y cuando River volcaba el juego sobre el sector de Solari, había acción. El puntano estuvo picante y le sirvió un gol a Colidio, tras un desborde paralelo a la línea de fondo, pero el ex Tigre, abajo del arco, tiró la pelota arriba.

Se empezaba a notar la ausencia de Miguel Borja, quien se quedó en Buenos Aires, por una sobrecarga muscular, pero a pesar de ese gol que se perdió, Colidio lo hizo olvidar. El rubio delantero se redimió en el segundo tiempo. Y con dos cabezazos dio vuelta la historia. Primero le puso el parietal a un centro de Enzo Díaz y luego cabeceó un córner del Diablito.

De esa manera, River recuperó la tranquilidad. Es que en el entretiempo el conjunto de Núñez se quedaba afuera. Porque perdía y los resultados de las otras canchas no lo favorecían. Ganaban Inde-



El hombre de la noche. Facundo Colidio hizo los tres goles con los que River dio vuelta el resultado en Córdoba y logró la clasificación a cuartos.

| instituto          | River |                       |    |
|--------------------|-------|-----------------------|----|
| 1                  |       | 3                     |    |
| 28 Manuel Roffo    | 5     | 1 Franco Armani       | 6  |
| 2 Juan Franco      | 5     | 15 Marcelo Herrera    | 6  |
| 6 Fernando Alarcón | 4     | 14 Leandro G. Pirez   | 5  |
| 33 Miguel Brizuela | 5     | 17 Paulo Díaz         | 4  |
| 12 Jonathan Bay    | 4     | 13 Enzo Díaz          | 6  |
| 19 Gastón Lodico   | 5     | 26 Ignacio Fernández  | 6  |
| 5 Roberto Bochi    | 6     | 23 Rodrigo Villagra   | 5  |
| 13 Rodrigo Pérez   | 4     | 29 Rodrigo Aliendro   | 5  |
| 22 Damián Puebla   | 7     | 19 Claudio Echeverri  | 7  |
| 29 Ignacio Russo   | 4     | 36 Pablo Solari       | 8  |
| 9 Facundo Suárez   | 6     | 11 Facundo Colidio    | 10 |
| DT: Diego Dabove   |       | DT: Martin Demichelis | 5  |

#### En detalle

**ÁRBITRO:** Silvio Trucco

Cancha: Instituto. Goles: PT, 26m Damián Puebla, de penal, ST, 12m, 17m y 28m Facundo Colidio, los dos primeros de cabeza. Cambios: ST, Manuel Lanzini (7) por Aliendro y Daniel Zabala (7) por Paulo Díaz, 8m Braian Cuello (5) por Russo y Guido Mainero (5) por Pérez Casada, 18m Esequiel Barco (6) por Echeverri y Agustín Palavecino (6) por Fernández, 28m Matías Kranevitter por Solari, 33m Silvio Romero por Suárez y Santiago Rodriguez por Puebla. Amonestados: Lodico, Mainero, Franco, Brizuela, Fernández y Enzo Díaz.

#### PREOCUPACIÓN POR DÍAZ

Paulo Díaz salió en el entretiempo con una molestia en la rodilla izquierda y está en duda para jugar los cuartos de final. pendiente y Vélez. Pero antes de que diera vuelta el marcador ya habían llegado buenas noticias de Avellaneda porque la "T" había hecho dos goles y empatado el encuentro, con los goles de Girotti y Benavídez, a los 5 y 7 minutos del segundo tiempo. Ese resultado lo metía al conjunto de Micho entre los cuatro aun perdiendo.

Pero River había venido a Córdoba a ganar, por más que el empate le alcanzaba. A romper la racha sin victorias en la cancha de Instituto. donde nunca se había con un triunfo en las doce anteriores presentaciones (ocho empates y cuatro derrotas) y a confirmar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Y si faltaba algo: Colidio cerró una gran noche marcando el tercero y con el hat-trick se llevó la pelota a su casa. Con una definición estelar, tras un gran pase de Andrés Herrera, selló la victoria de River. Técnica, potencia y jerarquía aportó Colidio. Pero no solo la confirmación del ex Inter dejó la noche cordobesa en River. También, otra buena actuación de Manu Lanzini, quien entró muy bien en el segundo tiempo, al igual que el juvenil Daniel Zabala, quien reemplazó a Paulo Díaz, lesionado.

River cumplió con su parte. Después del susto y de sufrir, ganó con contundencia. Se clasificó primero, tal vez ahora se encuentre a Boca y va por otro título.

#### **FACUNDO COLIDIO**

#### "Estoy feliz por los tres goles y el triunfo, y no importa quién nos toque"

El fútbol, se sabe, siempre da revancha. Quizás Facundo Colidio no imaginó que pudiera tenerla tan rápido, pero en Córdoba fue el gran protagonista de la remontada de River sobre Instituto, que lo clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En el primer tiempo falló una chance increíble que podría haber sido el empate, cuando abajo del arco titro de Pablo Solari. Pero en el complemento clavó un triplete por primera vez en su carrera. "Estoy muy feliz por la clasificación, por los tres goles, este equipo se merecía obtener una victoria así y ahora hay que pensar en los cuartos de final", afirmó el delantero. Y agregó: "Como desempero los goles mandan, así que creo que sí". Y sobre su jugada fatídica comentó: "Un delantero se ta". En tanto, sobre lo que pasó en Córdoba, comentó: "No sabíamos los otros resultados". Y de lo que viene: "¿En cuartos? No sé, el que toque. Somos River y estamos obligados siempre a ganar".



# Vélez hizo su parte y aprovechó el empate en Avellaneda

Era el que tenía menos chances matemáticas, pero se clasificó cuarto. Ganó bien y hasta debió golear.

#### **Análisis**

MENDOZA, ESPECIAL.

El grito de desahogo de los jugadores y el cuerpo técnico de Vélez en el Gargantini fue mucho más que una clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga. Lo saben los protagonistas y también los hinchas, que durante todo el 2023 y hasta la última fecha de la Copa de la Liga 2024 sufrieron con la posibilidad de bajar de categoría por segunda vez en la historia. Tenía que ganarle en Mendoza a Independiente Rivadavia y lo hizo. Necesitaba que perdiera River o un empate entre Independiente y Talleres y esto último sucedió. Por eso el Fortín, cuarto en la Zona A, es el único que ya conoce su rival: Godoy Cruz, primero inamovible de la B.

Vélez tenía otra chance: golear para especular con otro resultado a favor, en el caso de una goleada de Argentinos a Barracas. Y no goleó porque la gran figura de la noche mendocina fue el arquero Mariano Monllor, que evitó al menos cinco veces la caída de su arco. Fue claramente superior el equipo de Liniers, pero sufrió hasta el final por no amplió el 1-0.

El partido no fue bueno porque el campo de juego no ayudó. Pero cuando Vélez se acomodó, empezó a generar situaciones. Antes del gol, Pizzini tuvo las dos primeras claras: un remate que se fue desviado y un cabezazo que atrapó

Monllor. Después, Romero reventó el travesaño. Y a los 40 minutos, llegó el 1-0, . Hubo un buen pase de Thiago Fernández para Aquino, el volante remató, el arquero dio rebote, y Pizzini definió de primera con un buen zurdazo.

En los primeros 15 minutos de la parte final, Vélez no pudo liquidarlo. Thiago Vecino, quien había ingresado por Romero, metió una tijera hermosa pero el arquero se lució nuevamente. Y dos veces más. Los números finales son elocuentes, la visita tuvo 22 disparos, 12 al arco, y metió solo un gol. Después de los 15 minutos, el equipo de Quinteros se retrasó un poco y mejoró la Lepra, que con todas sus dificultades estuvo cerca del empate. Y en el final, otra vez Monllor evitó más goles.



Tremendo. Colidio hizo los tres goles y se llevó la pelota. FOTOBAIRES



A salvo. Tras el susto, Demichelis celebró la clasificación. FOTOBAIRES



Salvador. Pizzini grita el gol que valió la clasificación. PRENSA VÉLEZ

| Independiente<br>Rivadavia | •    | Vélez                |
|----------------------------|------|----------------------|
| 1 Mariano Monllor          | 8    | 1 Tomás Marchiori    |
| 24 Álvaro Dionisio         | 4    | 4 Joaquín García     |
| 23 Francisco Petrasso      | 6    | 2 E. Mammana         |
| 42 Tomas Palacios          | 5    | 34 Damián Fernánde   |
| 16 Tobías Ostchega         | 5    | 3 Elías Gómez        |
| 8 Ezequiel Ham             | 6    | 32 Christian Ordoñe  |
| 28 Francisco Maidana       | 5    | 26 Agustín Bouzat    |
| 11 Diego Tonetto           | 5    | 22 Claudio Aquino    |
| 41 Matías Ruiz Díaz        | 4    | 20 Francisco Pizzini |
| 22 Federico Castro         | 4    | 27 Thiago Fernández  |
| 10 Matías Reali            | 5    | 9 Braian Romero      |
| DT: Martín Cicotello       |      | DT: Gustavo Quinter  |
| CALIEICACION DE            | 31 1 | DARTIDO Porti        |

CALIFICACION DEL PARTIDO ARBITRO: Fernando Rapallini

#### En detalle

Cancha: Independiente Rivadavia. Gol: PT, 40m Pizzini. Cambios: ST, Valentín Gómez (6) por Mammana, Thiago Vecino (5) por Romero, 7m Julián Ascacibar (6) por Tonetto, Juan Cavallaro (6) por Dionisio, 22m Mauricio Asenjo (5) por Maidana, 24m Alejo Sarco (5) por Pizzini, 35m Alvaro Montoro por Aguino, 40m Federico Moreno por Castro, Fabrizio Sartori por Ruiz Díaz y 43m

Santiago Cáseres por Fernández. Amonestados: Tonetto, Palacios, Dionisio, Reali, Romero, Aguino, Marchiori, Montoro y Vecino.

#### **CAMBIAR EL CHIP**

"Todo el mundo miraba para abajo, cambiamos el chip y miramos para arriba", dijo Quinteros, DT de Vélez, tras la clasificación.

40 CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 

#### Copa de la Liga Profesional



Todos decepcionados. Independiente tuvo todo para ganarlo y Talleres estuvo cerca de la levantada épica. Pero el empate no le sirvió a ninguno de los dos y se despidieron. FOTOBAIRES

# Independiente dejó escapar la clasificación en un partido increíble y Talleres también quedó afuera

Al Rojo sólo le servía ganar y al término del primer tiempo estaba 2-0 y con un jugador más. Salió dormido al complemento y la Tempató en pocos minutos. Hubo silbidos, reproches e insultos.

#### **Análisis**

#### Nahuel Lanzillotta nlanzillotta@clarin.com

Lo dejó ir Independiente. Dejó pasar el tren de la clasificación de manera increíble. Estaba subido a bordo con el boleto en la mano y se le escapó en un partido dramático que terminó empatando 2-2 con un Talleres que jugó todo el segundo tiempo con uno menos y que también quedó sin chances. El equipo de Carlos Tevez se había ido al descanso ganando bien por dos tantos y con ventaja numérica, pero los visitantes le dieron dos mazazos de nocaut en un pestañear. La cancha cerró la noche a puro silbido, reproches e insultos.

total en el primer tiempo en Avellaneda. Con determinación se adueñó de la pelota y del juego como pocas veces logró hacerlo en el trajín irregular del 2024. Nada podía presagiar que en el segundo tiempo sería la contracara.

Jugó al engaño una vez más Tevez con la formación. Por los nombres y por cómo las redes oficiales del club publicaron el once inicial, todo parecía indicar que volvería a plantear un esquema con cinco defensores. Sin embargo, la sorpresa fue la posición de Adrián Spörle, que se adelantó para ser mediocampista por la izquierda en el 4-3-1-2 que finalmente se dibujó sobre el prolijo césped del estadio.

La decisión ofensiva de Independiente obligó a Talleres a retroceder, tanto que sus extremos fueron más volantes que delanteros. Esto Independiente fue protagonista le quitó poderío a un conjunto cor- diente quebró a su rival.

dobés siempre peligroso. La sociedad Lucas González y David Martínez, made in Avellaneda, fue una de las claves. Tevez dejó a Iván Marcone de cinco posicional y soltó al Tata por la derecha y así pudo conectarse con un Saltita inspirado y explosivo. Y las constantes llegadas de Spörle por la banda zurda completaban la ecuación que Talleres nunca resolvió.

Spörle fue el primero en avisar. Y fue, un rato más tarde, el primero en convertir. El lateral devenido en mediocampista inició la jugada con un centro pasado que no llegó a bajar Gabriel Avalos. La pelota siguió en pies rojos. Martínez se la dio a González, que levantró la cabeza y mandó la asistencia en forma de centro para Spörle, quien entró solito por su costado para anotar de cabeza. De lado a lado, Indepen-

La cuenta aumentó de penal. Miguel Navarro abrió el brazo izquierdo, donde le pegó la pelota tras un remate del Tata Martínez. El árbitro Nicolás Ramírez necesitó del VAR para cobrarlo y para expulsar al defensor por doble amarilla. Alexis Canelo no falló desde los once metros.

Independiente tenía un panorama inmejorable: ganaba por dos goles y también contaba con un hombre de más. Pero salió dormido al complemento y Talleres, que en la primera parte apenas había inquietado con un tiro libre de Rubén Botta, lo empató con dos jugadas letales en un minuto. Federico Girotti, ayudado por un desvío en Martínez, clavó un golazo por arriba de Rodrigo Rey. Y en la siguiente, un centro de Ramiro Ruiz Rodríguez encontró la cabeza de Gastón Benavídez, que saltó con total li- el fondo. Los dos necesitaban un

bertad en el área chica en medio de los defensores locales.

La incredulidad se adueñó de la noche de golpe. Y toda la seguridad del Rojo se esfumó como por arte de magia, una magia negra que lo envolvía para no dejarlo ser ni cuando estaba gozando de una de sus mejores actuaciones. En inferioridad numérica, el visitante le metió dos cachetazos en un abrir y cerrar de ojos que le apagaban el sueño de clasificar. De ahí en más. todo fue interrogantes, murmullos v tensión.

El tramo final se impregnó de dramatismo. Es que la información que llegaba desde Mendoza, con el triunfo de Vélez, lo dejaba eliminado también a Talleres. Por eso, Walter Ribonetto puso tres delanteros a pesar de tener un hombre menos. Y el Apache dejó tres centrales en

**Deportes** CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



Ávalos, sin gol. El refuerzo más importante del Rojo no rindió.FOTOBAIRES

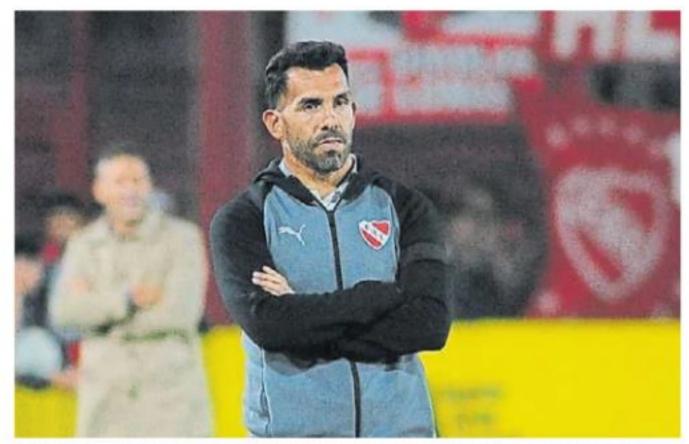

Tevez, en silencio. Como con Riestra, el DT no habló en conferencia.

| Independien       | Talleres |                      |   |  |  |  |
|-------------------|----------|----------------------|---|--|--|--|
| 2                 |          | 2                    |   |  |  |  |
| 33 Rodrigo Rey    | 5        | 22 Guido Herrera     | 8 |  |  |  |
| 4 Mauricio Isla   | 5        | 29 Gastón Benavídez  | 6 |  |  |  |
| 29 Juan Fedorco   | 4        | 4 Matías Catalán     | 5 |  |  |  |
| 2 Joaquin Laso    | 4        | 6 Juan Rodríguez     | 5 |  |  |  |
| 79 Ayrton Costa   | 5        | 16 Miguel Navarro    | 4 |  |  |  |
| 21 David Martinez | 6        | 27 Juan Portilla     | 5 |  |  |  |
| 23 Iván Marcone   | 5        | 20 Rubén Botta       | 6 |  |  |  |
| 3 Adrián Spörle   | 6        | 30 Diego Ortegoza    | 5 |  |  |  |
| 17 Lucas González | 6        | 26 Marcos Portillo   | 5 |  |  |  |
| 32 Alexis Canelo  | 5        | 25 R. Ruiz Rodríguez | 6 |  |  |  |
| 9 Gabriel Ávalos  | 4        | 9 Federico Girotti   | 6 |  |  |  |
| DT: Carlos Tevez  | -        | DT: Walter Ribonetto |   |  |  |  |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Muy Bueno ARBITRO: Nicolás Ramírez

#### En detalle

Cancha: Independiente. Goles: PT, 34m Sporle (de cabeza), 45m (+7) Canelo (de penal); ST, 4m Girotti, 6m Benavidez (de cabeza). Cambios: PT, 36m Kevin Mantilla (5) por Juan Rodríguez; ST, Blas Riveros (6) por Portilla; 10m Alex Luna (5) por Costa, 22m Diego Tarzia (5) por Lucas González y Federico Mancuello (5) por Marcone, 30m Gustavo Bou por Portillo y Nahuel Bustos por Ramiro Ruiz Rodríguez, 36m Ignacio Maestro Puch por Sporle, 41m José Romero por Botta. Amonestados: Juan Rodriguez, Botta, Sporle, Costa, Herrera, David Martínez. Expulsado: PT, 45m(+4) Navarro.

gol y los dos lo buscaron con más nervios que ideas.

Girotti lo encontró en una contra veloz en el último minuto, pero Gustavo Bou estaba adelantado en el inicio y fue anulado. El tiempo de descuento fue golpe por golpe y Guido Herrera se transformó en figura al ahogarle el triunfo a Independiente en un par de situaciones límite.■

#### LA CONTINUIDAD DEL DT

#### Tevez levantó la conferencia de prensa y su futuro depende de él

Carlos Tevez levantó su conferencia de prensa después de que se le escapara la clasificación a su Independiente ante Talleres. Tal como había hecho luego de la dura derrota contra Riestra en el Bajo Flores, Carlitos volvió a preferir el silencio en la tormentoza noche de Avellaneda. ¿Corre peligro su continuidad?

La dirigencia encabezada por el presidente Néstor Grindetti, quien recibió algunos insultos cuando se retiraba, no tomará ninguna determinación con respecto al técnico. Según pudo saber Clarín, la decisión es la de respetar el contrato que le firmaron hasta diciembre de 2026. Además, el Rojo tiene serios problemas económicos ya que debe pagar inhibiciones por más de 5 millones de dólares a mitad de año y no está en condiciones de sumarse una nueva y abultada deuda sobre sus espaldas.

Si sigue o no todo quedará en manos del propio Tevez. La semana pasada, el entrenador había asegurado estar cómodo con el buzo del Diablo y con la idea de continuar pasara lo que pasara. Por lo pronto, el plantel, que tampoco dialogó con la prensa en zona mixta, está citado para hoy a las 8.30 en Villa Domínico.



José Herrera, la figura. El delantero de Argentinos, marcado por Goñi, convirtió el 2-1 parcial.

# Argentinos y Barracas armaron una fiesta de goles para irse contentos

El empate que los favorecía a los dos se concretó, pero en un partidazo. El Bicho terminó 2° y el Guapo, 3°.

Barracas

#### **Análisis**

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Los hinchas llegan con algunas dudas en el ingreso por Juan Agustín García y Boyacá. Algunas casas de apuestas no toman el empate y mucho se habla de un pacto tácito porque el fútbol argentino no goza de buena reputación en tiempos de definiciones. Entonces, la pelota comienza a rodar bajo el tormentoso cielo de La Paternal. Y las especulaciones pasan a un segundo plano. Argentinos y Barracas Central arman un partidazo. Terminaron igualando y todos contentos, es cierto. Y habrá desconfiados, claro. Sin embargo, ese ida y vuelta no invita a tantas sospechas.

Argentinos pareció sucumbir en el comienzo. A los 37 segundos, Barracas Central golpeó fuerte con un desborde de Mater que Alexis Domínguez desvió con la cabeza y Maxi Zalazar clavó en el ángulo.

El Bicho se hizo cargo de la situación. Profundo por afuera y punzante por adentro, mostró agresi-

| 3                    |   | Central 3            |   |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 50 Diego Rodríguez   | 4 | 25 Sebastián Moyano  |   |
| 18 Fernando Meza     | 5 | 33 Facundo Mater     | 1 |
| 16 Francisco Álvarez | 5 | 2 Nicolás Capraro    |   |
| 19 Jonathan Galván   | 4 | 14 Gonzalo Goñi      |   |
| 6 Román Vega         | 6 | 6 Rodrigo Insúa      | ( |
| 22 Alan Lescano      | 7 | 21 Lucas Brochero    |   |
| 17 Franco Moyano     | 6 | 5 Rodrigo Herrera    | ( |
| 21 Nicolás Oroz      | 6 | 8 Siro Rosane        | ( |
| 26 José Herrera      | 8 | 43 Maxi Zalazar      | ( |
| 32 Luciano Gondou    | 6 | 11 Alan Cantero      |   |
| 9 Maxi Romero        | 8 | 9 Alexis Dominguez   |   |
| DT: Pablo Guede      |   | DT: Alejandro Orfila | _ |
|                      |   |                      |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Bueno ARBITRO: Fernando Echenique 5 En detalle

Cancha: Argentinos. Goles: PT, 37s Zalazar; 18m Alan Lescano; 21m José Herrera; 40m Romero; ST, 23m Nicolás Demartini y 45m (+2) Nicolás Tolosa. Cambios: ST, Emiliano Viveros (4) por Lescano; Demartini (6) por Domínguez; 11m Marco Iacobellis (6) por Brochero; 16m Santiago Montiel (5) y Gastón Verón (5) por Oroz y Romero; 34m Damián Batallini por Vega; Daniel Juárez por Zalazar; 36m Leonardo Heredia por Herrera; 41m Ramón Abila y Tolosa por Cantero e Insua. Amonestado: Moyano.

tación. Maxi Romero asistió con calidad a Lescano y Pipa no falló mano a mano con Moyano.

A partir del 1 a 1, Argentinos se vidad. Y el empate llegó por decan- hizo incontrolable para Barracas naban en una fiesta de goles. ■

Central. Y el segundo grito fue un golazo de José Herrera con una bomba de zurda inatajable.

Barracas dejó espacios en la búsqueda de la igualdad. Y se descuidó. Entonces, Herrera inventó otra jugada fantástica, filtró para Romero y el "9" desparramó a Moyano. El VAR, finalmente, confirmó el 3 a 1.

En el segundo tiempo, Barracas Central amagó con transformarse en protagonista. Aunque igualmente le alcanzaba para clasificar aun en la derrota, fue por el descuento. Y le dio muchas facilidades a Argentinos, que tuvo tres chances muy claras para aumentar. Lo perdieron Gondou, Herrera y Oroz.

Estaba todo dado para el 4 a 1, pero Barracas Central renació con un gol de Nicolás Demartini, que aprovechó un rebote corto del Ruso Rodríguez, que tapó a medias un tiro libre de Rosané.

Y en el final, cuando Argentinos ya se había quedado sin piernas y Guede había gastado todos los cambios para reservar a sus figuras, Mater metió un pase de zurda a la izquierda, no llegó a cortar Viveros y Tolosa resolvió de zurda. Para cerrar la noche con un resultado que parecía cantado, pero pocos imagi42 **Deportes** CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### Copa de la Liga Profesional

# Seis equipos se disputan los últimos tres lugares de la Zona B

Sólo Godoy Cruz ya está clasificado para los cuartos de final. Qué cálculos hacen Estudiantes, Lanús, Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell's.

#### Oscar Barnade

obarnade@clarin.com

La etapa de clasificación de la Copa de la Liga llega a su fin. Ya están los cuatro clasificados de la Zona A y esta noche se conocerán los tres restantes de los seis candidatos de la Zona B, además de Godoy Cruz de Mendoza, el primer adelantado. La fecha 14 finalizará mañana con el encuentro entre Rosario Central y Deportivo Riestra por la zona A, desde las 19.30.

En la Bombonera, Boca recibe al Tomba, ya clasificado. El equipo de Diego Martínez necesita ganar aunque sea por la mínima para asegurarse un lugar en los cuartos de final. ¿Por qué? Tiene 22 puntos, se iría a 25 y como juegan entre ellos Lanús (23) -Estudiantes (24), uno de los dos quedará debajo. Con un empate, deberá esperar los resultados de los otros tres encuentros.

La estadística le juega a favor a

Boca

Sergio Romero

Luis Advincula

Cristian Lema

Marcos Rojo

Marcelo Saracchi

Cristian Medina

Kevin Zenón

Miguel Merentiel

Edinson Cavani

DT: Diego Martinez

Cancha: Boca.

**Arbitro:** Leandro Rey Hilfer.

Guillermo Fernández

Ezequiel Fernández

Godoy Cruz

Franco Petroli

Lucas Arce

Pier Barrios

Elías Pereyra

Bruno Leyes

Vicente Poggi

Facundo Altamira

Tomás Conechny

Tomás Badaloni

DT: Daniel Oldrá

Hemán López Muñoz

Federico Rasmussen

Boca, que lleva cinco triunfos al hilo de local y no perdió en el año bajo la gestión Martínez. Además, de las 14 veces que recibió a Godoy Cruz, sólo perdió dos, la última en 2011. Lleva 10 partidos sin perder con el equipo mendocino, con 9 victorias y un empate, 1-1 en 2022, la última vez que jugaron.

En la Fortaleza, un empate complica al local y no al visitante. Con el triunfo, el Granate se clasifica, lo mismo que el Pincha. Pero si igualan, Estudiantes se asegura un lugar en las instancias finales porque llega a los 25, Lanús queda debajo, y Racing y Newell's no lo pueden alcanzar.

Un detalle a tener en cuenta, con Ricardo Zielinski, Lanús ganó 4 de los 9 partidos que jugó y lleva tres sin éxitos. Pero ante Estudiantes, lleva 15 años sin perder: tres victorias y 8 empates. La última victoria Pincha fue el 2 de mayo de 2009, por 3 a 0.

| Belgrano                | Racing               |
|-------------------------|----------------------|
| Nahuel Losada           | Gabriel Arias        |
| Juan Barinaga           | Marco Di Cesare      |
| A. Rébola o M. Ibacache | Santiago Sosa        |
| Mariano Troilo          | Agustín García Basso |
| Nicolás Meriano         | Gastón Martirena     |
| F. González Metilli     | Bruno Zuculini       |
| A. Rojas o E. Rolón     | Agustín Almendra     |
| Santiago Longo          | Facundo Mura         |
| Bryan Reyna             | Baltasar Rodríguez   |
| M. García o G. Heredia  | Maximiliano Salas    |
| Franco Jara             | Adrián Martínez      |
| DT: Juan Cruz Real      | DT: Gustavo Costas   |

Cancha: Belgrano. Arbitro: Jorge Baliño.



| Nahuel Losada           | Gabriel Arias        |
|-------------------------|----------------------|
| Juan Barinaga           | Marco Di Cesare      |
| A. Rébola o M. Ibacache | Santiago Sosa        |
| Mariano Troilo          | Agustín García Basso |
| Nicolás Meriano         | Gastón Martirena     |
| F. González Metilli     | Bruno Zuculini       |
| A. Rojas o E. Rolón     | Agustín Almendra     |
| Santiago Longo          | Facundo Mura         |
| Bryan Reyna             | Baltasar Rodríguez   |
| M. García o G. Heredia  | Maximiliano Salas    |
| Franco Jara             | Adrián Martínez      |
| DT: Juan Cruz Real      | DT: Gustavo Costas   |
|                         |                      |

19.30 ESPN Premium

#### POSICIONES Copa de la Liga

**ZONAB** 

| Equipos         | Pts. | 1. | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Diff. |
|-----------------|------|----|----|---|----|-----|-----|-------|
| Godoy Cruz      | 29   | 13 | 9  | 2 | 2  | 16  | 5   | +11   |
| Estudiantes     | 24   | 13 | 7  | 3 | 3  | 17  | 8   | +9    |
| Lanús           | 23   | 13 | 7  | 2 | 4  | 19  | 12  | +7    |
| Def. y Justicia | 23   | 13 | 6  | 5 | 2  | 16  | 13  | +3    |
| Boca            | 22   | 13 | 6  | 4 | 3  | 19  | 12  | +7    |
| Racing          | 21   | 13 | 6  | 3 | 4  | 20  | 11  | +9    |
| Newell's        | 21   | 13 | 6  | 3 | 4  | 13  | 14  | -1    |
| Unión           | 20   | 14 | 5  | 5 | 4  | 16  | 14  | +2    |
| Platense        | 18   | 14 | 4  | 6 | 4  | 10  | 14  | -4    |
| San Lorenzo     | 16   | 14 | 3  | 7 | 4  | 10  | 14  | -4    |
| Belgrano        | 14   | 13 | 3  | 5 | 5  | 19  | 17  | +2    |
| Ctral. Córdoba  | 11   | 14 | 2  | 5 | 7  | 10  | 20  | -10   |
| Sarmiento       | 9    | 14 | 2  | 3 | 9  | 9   | 19  | -10   |
| Tigre           | 5    | 14 | 1  | 2 | 11 | 7   | 25  | -18   |

#### **RENOVÓ DI LOLLO**

Fue un mensaje para Nicolás Valentini, colgado por un conflicto contractual. Lautaro Di Lollo (20 años) renovó su vínculo hasta 2028 con la mejora de su salario. Hoy estará en el banco.

| Lanús                 | Estudiantes             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Lucas Acosta          | Matías Mansilla         |  |  |  |  |  |
| Brian Aguirre         | Eros Mancuso            |  |  |  |  |  |
| Ezequiel Muñoz        | Luciano Lollo           |  |  |  |  |  |
| Abel Luciatti         | Zaid Romero             |  |  |  |  |  |
| Julio Soler           | Gastón Benedetti        |  |  |  |  |  |
| Ramiro Carrera        | Santiago Ascacibar      |  |  |  |  |  |
| Nery Domínguez        | Enzo Pérez              |  |  |  |  |  |
| Felipe Peña Biafore   | José Sosa               |  |  |  |  |  |
| Marcelino Moreno      | Tiago Palacios          |  |  |  |  |  |
| Leandro Díaz          | G. Carrillo o J. Correa |  |  |  |  |  |
| Walter Bou            | Edwuin Cetré            |  |  |  |  |  |
| DT: Ricardo Zielinski | DT: E. Domínguez        |  |  |  |  |  |
|                       |                         |  |  |  |  |  |

Cancha: Lanús. **Árbitro:** Nazareno Arasa.



#### En Florencio Varela, la ecuación es parecida. Defensa y Justicia (23 puntos) depende de sí mismo: con un triunfo, pasa a los cuartos de final. Pero un empate lo puede dejar afuera si igualan Estudiantes-Lanús y gana Boca. Del otro lado, a Newell's sólo le sirve una victoria y deberá esperar que no ganen Boca ni Racing. Pero hay un dato que le juega en contra al equipo rosarino: perdió en sus seis visitas a Flo-

rencio Varela.

Por último Racing, que no contará con Juan Fernando Quintero, quien viajó de urgencia a Colombia por cuestiones familiares, deberá ganar en su visita a Belgrano en Córdoba y esperar otros resultados, en especial, que Boca no gane y que Defensa empate o que Lanús pierda. En el balance en Córdoba, la Academia ganó más veces que el Pirata: 6 triunfos contra 5 y 7 empates, el último, 2-2, en 2018. El margen, ahora, es mínimo.

| Defensa y<br>Justicia | Newell's              |
|-----------------------|-----------------------|
| Cristopher Fiemarin   | Ramiro Macagno        |
| Nicolás Tripichio     | Armando Méndez        |
| Elías Calderón        | Gustavo Velázquez     |
| Esteban Burgos        | Ian Glavinovich       |
| Darío Cáceres         | Ángelo Martino        |
| Julián López          | R. Fernández Cedrés   |
| Alexis Soto           | Éver Banega           |
| Nicolás Palavecino    | Francisco González    |
| Rodrigo Bogarín       | Esteban Fernández     |
| Luciano Herrera       | Misael Jaime          |
| Nicolás Fernández     | Juan Ignacio Ramírez  |
| DT: Julio Vaccari     | DT: Mauricio Larriera |

Cancha: Defensa y Justicia. Árbitro: Hernán Mastrángelo.



### Scioli apoyó a Verón y el proyecto de Milei, y criticó a Toviggino

"Lamentables las declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, presidente de Talleres que está llevando adelante una gran transformación" fue el tuit de Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deportes, contra otro mensaje de Pablo To-

ral de la AFA que había criticado a Verón y a Fassi. La Brujita había tuiteado "Nadie va a comprar a Estudiantes", en medio del debate sobre la posibilidad de que los clubes puedan ser SAD. Verón, sin embargo, apoyó el ingreso de capitales privados a los clubes sin que esto sigviggino, a cargo del Consejo Fede- nifique privatizarlos. Talleres es vigente". ■

apoyado por Pachuca en una suerte de SAD encubierta. "Verón es un gran dirigente con una trayectoria y prestigio intachable" insistió Scioli quien sin embargo defendió el proyecto oficial. Dijo en X que "el decreto de las SAD del Presidente @JMilei tiene fuerza de lev v está

#### Se autopostuló Romagnoli

Luis Zubeldía agradeció y rechazó la propuesta. Gabriel Heinze quiere trabajar en Europa (¿será ayudante de Mikel Arteta en Arsenal?) y mientras San Lorenzo busca técnico se postuló el interino Leandro Romagnoli. "Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no voy a mentir" dijo el Pipi, DT de la Reserva. La CD estudia darle la chance.

#### Libreta de fútbol internacional

Premier League

#### Cuatro goles de Palmer en el 6-0 del Chelsea

Cole Palmer convirtió cuatro goles en el aplastante 6-0 de Chelsea a Everton. Enzo Fernández ni siquiera estuvo en el banco: el dolor por el principio de pubalgia que le apareció a fines de 2023 no se va con el tratamiento y es posible que sea necesaria una cirugía.

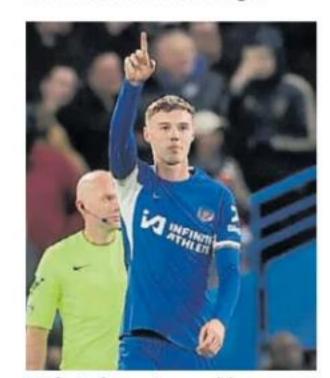

Cole Palmer. Intratable.

Tragedia en Italia

#### Murió un jugador de 26 años en pleno partido

Mattia Giani, jugador del Castelfiorentino United 1925, equipo de la quinta categoría del fútbol italiano, murió ayer a los 26 años después de sufrir una falla cardíaca este domingo, en el partido ante el Lanciotto Campi. El jugador se desplomó en el Estadio Municipal Ballerini en el minuto 14 del duelo y necesitó de una reanimación con masaje cardíaco sobre el campo antes de utilizar el desfibrilador. Fue trasladado al hospital en una situación crítica, sin conocimiento, donde pasó la noche.

Champions League

#### Dortmund-Atlético y Barcelona-PSG

Esta tarde quedará definida una de las semifinales de la Champions League. Desde las 16 jugarán Borussia Dortmund-Atlético de Madrid (ESPN y Star +) y Barcelona-Paris Saint-Germain (Star+). El equipo de Diego Simeone se impuso 2-1 en la ida, mientras que el Barça ganó 3-2 en Francia. Los ganadores se enfrentarán en semifinales. En tanto, mañana Manchester City recibirá al Real Madrid (igualaron 3-3 en el Bernabéu) y Bayern Múnich será local ante Arsenal (fue 2-2 en Londres).



(1) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, PARA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL, PLUS Y CLUB EN TODOS LOS LOCALES UBICADOS EN CABA Y GBA, RECIBIRÁN SIN CARGO LA TARJETA DEL DEPORTE. PROMOCIÓN VÁLIDA ÚNICAMENTE CON DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARJETAS DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS BANCOS. PERIODO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN A SPORTCLUB: 3 MESES. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES EN WWW.SPORTCLUB.COM.AR. GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUIT 30-71028354-7, DOMICILIO PARAGUAY 2060, PB, CABA. (2) BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810 333 0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO SA. CUIT 30 500124152. PIEDRAS 1743, CP 1139, CABA.

44 Deportes

#### Tenis y básquetbol

# Nadal vuelve a jugar después de 102 días: "Quiero disfrutar"

El español debutará hoy en el ATP 500 de Barcelona, torneo que ganó 12 veces. "Me canso diciendo mis penurias", dijo quien se lesionó en Brisbane en enero.



Bienvenido. Rafael Nadal debutará hoy en el torneo catalán en la cancha que lleva su nombre. EFE

#### BARCELONA, ESPAÑA. ESPECIAL

Es tiempo del regreso para el español Rafael Nadal. A 102 días de su último partido oficial y a 101 días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, que mira de reojo porque el tenis se jugará en Roland Garros -su segundo hogar-, el ex número uno del mundo y rey del polvo de ladrillo volverá hoy a jugar. Y lo hará nada menos que en el ATP 500 de Barcelona, torneo que ganó 12 veces, en la cancha central, que lleva su nombre. Enfrente estará el italiano Flavio Cobolli, 62° del ranking.

"Es un regalo estar en Barcelona.

Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. En esta vida hay un principio y un final. Me siento lo suficientemente bien como para estar en la cancha. Eso es muy importante. Significa mucho para mí poder jugar una vez más en Barcelona, un lugar donde tuve un éxito increíble y recuerdos inolvidables", aseguró Rafa tras su entrenamiento en el Real Club de Tenis de la ciudad catalana.

El tenista de 37 años volverá a probarse en una competición oficial por primera vez desde el 5 de enero, cuando perdió por 5-7, 7-6 (8-6) y 6-3 ante el australiano Jordan Thompson en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane. Lo que a comienzos de año fue un microdesgarro muscular se transformó después en una lesión abdominal que no le permitía volver al 100 por ciento como él se merece.

El ganador de 22 Grand Slams debió renunciar a varios torneos, como el Abierto de Australia, el ATP 500 de Doha y los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. El último fue el de Montecarlo, que abrió la temporada de canchas lentas que desemboca en Roland Garros.

"No poder estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado. Soy totalmente realista que simplemente estar aquí es una gran ilusión", reveló Nadal.

El mallorquín había llegado la semana pasada a Barcelona optimista, pero avisando que todavía no podía asegurar su participación. Ahora fue claro. "Voy a salir por todas. Voy a intentar ser competitivo. No voy a salir a hacer un homenaje. Veremos qué pasa", advirtió.

El rey del polvo de ladrillo habló sobre su historia de lesiones en la parte final de su carrera. "Han sido dos años difíciles. Vengo de una operación de cadera importante y cuando eso ocurre es difícil porque en el cuerpo ocurren cosas. Cuando se puede se puede y cuando no se puede no se puede", explicó.

¿Ya está completamente recuperado? "No me apetece decir que tengo un problema aquí o un problema allá. Me canso diciendo mis penurias. ¿Si tengo miedo? Lo peor que puede pasar es que no pueda jugar otra vez. ¿Si sé que puede volver a pasar? Sí", respondió tajante.

Prefiere el día a día y no planificar a largo plazo. "Hay muchos días malos a nivel físico y mental. Los días buenos me siguen compensando y me sigo divirtiendo cuando juego al tenis. Por eso mantengo la ilusión de seguir jugando", sentenció.

Rafael Nadal volverá a jugar un partido oficial sobre polvo de ladrillo 681 días después de la final de Roland Garros 2022 con Casper Ruud. El tenis lo celebra. ■

#### CUATRO TRIUNFOS

En Barcelona, Facundo Díaz
Acosta debutó con un triunfo por
6-1 y 6-4 ante el español Daniel
Rincón y Marco Trungelliti superó
por 6-2 y 7-6 (7-3) al croata Duje
Ajdukovic. Pedro Cachin, eliminado. Y en el ATP 250 de Bucarest,
Federico Coria batió al francés
Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-2, y
Mariano Navone venció 6-2 y 6-3
al italiano Luciano Darderi.

# Empieza la postemporada de la NBA y hay históricos en peligro

Llegó el momento de la postemporada en la NBA. El tiempo más esperado por los fanáticos, donde no hay mañana. Seis equipos se clasificaron a los playoffs de cada Conferencia y los dos restantes saldrán de los play-in que comenzarán hoy con algunos históricos en riesgo.

En el Oeste, Los Angeles Lakers visitará a las 20.30 a New Orleans Pelicans en busca del séptimo puesto en los playoffs. Claro que para LeBron James no será el final de la temporada si su equipo llega a perder. ¿Por qué? Porque a las 23 se enfrentarán Sacramento-Golden



enfrentarán Sacramento-Golden En riesgo. Stephen Curry y sus Golden State Warriors. REUTERS

State y el vencedor jugará con el perdedor de la otra serie. Por lo tanto, Stephen Curry sí está a una derrota de terminar su temporada con los Warriors.

Mañana será el turno de la misma definición en la Conferencia Este. Philadelphia 76ers enfrentará a Miami Heat por el séptimo lugar. Quien pierda jugará luego con el vencedor del partido entre Chicago Bulls y Atlanta Hawks.

Los playoffs comenzarán el sábado 20 y las Finales lo harán el 6 de junio y finalizarán a más tardar el 23 de ese mes con un hipotético séptimo partido.

Los equipos clasificados a los playoffs son Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Indiana Pacers, por el Este; y Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks, por el Oeste.

De acuerdo a las cifras oficiales, la NBA creció 1,4% en asistencia en la temporada y se establecieron récords de venta de entradas. La asistencia total fue de 22.536.341 personas. Hubo un récord de 872 partidos completamente vendidos, el 71% de los juegos, y una asistencia promedio de 18.322 personas.

Parte de la razón es el éxito de la Copa NBA, que tuvo un promedio de asistencia de 18.208 personas. Todos los partidos de Boston, Cleveland, Dallas, Denver, Golden State, Miami, Minnesota, Philadelphia, Phoenix y Sacramento estuvieron completamente vendidos. Además de que aficionados de más de 150 países adquirieron boletos para al menos un juego. ■

Deportes 45

#### Atletismo y olímpismo

Mykolas Alekna lanzó el disco a 74,35 metros en Estados Unidos y quebró una marca que databa de 1986. Su papá, Virgilijus, ganó dos oros olímpicos.

# El lituano que batió el récord más antiguo del atletismo masculino

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y para su "deporte rey", el atletismo, una de las probables estrellas ya dio aviso de sus posibilidades: con apenas 21 años, el lituano Mykolas Alekna batió el récord mundial de lanzamiento de disco. Lo hizo en la localidad de Ramona, Estados Unidos, con un fabuloso registro de 74,35 centímetros.

Podría tratarse de un récord más, pero no es así. Alekna dejó atrás la marca más antigua entre todas las que estaban vigentes entre los hombres: los 74.08 metros que Jürgen Schult, de la ex Alemania Oriental, había logrado el 6 de junio de 1986 en Neubrandenburg.

Ahora esa "distinción" le corresponde al lanzamiento de martillo, ya que está intocable el récord mundial que el 30 de agosto de 1986 logró el soviético Yuri Sediyh. En aquella época los controles antidoping no eran tan severos y la mayoría de los récords en las pruebas de lanzamientos fueron casi inaccesibles desde entonces.

Sólo Virgilijus Alekna se colocó a un paso del récord de Schult al tirar 73,88 metros el 3 de agosto de 2000 en Kaunas, Lituania. Fue campeón olímpico ese año en Sydney y retuvo la corona en Atenas 2004, además de lograr el bronce en Beijing 2008. Ahora Virgilijus comprueba cómo el récord queda en familia: Mykolas es su hijo y nació el 28 de septiembre de 2002.



Histórico. Mykolas Alekna fue subcampeón mundial en 2022 y ahora quebró el récord mundial en disco. AP

#### MARATÓN DE BOSTON

El etíope Sisay Lemma ganó el Maratón de Boston en 2h06m17. La keniata Hellen Obiri firmó su doblete en 2h22m37 y el año que viene podrá intentar un triplete que no se registra desde 2005. Virgilijus Alekna es un ídolo del deporte lituano, ya que además de su cosecha olímpica conquistó los títulos mundiales de 2003 en París y de 2005 en Helsinki. Los lituanos tienen tradición de grandes discóbolos, ya que Virgilijus fue precedido en el podio olímpico por Romas Ubartas, campeón en Seúl

1988 y subcampeón en Barcelona 1992, detrás de Schult.

Mykolas se entrena en la Universidad Estatal de California, donde el equipo de discóbolos es dirigido por otro lituano, Mo Saatara. Luego de conquistar el título mundial Sub 20 en Nairobi 2021, dio el salto a mayores y fue **subcampeón mun**- dial en Oregon 2022 con 69,27 metros y bronce el año pasado en Budapest con 68,85. Hace dos años, en Munich, conquistó el Campeonato de Europa, siendo así el ganador más joven de la historia.

"Mykolas se está convirtiendo en un lanzador maduro, de gran técnica", lo define su entrenador. Apenas una semana antes de su récord, ya había insinuado que estaba cerca al conseguir 71,39 en el torneo de su universidad. "Es muy explosivo, tiene una gran coordinación y tiene un campo maravilloso por delante", agregó Saatara.

"Mi padre es mi gran ídolo -dice el joven Alekna-. Es un lanzador legendario. Quiero ser como él algún día. ¿Quizás incluso ser mejor que él? Veremos qué sucede."

Mykolas tiene un hermano mayor, Martynas, que también es un gran talento en esta prueba, con una marca personal de 67,23 conseguida el año pasado en Letonia.

Pese a la tradición familiar, Mykolas recién comenzó con el lanzamiento de disco a los 16 años, ya que jugaba al fútbol y practicaba salto en alto. "Pero me puse más lento y me pasé al disco. Creo que llegué algo tarde. Mis padres solo querían que hiciera deporte", le contó a World Athletics.

Su hobbie es la pesca. "Voy a pescar a Lituania en los lagos, no en el mar. Me ayuda a relajarme después del entrenamiento. Pienso en el disco todo el tiempo. Pero cuando empiezo a pescar, me olvido de todo", confesó.

En París enfrentará a una poderosa generación de lanzadores de
disco, encabezada por el defensor
del título Daniel Stalh (Suecia), el
esloveno Kristjan Ceh (campeón
mundial) y el austríaco Lukas
Weisshaidinger. "Será una temporada muy fuerte, con cinco atletas
sobre los 70 metros. Creo que eso
no se dio nunca. Me alegro de poder estar allí", afirmó. Solo que ahora la presión la llevará él.

### Macron tiene un plan B para la fiesta inaugural de París 2024

PARÍS, FRANCIA. EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reveló ayer los planes alternativos para la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024: limitarla en el espacio o hacerla en el Stade de France. Aunque se mostró convencido de que se podrá realizar en el río Sena pese a la amenaza terrorista.

"La ceremonia que planeamos es una primicia mundial. Pero tenemos planes B y planes C y los preparamos en paralelo", señaló en una entrevista.

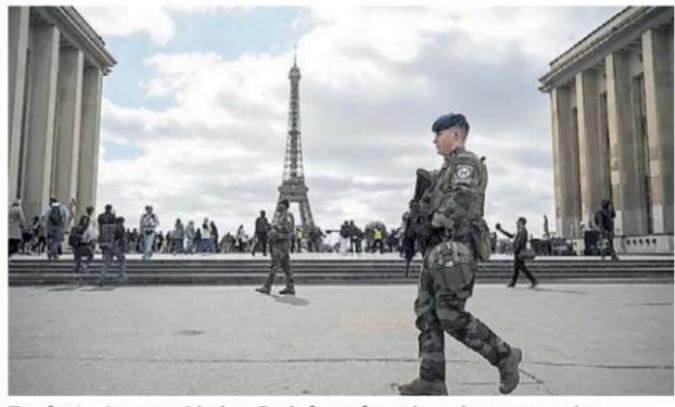

En alerta. La seguridad en París fue reforzada en los puntos clave. AFP

Macron mencionó dos alternativas: realizar la ceremonia en los jardines del Trocadero, que en el plan inicial será el punto final del desfile de las delegaciones por el Sena, o llevarla al Stade de France de Saint Denis.

"No minimizamos la situación. El mundo está en desorden. Tenemos una guerra en Europa (en Ucrania), vemos lo que sucede en Oriente Medio y que hay un riesgo terrorista. Pero nos preparamos para afrontarlo con transparencia", afirmó Macron.

Señaló que la vigilancia antiterrorista es total y se hace en coordinación con otros países, que cuidarán sus delegaciones pero compartirán información con Francia para evitar atentados.

Macron se mostró convencido unos Juegos sier de que durante los Juegos habrá los derechos".■

"una tregua olímpica" que permita desarrollar con tranquilidad el evento deportivo, para lo que pedirá la colaboración al presidente chino, Xi Jimping, que viajará próximamente a París.

Frente al sondeo que indica que solo el 55 % de los franceses parecen implicados en los Juegos, Macron se mostró convencido de que el interés irá en aumento y fijó como fecha el 8 de mayo, cuando la antorcha olímpica llegue al país y viaje por 460 ciudades.

Los sindicatos han convocado o amenazado con convocar huelgas en diversos sectores, pero Macron manifestó su confianza para que esos paros no tengan lugar. "Les digo a los sindicatos que Francia tiene que mostrar que sabe organizar unos Juegos siendo respetuosa con los derechos".

## Spot

#### Personaje





#### Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

e no ser por Mirtha Legrand, sería el personaje más grande de la televisión argentina. Ayer cumplió 95 años y anteayer estuvo en la primera fila de la tribuna de Gran Hermano, el reality de Telefe que lo tiene cada miércoles y domingo como invitado de lujo.

Aplaude, alienta, bromea, hincha por uno, por otro, parado atrás de la valla como si fuera un pibe. "Es que me siento un pibe. Para mí es todo un plan ir al programa. Y Santiago me hace sentir su abuelo", confiesa José María Bordone.

Pero en el canal, en las casas, en la calle se lo reconoce como el Oráculo, apodo que le puso el conductor hace cinco años cuando lo tuvo como participante en ¿Quién quiere ser millonario? Ahí ganó 180 mil pesos: "No me

quejo, estaba con chance de llegar a los 500 mil, pero no escuché algo que dijo Santiago en la de 300 mil, seguí y pifié. Pero, vamos, bastante lejos llegué. Pensá que sólo tengo 6° grado y lo terminé de noche y a los 18 años".

Sentado en el living de su casa, un departamento de Almagro ambientado con fotos, trofeos de sus tiempos de atleta, mucha decoración en sepia y varios retratos de Carlos Gardel, tiene una sola exigencia. Lejos de las pretensiones de los entrevistados de ahora- de YouTubers a actores, pasando por traperos- pide, como en un susu-rro vergonzoso, "vos hablame fuerte porque no escucho casi nada, estoy medio sordeli".

Atento a los riesgos de esta época, antes de fijar la cita en su domicilio chequeó que la entrevista fuera algo real. "Uno no puede llevar a cualquiera a su casa. Hoy te estafan por todos lados. La otra vez me quisieron meter el perro con una nota y cuando les pedí unos datos me cortaron", cuenta el hombre que esperó al equipo de Clarín en la vereda, incluso desde media hora antes del horario pautado. Los vecinos pasaban y lo saludaban con "Grande, maestro", "Aguante el Orá-

culo". Es la estrella de esa cuadra de Agrelo.

Una vez que estábamos todos, invitó a entrar. Detrás de la puerta del
edificio había una escalera empinada, larguísima, que él subió más
rápido que el resto, con pasmosa
agilidad. "Me cuesta porque me
duelen mucho las rodillas, pero el
ejercicio hace bien. Yo la subo y la
bajo varias veces. De hecho, hoy
(un jueves) llegué a las 2 de la matina después del programa".

-¿Volviste en remís?

-Ma qué remís. Me lleva la Fasolo (Claudia, la locutora) desde Martínez a Liniers en auto. Y ahí me tomo un colectivo para venir a casa. Llego a la madrugada y me caliento la comida.

-¿Usás celular?

-No, mi sobrina me quiso regalar



Me siento un pibe. Para mí es todo un plan ir al programa. Y Santiago me hace sentir su abuelo". uno y dije 'No, no quiero saber nada'. Primero que no entiendo cómo se usa, debería practicar y ya veo que me vuelvo loco. Y, segundo, ¿a quién llamo? No tengo hijos, no tengo esposa...

### -¿Te manejás sólo con el teléfono de línea?

-Sí, me alcanza y me sobra. ¿Quién me va a llamar a mí? Ojalá no sea necesario, pero el día que haya que ir al hospital que me lleven y listo. Mientras tanto, ¿para qué quiero un celular?, a ver si termino como esos hombres y mujeres que están en el colectivo jugando, mirando fotografías y se pasan de la parada porque se distraen, están metan mensajito o video. No, dejá, me divierte más mirar por la ventanilla. -¿Cómo te arreglás con la producción del programa?

-Ya quedó fijo que voy miércoles y domingo (las galas de nominación y eliminación, respectivamente), pero si es necesario me llaman acá y me dice 'Che José, hoy no te vengas que vamos sin público o pasó tal cosa'. Pero si ellos no me suspenden yo voy siempre, me encanta, aunque llueva o pase lo que pase.

Muy a su pesar, Blanca también se hizo conocida, por ser "la mujer del Oráculo". Ella lo acompañó varias veces a Telefe en el 2019, cuando él participaba. "Pero a mi señora no le gustaba esto de las cámaras. Vivimos juntos 60 años, desde el '59 hasta que falleció, el 21 de junio del 2020, en plena pandemia. Pero no murió de Covid, sino por problemas del estómago. Tenía 93 años y ya no quería vivir más. Me decía 'José, llamá al médico y que me venga a dar una inyección o algo, me quiero morir, no doy más". -¿Y vos qué le decías?

-Yo le preguntaba: 'Pero ¿qué hago Blanca si vos te morís?'. Y ¿sabés qué me contestaba?: 'José, yo sé que vos te vas a arreglar bien, dale, dejame morir'. Fue terrible, el estómago ya no le daba más. Y yo seguí, qué iba a hacer. Tenía razón Blanquita, me arreglo bien. Hago todo solo.

No fue necesario cortar la nota, él supo manejar el clima de las confesiones, de los recuerdos, del amor después del amor cuando el otro no está. Un desgarro.

Pero él habla del tema a fondo sin necesidad de llorar en público. Su almohada y su soledad sabrán. Sin intención de salir forzadamente del tema, amplía su nuevo escenario solitario: "Tenía razón Blanqui-

ta, me arreglo. Lavo la ropa, plancho, limpio el baño, la cocina, barro, lavo las cortinas, lo que sea, no es tan difícil".

#### -¿Te cocinás para vos solito?

-No, ahí fallo, no me cocino. Compro la comida, y después vengo y me la caliento. Como monetariamente me defiendo, prefiero comprarla hecha. Tengo mi jubilación y la pensión. Y vicios no tengo. Mirá para allá, ahí justo le estoy mandando saludos. Santiago me dijo 'Mandale un beso a Blanca' y me hizo mirar a la cámara. ¿Viste que linda foto? Eso fue en abril del 2019 y al año siguiente se fue.

El living comedor, el dormitorio, todo está lleno de fotos. La del saludo al amor de su vida está trabada con el marco del espejo. Y se sostiene bien (tal vez sea la fuerza del cariño que le gana a la gravedad).

#### Autodidacta de ley

Entusiasmado con la charla, no por la purpurina de la fama sino por la alegría que siente al ser anfitrión, pregunta: "Sabés por qué fui a Millonario (como se le dice al programa coloquialmente)? Porque Santiago hacía la propaganda y decía El que viene a la tribuna gana también'. Le dije a mi señora 'Voy a ir, por ahí me gano algo, qué sé yo'. Como hacía preguntas que más o menos yo sabía me mandé. Y estaba ahí, en el primer escalón de la tribuna. Viene y pregunta '¿Cómo te llamás vos?'. 'José María Bordone'. '¿Y cuántos años tenés?'. '90'. '¿Querés participar?'. 'Claro que quiero'. 'Bueno, ya estás anotado', me dijo. Y

a los 4 días me llamaron para hacerme un filtro, un productor y alguien más, como un casting de preguntas".

#### -¿Qué te preguntaron?

-Si había estudiado. Y les dije la verdad: que terminé 6° grado a los 18 años, en Parque Patricios. Mi mamá murió muy joven y quedamos nosotros solos, mi papá tenía que salir a trabajar, así que estábamos bastante tiempo en la calle, jugando. Éramos 7 hermanos, pero dos murieron muy chiquitos. Y cuando partió mi mamá, a los 45, quedamos cinco. Y hacíamos lo que podíamos, sobrevivir.

#### -¿Cómo adquiriste tanto conocimiento sobre varios temas?

-Leyendo por mi cuenta. Tengo muchos libros acá y en el dormitorio. Ahora estoy con éste, muy interesante, sobre las Mujeres de Puerto Madero. Ahora justo estoy



Furia no me gusta mucho, grita. El otro día se puso como loca. Pero es todo un personaje".

con la biografía de Victoria Ocam-

#### -¿Leés y ves televisión?

- Veo poca y leo mucho.

#### -¿Ves "Gran hermano" cuando no vas al canal?

-No mucho, pero sé algunas cosas, sé el nombre de los participantes. El año pasado el productor me dijo 'Mirá que vamos a hacer este reality, ¿vas a venir?'. 'Y sí, como no'. Fui a todas las galas del año pasado. Y ahora me llamaron de vuelta y desde diciembre voy siempre.

#### -¿Quién creés que va a ganar? -Emmanuel.

#### -¿Te gusta Furia?

-No mucho, grita, parece que el otro día se puso como loca. Pero es todo un personaje. Mi sobrina me pregunta: 'Tío, ¿por qué tiene tanto rating eso?'. 'Y qué sé yo', le digo. Yo voy y la paso bárbaro. El otro día le dije al productor: 'Che, Martín, ¿sabés lo que me dijo una señora de mi barrio? Que Gran Hermano en realidad es Gran puterío. Se mató de risa él. Es que se pelean cada dos por tres.

#### -Pero ¿a vos te gusta?

-Lo que más me gusta es ir, me divierte, me entretiene. Santiago me dice '¿Quién querés que se quede? ¿Quién querés que se vaya?'. A veces la pego, a veces no. -¿De donde salió el apodo de Oráculo?

-Me lo puso él en Millonario. Además de participar, muchas veces estaba de comodín en la tribuna para ayudar a alguna persona. El diccionario dice que oráculo es alguien que sabe mucho. Yo le dije un día: 'Santiago, mirá que todo no lo sé, un poco sé, porque leo'. Y él siguió insistiendo con eso y quedó.

#### -A veces compartís la tribuna con Alfa, ¿cómo te llevás con

-Más o menos, no hablamos mucho. Las chicas que salieron este año son divinas, hay una que me abraza todo el tiempo, muy cariñosa. Y yo me dejo.

Cara de pícaro, ojos claros que de a ratos se humedecen, un personaje José de Almagro, como dirían en la radio.

#### -¿Cómo es tu relación con Del Moro?

-Hermosa, el 9 de febrero fue su cumple y fui a darle un abrazo, es un tipo bárbaro. Dice que le hago acordar a su abuelo.

#### -Esto de ser un personaje de la tele no lo habías soñado, ¿no?

-No, ni loco, jamás imaginé esto para mis 90 y pico. Una vez fui a un asado con mi señora a una estancia en Cañuelas, había como 500 personas. Y en el desayuno avisaron por los parlantes que estaba yo. Está el Oráculo entre nosotros'. Todo el día sacándome fotos, mi señora me quería matar. José, dejate de joder, qué hiciste'.■

#### Música

### Apareció el primer registro grabado de Charly García

Es del tema "Vampiro", que luego grabó en Tango 4. El audio es de 1964, cuando el artista tenía 12 años.



Dupla. Charly García junto a Pedro Aznar, con quien grabó "Vampiro", que finalmente se publicó en 1991.

En los últimos días, empezó a circular en las redes sociales un audio que podría ser el primer registro de Charly García cantando Vampiro. El histórico material lo publicó el canal de YouTube RarezasSNM, creado por fanáticos del músico (de ahí el SNM de Say No More).

En él, se escucha al cantautor interpretar la canción-que profesionalmente publicó recién en 1991, con tan sólo 12 años, durante un viaje escolar a Córdoba.

Vampiro salió oficialmente hace casi 33 años como parte de Tango 4, el tercer álbum de Charly en su proyecto conjunto con Pedro Aznar, mientras se estaba recuperando de su primera internación por adicciones. Pero al parecer empezó a forjar algunas de las ideas para el proyecto mucho tiempo antes.

"Sacamos a la luz un documento muy importante, ya que al día de hoy sería el registro de audio más antiguo que se conoce de Charly García. Esta reliquia pertenece a Eduardo Blanco y estuvo guardada durante 60 años", dice al principio del video, antes de mostrar el curioso material.

Y continúa: "Se trata de un viaje escolar de 1964 a Córdoba en el que los alumnos grabaron saludos para enviarle a sus familiares en Buenos Aires. Charly, además de un saludo, cantó una primitiva versión del tema que, décadas más tarde, se conoció como Vampiro. Una jova emocionante".

Eduardo Blanco era alumno de la Escuela Aeronáutica Argentina, la misma escuela primaria a la que asistió Charly. Durante años presentación en vivo de la can- artista. ■



Niño prodigio. Charly toca la guitarra y compone desde pequeño.

tuvo en su poder este supuesto primer registro de la carrera musical del ícono del rock nacional, que sus fanáticos lograron que vea la luz.

"Y García Moreno, ¿qué tal esa guitarreada?", dice un docente, mientras los alumnos envían un saludo a sus padres a la distancia. "Y... toco la guitarra muy bien", le responde un joven Charly, antes de interpretar lo que se convertiría en la primera grabación de su vida musical, que, en ese momento, constaba de sólo tres líneas.

El audio sigue, y se escucha una grabación del día siguiente, en el que el docente a cargo presenta al Charly de 12 años, quien va a cantar El vampiro (como le decía al tema en sus inicios) en frente de todos sus compañeros.

"El joven García Moreno nos va a interpretar El vampiro. Lo van a acompañar todos los alumnos presentes. Adelante", dice el maestro para dar inicio a la primera

ción que años más tarde se convertiría en un éxito. "Es creación propia, sí señor", agrega un segundo antes de que se escuche el primer acorde.

"Esto es amor de verde noche, a la caza ya lo sé. Se te pega en el pescuezo, y la sangre entra a correr", empieza cantando el músico con 12 años, acompañado únicamente de su guitarra criolla. "Vampiro, dejame dormir tranquilo", continúa en lo que sería la melodía del estribillo de la canción que salió 30 años después.

En el audio que se difundió, Charly canta los 10 segundos iniciales de la primera versión de Vampiro. A pesar de que sólo había llegado a componer un pedacito, se puede escuchar la emoción de sus compañeros y el fuerte aplauso que recibió al finalizar.

Parece que sus primeras audiencias ya amaban su trabajo y reconocían que estaban frente a quien se convertiría en un gran 48 Spot CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### Cultura

# El área de Cultura de Nación se sigue achicando

La repartición que depende de Cifelli redujo un 42% de su estructura jerárquica. Los datos que trascendieron.



Cifelli. Por el momento, no hubo declaraciones oficiales. MARCELO CARROLL/ARCHIVO

#### Susana Reinoso

seccioncultura@clarin.com

Sin cajas chicas, sin números del presupuesto 2024 todavía, y cerrojo en la boca para las declaraciones públicas por instrucción de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, de la que depende, la secretaría de Cultura redujo un 42% de la estructura jerárquica del área hasta a la fecha.

Clarín Cultura accedió a los datos del ajuste hecho "sottovoce" y ahora resta saber si una estructura austera, casi a al mitad, la volverá más eficiente o dinámica. ¿Fue este logro práctico lo que, en los hechos, volvió menos acuciantes los

recortes que se incluían en la Ley Omnibus inicial, retirados en la actual versión?

Fuentes inobjetables nos dijeron, luego de insistir con el cálculo, que la reducción se traducirá en "un ahorro para los argentinos de más de 850 millones por año" solo en el área central. Eso significa la reducción de puestos de trabajo, con-

tratos y puestos en disponibilidad, como por ejemplo pasó en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En las cifras no está, por ejemplo, incluida la Biblioteca Nacional, que un día -sin previo aviso y contra toda lógica- pasó a depender directamente de Pettovello: canceló más de cien contratos. Es la institución más supernumeraria del sector y esa transferencia de jefe lleva a concluir que será más drástico el recorte.

¿Qué incluye ese 42% de reducción de la estructura? Solo el organigrama central, sin los organismos descentralizados, lo que incrementa la cifra del ajuste. Sin embargo, llama la atención que algunos espacios conservan toda su planta: ni el Museo Malvinas ni el Centro Cultural Borges despidieron gente, confirmado esto por los propios directores de ambas instituciones.

En un caso, el coronel retirado veterano de la guerra Ernesto Vilgré La Madrid, y en el segundo (que inaugurará su nueva etapa este 18 de abril), el arquitecto Alberto Negrin. Tampoco los hubo en el CCK, a cargo de Valeria Ambrosio.

Recordemos que Cultura de la Nación comenzó bajando un escalón en la estructura: de ministerio pasó a secretaría. Con eso solo se borraron del organigrama tres secretarías, hoy con rango de subsecretarías. Además se eliminaron otras dos subsecretarías y el cargo de jefatura de Gabinete. Nota al pie: eso incide no solo en la función, sino sobre todo en los sueldos.

Asimismo, fueron eliminadas de

la estructura ocho direcciones nacionales y once direcciones simples, así como siete cargos de coordinadores.

Entre "cargos jerárquicos eliminados y seis cargos 'desjerarquizados' suman 35", dijeron las fuentes, con el alivio de misión cumplida hacia la jefa Pettovello.

No obstante, hay que señalar que el ajuste comenzó mucho antes, dado que un ahorro de 800 millones de pesos en cargos jerárquicos es más un mensaje hacia adentro del gobierno, en la línea del presidente de la Nación: "Nos achicamos todos", "nadie tiene coronita" y "no hay plata". Entre diciembre y marzo se suprimieron casi 900 cargos. La planta de Cultura tenía casi 4.200 cargos y a finales de enero la reducción la llevó a 3.700 a los que hay que sumar ahora los cargos jerárquicos y "desjerarquizados".

Claro que, entre las modalidades implementadas por la actual gestión de Cultura, la que más sorprende es que hace cuatro meses los funcionarios que toman decisiones de gestión y programación no están designados por el acto administrativo correspondiente. Así, en algunos casos se despidió personal en instituciones cuyos titulares nunca fueron nombrados en el Boletín Oficial.

¿Burocracia? ¿Lentitud administrativa programática, para ahorrar de hecho? Por negarse a despedir gente y defender el Fondo Nacional de las Artes, Javier Torre fue despedido con un tuit del secretario Cifelli en la red X luego de manifestar su posición a Clarín Cultura en una entrevista exclusiva.

### Atwood revoluciona Venecia con un mensaje antibélico

Sensible, activista, aguda y siempre conectada a lo que ocurre, la notable novelista canadiense Margaret Atwood, Premio Príncipe de Asturias 2008, presenta en la 60° Bienal de Arte de Venecia un impresionante alegato contra la guerra y sus irreparables consecuencias que acompaña obras de extraordinarios artistas que dejaron impreso su mensaje antibelicista.

Justo cuando el mundo se desestabiliza cada día un poco más y la incertidumbre se apodera de todos, Atwood alza su voz para advertir de la inutilidad de matarnos unos a otros.

El periódico británico The Guardian publicó en su edición del domingo la noticia en exclusiva. El obras que serán exhibidas en una exposición especial "destinada a poner de relieve la inutilidad del conflicto humano", según el medio. Entre otras, habrá pinturas del español Goya y del alemán Otto Dix.

El poema de la célebre autora de la novela El cuento de la criada se titula "Los desastres de la guerra: una secuela" y evoca "las fuerzas de la destrucción, el fuego y la violencia, en un lenguaje que conecta la experiencia de la pérdida emocional y el daño físico de la guerra".

Muchos han viajado lejos / al lugar del incendio y del apagón, / el tiempo sin palabras. / Algunos han sobrevivido, / aunque no intactos / Nadie regresa.

Considerando las huellas visipoema acompañará más de 200 bles e invisibles de las lesiones y serie, titulada "Lo mismo", será lene Dumas.

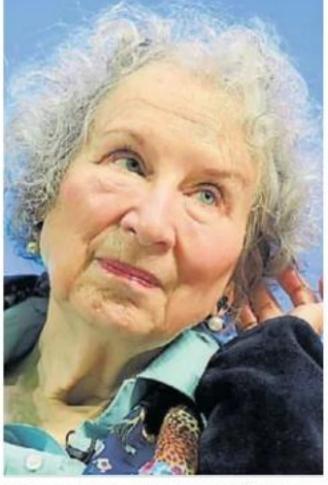

Margaret. La gran novelista. EFE

las pérdidas que las guerras ocasionan, Margaret Atwood emite un veredicto: "Todas son letales".

El poema toma su nombre, según The Guardian, de la serie de 80 grabados de Francisco de Goya -"Los desastres de la guerra"- realizados entre 1810 y 1820.

Una escalofriante imagen de esa

también exhibida en la exposición, gracias al patrocinio de un mecenas de arte canadiense que cada Bienal desembarca en Venecia, y cuyo nombre no trascendió.

La muestra Beati pacifici cuenta con obras de la colección Bailey y se ubicará en la iglesia de San Samuel, muy cerca de la Colección Peggy Guggenheim, hasta septiembre de este año. Ha sido descripta por su curador, el filántropo multimillonario Bruce Bailey, como "una historia anti-heroica del arte de guerra de Occidente".

Los trabajos artísticos seleccionados muestran la cadena de conflictos a través del arte desde el siglo XVII al presente, y ponen de relieve los diferentes caminos recorridos por los artistas "para comunicar el horror".

Los perturbadores grabados de Goya trazan el tema de la exposición, que también incluirá la serie de grabados "Miserias de la guerra" (1633), de Jacques Callot; una copia de la serie "La guerra" (1924), de Otto Dix, influida por Callot y Goya, y el conjunto de grabados "La niebla de la guerra" (2006), de Mar-

La exhibición ofrecerá también una polémica porque los trabajos de Goya confrontarán con "Los desastres de la guerra II", de los artistas británicos Jake y Dinos Chapman.

En 1999, los hermanos Chapman causaron estupor en el mundo del arte cuando, gracias a un dealer de arte anónimo, según las crónicas, se hicieron con 82 grabados de "Los desastres de la guerra" de Goya. No solo fue polémico porque se trató de una serie completa, sino porque reinterpretaron desde la contemporaneidad la obra del pintor español. Y peor aún, lo hicieron sobre las obras originales.

Goya comenzó su serie como respuesta a la invasión de España por Napoleón, pero los sentimientos pacifistas que expresó hicieron que no se publicaran hasta 1863. The Guardian dice que junto con estas obras realistas que expresan el dolor y el horror en toda su extensión, el lóbrego mensaje de Atwood advierte en otro de sus versos: Las personas dañadas dañan a otras personas y así sigue.

Susana Reinoso

Spot 49

#### Música

# Los Socios del Desierto, o cuando nadie quería publicar a Spinetta

Hace 30 años, el Flaco formó un trío con Marcelo Torres y Daniel Wirzt. Increíblemente, le costó conseguir que algún sello editara su disco debut.

#### Hernán Firpo

hfirpo@clarin.com

Un parto es poco. Los Socios del Desierto fueron, para Luis Alberto Spinetta, un especie de ejercicio sobre la humillación de un artista célebre. Impensado: nadie quería publicar su disco debut. Un tiempo largo estuvo para lograr que editaran el primero de los dos álbumes de estudio que firmaría la banda.

Las discográficas podían prescindir de Spinetta. Así de duro como suena. El argumento de la época-¡cuándo no en este bendito país!- era una crisis financiera a la que se conoció como Efecto Tequila. Año 1994, el mismo en el que se habían formado Los Socios del Desierto. Falta de reservas internacionales, devaluación de monedas locales y en nuestro país, Menem con sus reformas estructurales.

Las compañías discográficas, por esos días, estaban interesadas en grupos pop como Ace of Base. Había que ser un poco sucio y desprolijo, así que también garpaba el caos de Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden. Spinetta no sonaba grunge ni latino. Selena, Maná y Gloria Trevi formaban parte de la epidemia radial del momento y al Flaco le faltaban melodrama y cursilería en su repertorio.

El padre de Almendra andaba con un nuevo proyecto artístico y para los sellos era como si nada. Esto llevó a que el músico más emblemático del rock nacional se despachara con un comunicado: "Mi vida creativa y la llama rebelde y artística que siempre me guió no sufrirá merma alguna de no publi-



Power trío. Spinetta y Los Socios del Desierto: Daniel "Tuerto" Wirtz (batería) y Marcelo Torres (bajo).

#### Tras más de dos años de éxito de público, llegó el primer disco.

carse este, mi último trabajo. **Tarde**o temprano algún sello reclamará
mi obra y aceptará mis exigencias. Eso me fortalece. Quizá mis
discos se hayan vendido de a poco,
y sin un boom de ventas, pero han
vendido constantemente desde
siempre, hasta convertirse en material de catálogo o colección".

Una maravilla del buen gusto y el reclamo libre de súplica, siguió así: "Hoy, desestimando todo excepto el poder de venta inmediata de un artista, estos sellos no ofrecen propuestas para publicar a Spinetta, aunque gasten enormes sumas en producir música para tarados que no sólo no venden de inmediato sino que jamás venderán".

"Spinetta vende siempre-continuó en modo maradoneano- y siempre vendió así. ¿Dónde están los Discos de Oro que nunca me entregaron? Señores: no me constituiré en empresa, ya que se contradice con mi filosofía de vida; ni siquiera consideraré las intenciones que se esconden en su mediocre propuesta, que es la misma que han tenido para con todos los artistas verdaderos. Con esto quiero aclarar, a mis fans y al público en general, que nada me gustaría más que este álbum lleno de canciones nuevas llegue a sus manos tal cual lo concebí y al precio correcto".

En 1993 Spinetta arrancó siendo tentado para un proyecto improbable: hacer la música de la película más surrealista de nuestra historia, **Fuego gris**, de Pablo César.

Ese delirio fílmico pasó por los cines con menos gloria que pena, aunque dejó un álbum hermoso y arrinconado por su autor. Por razones que se desconocen, Spinetta nunca lo presentó en vivo.

El disco de vinilo era lo de muchos en ese entonces, hasta que el Flaco obligó a ir detrás de la tecnología con Fuego gris, publicado sólo en CD. Tener una bandeja Talent más un reproductor de cassettes te dejaba afuera.

Interesante pensar que si el vinilo logró representar a una generación gracias a la rara existencia del álbum **Artaud** -a su tapa y su contenido-, con **Fuego gris**, publicado sólo en CD, el Flaco obligaba otra vez desde la forma (y el fondo).

Enseguida llegaría otra iniciativa medio under para el propio Luis Alberto. Esto ocurrió 30 años atrás, en 1994. Sin duda un año extraño para el músico emblema. Mientras la película era menos que un secreto a voces, ya estaba en marcha su regreso con nombre de banda: Los Socios del Desierto.

Significaba otro eslabón de su prestigiosa obra. Un power-trío hecho y derecho. La noticia, sin embargo, no despertó ningún interés inicial entre las discográficas.

Lo integraban Daniel "Tuerto" Wirtz (batería) y Marcelo Torres (bajo). Fue una de las primeras veces que los temas se conocieron en vivo antes que grabados. Spinetta y Los Socios del Desierto resultaron elegidos como "Mejor show del año" por un recital en el Ópera.

Además, en marzo de 1996 dieron un show gratis en el Velódromo, "una vieja deuda con el público: tocar gratis y al aire libre, en los bosques de Palermo", dijo el Flaco.

Y el 22 de septiembre juntaron 50 mil personas en Parque Chacabuco, para el cierre de la II Bienal Joven. Increíble: la banda de Spinetta ninguneada por las discográficas, era una de las más convocantes.

Tuvieron que pasar más de dos años de éxito de público hasta que apareciera la primera grabación formal de la banda. El álbum (doble y homónimo) finalmente terminó ganando la batalla cultural. Se publicó vía Sony Music. Lo lanzaron el 30 de abril de 1997 y tiene glorias aún desconocidas para la mayoría: Cuenta en el sol, Jardín de gente, Holanda, Cheques, Bosnia.

Antes de dejar de existir, la última banda de Spinetta firmó un segundo álbum: Los ojos, de 1999. También sacaron San Cristóforo, grabado en vivo en 1998, y Estrelicia MTV Unplugged.
■

#### Horóscopo

#### ARIES

Oportunidad de hacer una transformación profunda de sus objetivos. Cambia algunos puntos de vista y acentúa la creatividad.

#### TAURO

Hay un momento para todo y sabe que puede organizarse en el tiempo necesario. Es astuto a la hora de poner en evidencia sus ideas.

#### GÉMINIS

Recursos que brindan posibili-

dad para trabajar con creatividad y talento. Escucha los consejos que orienten sus elecciones.

#### **CÁNCER**

Propuestas estimulantes aumentan la capacidad de trabajo. Desarrolla su creatividad para concretar planes desafiantes.

#### LEO

Lo escuchan con atención y puede modificar el rumbo de los hechos. Gestiona y toma decisiones importantes en su grupo de trabajo.

#### VIRGO

Claridad de objetivos para obtener beneficios y cambiar los resultados. Eluda el conflicto y desarrolle sus ideas en libertad.

#### LIBRA

Confie en sus intuiciones y modifique la realidad circundante. A la hora de programar tareas laborales asume responsabilidad.

#### **ESCORPIO**

Modifica algunos hechos que habían provocado incertidumbre. Cambia su punto de referencia para reflexionar sobre la realidad.

#### SAGITARIO

Admita algunos inconvenientes y reformule las consignas. Una nueva actitud será bienvenida para concretar sus objetivos.

#### CAPRICORNIO

Entredichos que despejan dudas,

toma la iniciativa. Algunos hechos ponen en el tapete decisiones trascendentes para su vida.

#### **ACUARIO**

Déles un tiempo a los temas que lo preocupan y encontrará una solución aceptable.

#### PISCIS

Renueva consignas laborales y confía en sus pensamientos. Un nuevo plan de trabajo le pide mayor audacia, abrace los cambios. 50 Spot CLARIN - MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### Cine

# "Rust": 18 meses de prisión para la armera de la película

Hannah Gutierrez-Reed ya estaba detenida. Ayer, una jueza emitió el veredicto, tras la trágica muerte en el set.



La supervisora de armas. Fue negligente al no chequear que el revólver no tuviera balas reales, se estableció.

La supervisora de armas de la película del oeste Rust fue sentenciada a 18 meses de prisión por el tiroteo fatal en el set del rodaje del filme por el que murió la directora de fotografía con un arma que sostenía Alec Baldwin, en una audiencia de sentencia ayer en un tribunal estatal de Nuevo México.

La armera Hannah Gutierrez-Reed fue declarada culpable en marzo por un jurado de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y ha estado detenida durante más de un mes en una cárcel del condado en las afueras de Santa Fe.

Baldwin, el actor principal y coproductor de Rust, apuntaba con un arma a Hutchins cuando el revólver se disparó, matando a la directora de fotografía e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin se declaró inocente de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins. Su juicio está previsto para julio en un juzgado de Santa Fe.

La sentencia contra Gutiérrez-Reed fue dictada por la jueza de Nuevo México Mary Marlowe Summer, quien supervisa los procedimientos contra Baldwin.

En Nuevo México, los cargos por homicidio involuntario prevén una sentencia máxima de 18 meses y una multa de hasta 5.000 dólares. La Fiscalía buscó la pena máxima para Gutierrez-Reed, quien ha estado detenida en el Centro de Detención de Adultos de Santa Fe desde marzo, tras ser hallada responsable de ese delito, aunque no de manipulación de evidencias.

La jueza Sommer, el mes pasado, rechazó una solicitud para un nuevo juicio y negó una moción que permitiría a Gutierrez-Reed ser liberada mientras apela su condena.

Gutiérrez-Reed-primera persona en ser juzgada por este caso- era considerada por la Fiscalía como la "principal culpable" de la muerte de Hutchins el 21 de octubre de 2021 en un tiroteo en el que estuvo involucrado el actor Alec Baldwin.

La armera fue quien cargó la pistola de utilería que posteriormente utilizaría Baldwin durante el rodaje y de la que salió la bala que mató a Hutchins. El director de Rust, Joel Souza, también resultó herido en este incidente.

#### La resolución del jurado

El jurado coincidió mayoritariamente que Gutiérrez-Reed "actuó de forma negligente" al no comprobar debidamente que la munición del revólver del calibre 45 usado en

el rodaje de este western no era real, por lo que la muerte de la directora de fotografía fue una "consecuencia previsible" de su forma de proceder.

La fiscalía determinó en su alegato final que "las acciones de la armera constituyeron un incumplimiento asombroso" del protocolo de seguridad a la hora de grabar escenas con armas establecido en la industria cinematográfica.

La defensa legal de Gutiérrez-Reed dijo durante todo el proceso que la reducción de gastos en materia de seguridad para realizar esta película, de la que Baldwin también ejercía como productor, provocó que ella tuviera "una carga de trabajo excesiva" y no pudiera centrarse en las tareas puramente relacionadas con las armas y la munición.

El 19 de enero pasado, un gran jurado determinó acusar formalmente otra vez a Baldwin por el "homicidio involuntario" de Hutchins, tres meses después de que los fiscales presentaran el caso al jurado tras recibir el análisis del arma utilizada en el set. Lo habían absuelto en abril de 2023. El actor siempre mantuvo la versión de que nunca presionó el gatillo del revólver de utilería que sujetaba, sino que se detonó por un fallo mecáni-

El año pasado, gran parte del reparto y el equipo original de la película volvieron a reunirse en el estado de Montana para terminar el rodaje en lo que la producción describió como "un homenaje a Halyna Hutchins", con su marido como productor ejecutivo. ■

#### Telones y pantallas

### Fabián Doman pegó el faltazo en América, pero por ahora sigue

A dos meses de haberse puesto al frente de las mañanas de América, ayer Fabián Doman no estuvo presente en Buenos días, América por una decisión del canal. El ciclo comenzó a las 7 con los periodistas Mercedes Mendoza y Fernando Carolei hablando del clima, pero sin que nadie explicara por qué no estaba al frente el ex presidente del Club Atlético Independiente.

Una situación irregular que se sumó a lo que había ocurrido el viernes pasado, cuando el periodista abandonó repentinamente el vivo de Buenos días, América. Esa mañana, al comenzar con Desayuno americano, el programa que le

preguntó: "¿Qué pasó con Abandoman?". Un juego de palabras entre "abandonar" y Doman.

Más tarde ese mismo día, en LAM (a las 20) hablaron de lo había ocurrido en el canal con su colega. "Se dio una situación bastante extraña con nuestro querido Fabián Doman, ¿qué le pasa que abandonó el aire'", se preguntó Ángel de Brito al presentar el tema.

"Tiraron en el noticiero de la mañana un 'último momento' y de repente Doman se esfumó. Los periodistas, que son profesionales, siguieron adelante", reconstruyó el chimentero. Y después dijo que si bien Doman aducía que se había



Raro. El viernes se fue antes y ayer no estuvo, pero hoy volverá a las 7.

sentido mal por una dieta que está haciendo, eso no era verdad. "La realidad es que él tiene conflicto con la producción: no está conforme con el programa, se putean. Pero podés esperar a que termine el programa y renunciar", precisó.

Ayer, en Twitter, De Brito, siguió refiriéndose a su compañero de ca-

anunció. Y explicó: "A menos de dos meses del debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire y hoy ya no volvió a la pantalla". Incluso, anticipó que las autoridades del canal le había ofrecido a Guillermo Andino ocupar ese lugar, pero este había rechazado la sigue en la grilla, Pamela David se tenido que retirar porque se había nal: "Doman fuera de América", oferta porque quería seguir en A24. ma porque se sentía mal.

En declaraciones al periodista Pablo Montagna, Doman dijo: "No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal". Y agregó: "En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, que por supuesto respetaré, como he hecho siempre. Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho, estuve produciendo todo el fin de semana".

Ayer a la tarde, el conductor se presentó en América y se reunió con las autoridades: limaron asperezas y se decidió que hoy regresara. "Sí, ya está todo aclarado. Quiero remarcar la actitud del canal con toda la situación. Mañana (por hoy) estamos trabajando como corresponde", dijo Doman en A la tarde (América), sin entrar en detalles.

"Yo debo admitir mi responsabilidad por no comunicar bien mi problema de salud, pero ya se aclaró todo", sumó Doman, dando a entender que el viernes se había ido antes de que terminar su progra-



RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$150. (\*) PLATO: ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA.

# Clasificados

# **Clarin**

### Inmuebles

clasificados.clarin.com

| IN | DΙ | С | E | D | Е | RI | uI | в | R | o | s |
|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|
|    |    |   |   |   |   | 20 |    |   |   |   | Ξ |

**BARRIO NORTE** 

1 VENTA **DEPTOS A** ZONA A

**FACULTAD DE MEDICINA PUERTO MADERO** 

RECOLETA

RETIRO



ZA VENTA

DEPARTAMENTOS

u\$s 845.000 B.NORTE 8amb Parera Francés único Liv Com y Escrit 4 Dorm suite 4deps Ezequiel Llauró 4816-8000

**DEPTOS A** 1 VENTA

B.NORTE 7amb DUENO Talcahuano y Paraguay 3baños terraza 100m s/piso u\$169000 1156657825

B.NORTE 6amb Av Alvear y Callao Excelente depto señorial Lív y Com 2/3dor deps Achával & Llauró SA. 4816-8000

QUERÉS **UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS** UNA CASA?

**RUBRO 14** 

OFRECIDO **ALQUILER** 

VERDULERIA en ALQUILER Carlos Calvo 3733 CABA 11-7084-5774

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com



clasificados.clarin.com



15 VENTA AUTOMOTORES

AUTOMOVILES NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

**HONDA** 

**AUTOMOTORES** 

15 VENTA

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



Servicio Técnico con turnos

**11 26532903** (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

### **5** Empleos

clasificados.clarin.com

ADMINISTRACION 25 PEDIDO

SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS YOTROS

**PEDIDO** 

RECEPCIONISTA Cajera Peluq c/exp 35-55añ dgos feriados II34746097

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

PEDIDO

CUIDADORA c-ret 25-40a L-v 9-18h z-Caba \$320Mil wsp 1123323477

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

**R09** 

AYUDANTE de reparto c/registro p/carg y licencia CNRT impresc. 30añ. viv zona. Pres Franklin 1364 Florida Oeste 9,30-12,30 Lun a Vie

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa - Voyague- Spin II.64033783

CHOFER Chofer M. Benz915. Reparto de huevos. L a V 7.30 a 17.30 Sáb de 7.30 a 12.30. BEC-

CHOFERES p/ micro escolar d22 Ciudadela whatsapp1157054411.

**R37** 

**OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

ADICIONISTA MAXIRREST. Presentar Curriculum en Paraguay 489 CABA

BACHERO Avda. Cabildo 2629 Cap BACHERO CV:lapizzabs@gmail.com

CARNICERO Completo y Ayudante de Carnicería. Lope de Verga 1265 Capital. 11-3219-4487

SERVICIOS 37 PEDIDO

COLOCADORES con experiencia busca GH Aberturas -fabricantes de PVC- p/incorporar a su staff. Ubicac José León Suarez 11-6980-6906

EMPLEADA Mostrador Confiteria y Panaderia c/exper. Lope de Vega 2855 CV: cabanaspana@gmail.com

EMPLEADO p/Garage Pres Nicolas Repetto 1161 CABA de 9 a 16hs

LAVAAUTOS /secador Pres. Hipolito Yrigoyen 1456-Avellaneda

PANADERO de mañ y Cocinero tno

noche Malabia 1395 1134658297 PANADERO Facturero Maestro exper

Disp/hor z/CABA 1144078088

PASTELERO FACTURERO z/o San Justo 8-12h y 18/21h Sr Salvador cel 11-6909-9658 tel 4461-4848

REPOSITOR Belaustegui 530 Cap

REPOSITOR C/experiencia HIPOLITO YRIGOYEN 2182 CAP 1139092970

REPOSITOR Exper y cajera barrio palermo 1157780324

REPOSITOR Super Bulnes 2180

SEÑORITA h-30a Flores II71093366

SUPERVISOR experto manejo personal cocina industrial para elaboración de viandas (conocimientos Bromatología) Zona El Talar Mail: Cateringlaposta@gmail.com

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. por banco. Zonas de trabajo Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato Pilar con o sin analítico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. cvsvigilancia@gmail.com

VOLANTERO z/Flores 1127804960

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

### Servicios

clasificados.clarin.com

39 OFREC. MUDANZAS

MUDANZAS, FLETES YLOGISTICA

CAMIONETA Sprinter Ducato o simil c/chofer p/reparto distr de vinos. Env CV: sectorvinos@yahoo.com.ar

42 OFREC. SEGURID. Y LIMP.

YLIMPIEZA

CHICA p/limp xh c/c 1176449915

Clasificados

47 OFREC. CUIDADO PERS.

SALUD Y BELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

**iENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, **O HIPOTECA QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

55 OFREC. ASTROLOGIA

ASTROLOGÍA Y TAROT, **R55** TERAPIAS

**ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE NATURAL Retornos Inmediatos No Falla Jamas 470I-2527

**Vidente Tarot Sra.** Lia \$3000

SIN QUE DIGAS NADA TE DIRÉ TODO Pasado Presente y Futuro Especialista en Unión Parejas y Familias. Corto todo tipo de danos por mas difícil que sea

Los trabajos no se cobran Consulta Telefonica o Presencial

4555-0412 **915-6904-3096** 

### Contactos

clasificados.clarin.com

58 OFREC. SALUDOS

MENSAJES, SALUDOS, **R58** AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

**AGRADECIMIENTOS** 

GRACIAS San La Muerte Silvia

58 OFREC. SALUDOS

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

## **Legales**

75 OFREC. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

CONVÓCASE a los señores accionis-tas de SEGURO DE DEPOSITOS S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-RIA para el día 8 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, reunión que se realizará en la sede social sita en la calle San Martín Nº 344, Piso 12º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que los accionistas no pudieran concurrir al acto en forma presencial, deberán comunicarlo a la casi-

75 OFREC. CONVOCATORIAS

lla de correo electrónico asamblea@sedesa.com.ar con una antelación no menor a tres días hábiles, a fin de enviar a los mismos a la dirección de correo electrónico que informen, la invitación a participar del acto de modo virtual, a través de la plataforma informática Teams, conforme la previsión incorporada en el Artículo Decimoquinto del Estatuto Social de la Sociedad. La Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550 por el Ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre de 2023 de SEDESA. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 4. Consideración aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,



Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORIAS

Para publicar acercate a cualquier receptoria de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia

bancaria 0810.222.8476

Medios de pago:

#### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

76 OFREC.

| CONVOCATORIAS                               | 75 OFREC.        |
|---------------------------------------------|------------------|
| de Evolución del Pa<br>de Flujo de Efectivo |                  |
| Contables Fiduciario                        | s del Fondo de   |
| Garantía de los D                           | epósitos corres- |

pondientes al ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2023. 5. Apro-

| CONVOCATORIAS                                | 75 OFREC.        |
|----------------------------------------------|------------------|
| bación de la gestión<br>de la Comisión Fis   |                  |
| ejercicio finalizado e<br>bre de 2023. 6. Re | el 31 de Diciem- |

miembros del Directorio por el ejer-

cicio finalizado el 31 de Diciembre

| d- 2022 7 D-t/b/f- d- l                |
|----------------------------------------|
| de 2023. 7. Retribución de los         |
| miembros de la Comisión Fiscaliza-     |
| dora por el ejercicio finalizado el 31 |
| de Diciembre de 2023. La docu-         |
| mentación correspondiente al punto     |
| 2 (Memoria, Estados de Situación       |

75 OFREC.

CONVOCATORIAS

| CONVOCATORIAS                 | 75    | OFREC |
|-------------------------------|-------|-------|
| AND AND ADDRESS OF THE PARTY. | 0.000 | 47.00 |

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flu-jo de Efectivo de SEDESA al 31 de Diciembre de 2023 e Informe de la Comisión Fiscalizadora) y al punto 4 (Estados de Situación Patrimo-

#### 75 OFREC. CONVOCATORIAS

nial, de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto v de Fluio de

Efectivo de los Estados Confables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos al 31 de Diciem-11 a 16 hs. y será remitida por cotravés de la plataforma informática Teams, los datos de identificación

#### bre de 2023 e informe de la Comisión Fiscalizadora), se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social, San Martin 344, Piso 12º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días hábiles de rreo electrónico a quien lo solicite a la casilla asamblea@sedesa.com.ar. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada hasta el 6 de mayo de 2024 inclusive, en el horario de 10 a 18 horas, de conformidad con el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con indicación del nombre, apellido y copia escaneada del documento de identidad de los representantes intervinientes. Se hace saber a los accionistas que la Asamblea se celebrará en forma presencial en la sede social y que para el caso de participar de la misma en forma virtual a para acceder a la reunión como así también la contraseña requerida, serán comunicados a los accionistas desde la dirección asamblea@ sedesa.com.ar a partir de la comunicación de asistencia a cursar por los mismos. El que suscribe, lo hace en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Nº 31 de fecha 28 de junio de 2023, Acta de Di-rectorio № 853 de fecha 28 de junio de 2023. Hugo Luis Secondini -



#### **LEGALES**

**EDICTOS** JUDICIALES

EDICTO La Izquierda en la ciudad informa la publicación del Balance Ejercicio Económico Finalizado el 31.12.2023 en www.electoral.gob.ar en virtud del Art. 24 LEY 26.215

POR ORDEN DEL JUZGADO FEDE-RAL DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del DR. EDUARDO PUIGDENGOLAS, Secretaria Civil a cargo del DR. DAMIAN BERNALES; en autos Nº 38435/2023 caratulados "MILESI GARCIA, GLORIA ISABEL c/ HOYOS IBANEZ, VICTOR s/CIVIL y COMER-CIAL-VARIOS" a los efectos de NO-TIFICAR el traslado de la demanda al Sr. HOYOS VICTOR IBAÑEZ DNI Nº 92.108.091 de ignorado domi-cilio, los siguientes decretos fecha-dos 09/11/2023 y 19/03/2024, que en su parte pertinente dice: "-SAN RAFAEL, de octubre de 2023. A la presentación digital que se in-corpora, PROVEO: Por contestada la vista conferida. Conforme a lo disvista conferida. Conforme a lo dispuesto por el art. 5, inc. 1 y 332 del C.C.C.N., artículo 116 de la CN y Ley Nacional Nº 48, se declara la competencia de este Tribunal para entender en los presentes. Conforme al objeto de la demanda interpuesta, se imprime al presente el trámite ORDINARIO (artículo 330, ss. y cc, C.P.C.C.N.). Del escrito de demanda, TRASLADO a la demandada por el término de QUINCE (15) DIAS"; "SAN RAFAEL, marzo de 2024. Atento al estado del proce-

so, razones invocadas y lo normado por los artículos 145 y 146 del Có-digo Procesal Civil y Comercial de la Nación y ORDENESE publicación edictal durante dos días consecutivos en el Boletín Oficial y en el Diario "CLARIN" emplazando a la demandada, HOYOS IBANEZ Victor, para que dentro de QUINCE (15) DIAS comparezca a tomar la intervención que le corresponde en este

"PONEMOS en su conocimiento que en la causa "ADECUA C/ COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALI-

ZACIÓN S.A. Y OTRO S/ ORDINA-RIO" (Expte. Nº 23471/2010), que

proceso."

tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7 Secretaria 13, se ha alcanzado un acuerdo por el cual se acor-do que: a) Se reembolsará a los clientes y ex clientes personas hu-manas de COTO C.I.C.S.A., que fueron usuarios de la Tarjeta TCI durante el 1 de julio de 2007 y el 30 de abril de 2012 un importe equivalente al 70 % (setenta por ciento) de la diferencia entre el premio cobrado en concepto de Seguro de Vida e Incapacidad Total y Permanen-te sobre saldo deudor y la suma que resulte de aplicar el 2,45 x mil sobre las sumas aseguradas. Asimismo, a quienes fueron usuarios de la Tarjeta TCI durante el 1 de julio de 2007 y el 31 de octubre de 2008 se les reembolsará el 70% de lo cobrado en concepto IVA sobre el seguro de vida. A estas sumas se les aplicará un interés conforme la Tasa Activa Banco Nación que publica el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hasta la fecha de homologación firme del acuerdo. b) A los clientes activos en la actualidad, el reembolso se les realizará dentro de los 40 días corridos de la homologación firme del Acuerdo, mediante una nota de crédito en su resumen de cuenta y se les abonará la suma a restituir á la fecha de cierre del ciclo de facturación que corresponda, c) A los ex clientes respecto de los cuales se tenga conocimiento de su CBU o CVU, se les acreditará dentro del plazo de 45 días corridos en que quede firme la homologación del Acuerdo en la cuenta correspon-diente. d) En el caso de ex clientes fallecidos, sus herederos podrán comunicarse a la casilla de correo electrónico tci@coto.com.ar acompañando declaratoria de herederos DNI y datos de la cuenta bancaria abierta a nombre del expediente sucesorio. En caso de solicitar que las sumas se transfieran a una cuenta bancaria distinta a la cuenta judicial correspondiente a la sucesión, deberá acompañarse una conformidad firmada y certificada ante escribano de todos los herederos del causante conforme la correspondiente declaratoria de herederos. e) Los ex clientes que no cuenten con una cuenta bancaria operativa, podrán contactarse a la casilla de correo electrónico tci@coto.com. ar acompañando una copia de su DNI, ante lo cual Coto les brindará las siguientes opciones para el cobro: (i) se le indicará una sucursal a la cual podrá presentarse a cobrar el dinero o (ii) podrá indicar la cuenta de un tercero, para lo cual deberá presentar una nota con firma certificada autorizando la transferencia en cuestión en favor de la cuenta de un tercero e informando los datos de la cuenta correspondiente. f) Los pagos correspondientes a los ex clientes o herederos de éstos que se contacten según lo informado en los puntos d) y e) se realizarán dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente al mes en que hayan remitido a Coto a la información correspondiente realizar el pago. g) Si quiere conocer el acuerdo y la sentencia homologatoria ingresar al sitio www. pjn.gov.ar/consulta de causas; como también al sitio https://www.a decua.org.ar/. h) Aquellos clientes que desearen apartarse del acuerdo en los términos del artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor contarán con un plazo de veinticinco (25) días corridos para manifestarse por escrito en tal sentido".

#### A LOS MEDICOS

CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA RENOVACION PARCIAL DE AUTORIDADES (DISTRITOS I, III, V, VII y IX)

A los fines de la renovación parcial de autoridades en los Distritos I, III, V, VII y IX, en mérito a la facultad establecida por el Art. 21º inc. o) de la Ley 12.207 y de conformidad con las disposiciones de los Arts. 11º, 12º, 13º, 14º y 15º de la Ley 12.207, el DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURO MÉDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESen su sesión del día 12/03/2024 RESOLVIÓ:

1°) Convocar a elecciones para el día 11 de septiembre de 2024 de 8:00 a 18:00 hs., a los efectos de elegir en representa ción de cada Distrito que es convocado a elecciones (I, III, V, VII y IX), un (1) Director Titular, un (1) Director Suplente y tantos representantes a las Asambleas Titulares y Suplentes como corresponda a cada uno de los Distritos citados, a razón de uno por cada trescientos o fracción no menor a doscientos afiliados (Art. 11º inc. b) Ley 12.207), en reemplazo de los que finalizan sus mandatos el 20 de febrero de 2025.-

En conformidad a la disposición legal precedente y términos del Art. 8º del reglamento de elecciones, la cantidad de representantes Asamblearios Titulares y Suplentes que corresponde a cada Distrito es la siguiente:

| DISTRITO | REPRESENTANTES<br>TITULARES | REPRESENTANTES<br>SUPLENTES |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        | 31                          | 31                          |
| III      | 35                          | 35                          |
| ٧        | 29                          | 29                          |
| VII      | 5                           | 5                           |
| IX       | 17                          | 17                          |

2") Hacer saber que, conforme cronograma electoral, la presentación de listas deberá realizarse indefectiblemente entre los días 23/05/2024 y 24/05/2024, debiendo cumplir los postulantes los requisitos legalmente previstos y los que se establecen en el Art. 11º del reglamento de elecciones, cuyas disposiciones pueden consultarse en la página Web Institucional: www.cajademedicos.com.ar.

La presentación de las listas y todos los trámites que hagan al proceso eleccionario deberán realizarse en el Domicilio de las Delegaciones de los Distritos que concurren a elecciones:

DISTRITO I: Av. 53 N° 439 e/ 3 y 4 – (1900) La Plata, de 8:00 a 14:00 hs. DISTRITO III: Santa Fe N° 871 – (1708) Morón, 10:00 a 15:00 hs. DISTRITO V: Mariano Moreno Nº 742 – (6700) Luján, de 9:00 a 14:00 hs. DISTRITO VII: H. Yrigoyen N° 870 – (6500) 9 de Julio, 8:00 a 14:00 hs. DISTRITO IX: San Luis N° 1978 Piso 5° A – (7600) Mar del Plata, 8:00 a 14:00 hs.

3°) A los efectos de la composición del Directorio y de la previsión establecida en el Art. 12 de la Ley 12.207 que en su parte pertinente establece "... Podrán integrar el Directorio hasta dos (2) médicos jubilados...", informar que en la actualidad el Directorio se encuentra integrado por 2 (dos) directores jubilados y que sólo 1 (uno) cesará en sus funciones el día 20-02-2025.-

4°) Comuníquese al Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y a los Consejos Directivos de los Colegios de Médicos de los Distritos convocados I, III, V, VII y IX.-

5°) Registrese en actas y cúmplase lo dispuesto.-

**EL DIRECTORIO** 

#### **Fúnebres**

Recordatorios

CAMMARATA, Salvador (q.e.p.d.) Falleció el 16 de abril de 2006. Querido Papá, Tito, a pesar del tiempo transcurrido, sigue latennuestros corazones, tu enorme cariño. Te extrañamos mucho.Tus hijas Viviana y Stella.

Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR **©11-4037-4478** Tel. (011) 4240-2675

RECEPTORÍA VILLA LURO **© 11-6766-0878** Tel. (011) 4635-7007

**RECEPTORÍA** MARTÍN CORONADO O11-2855-5654 Tel. (011) 4842-2856



AVISOS FÚNEBRES

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

#### **Clarín**grilla Nº 20.075 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Dante Alighieri.

| 1  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 2  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

#### **Definiciones**

1► (Misterios de ~) Rituales sagrados de las fiestas religiosas celebrados en la antigua Grecia; 2 ▶ Calidad de caduco, caducidad; 3 ► Clavo mayor que la tachuela; 4 ► Conjunto de rayas parecidas a las que se hacen con la pluma, para sombrear un dibujo; 5 ► Canal, generalmente cubierto, que sirve para dar paso y salida a diferentes materias; 6 ► (Pal. ingl.) Formación profesional, práctica, entrenamiento; 7 ► Conjunto de los partidarios de un equipo deportivo; 8 ► Hueso del tarso, en la parte posterior del pie, donde forma el talón; 9 ► Corriente de aire frío, en especial la que pasa por una abertura; 10 ► Rogar o pedir una cosa con humildad; 11 ► Invicto, que nunca ha sido vencido; 12 ▶ Terreno plantado de madroños; 13 ▶ Que todavía no ha alcanzado la madurez; 14 ▶ Peluquería de hombres; 15 ▶ No dividido en partes; 16 ▶ Inmediato, que está tocando a otra cosa; 17 ► Volver a quemar o tostar con exceso una cosa; 18 ► Dispositivo para el transporte vertical de pasajeros o mercancías a diferentes plantas o niveles; 19 ▶ Pat. Dermatosis contagiosa, caracterizada por la aparición de series de ampollas cuyo contenido se seca formando costras amarillentas; 20 ► Escultura de remate de la canalización del tejado en la arquitectura gótica.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - as - ba - bar - be - ca - cá - cal - car - cen cha - chi - con - con - da - di - do - do - dro - du - du duc - e - fle - gár - go - go - gu - guo - hin - im - in - in - jue - la - la - leu - ma - ma - mar - me - ne - ning - ñal - o - pé - pli - plu - que - quez - re - rí - ro - sis so - sor - su - te - ti - ti - to - trai - vi.

#### Sudoku

Nº 6.768

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   | 7 | 1 |   |   |      |   |   |
|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
|   |   |   |   | 3 |   |      |   | 6 |
|   |   | 3 |   | 6 |   | 5    | 2 |   |
|   |   | 8 | 7 | 4 |   | in . |   | 2 |
|   |   | 4 |   | 8 | 9 |      | 7 |   |
| 3 |   |   |   |   |   |      |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |      |   |   |
|   |   |   |   | 5 |   | 9    |   | 3 |
| 6 | 4 |   | 8 |   |   |      |   |   |

| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2 | 8 |   |   |   | 3 |   |
| 8 | 5 |   |   | 4 | 2 | 7 |   |   |
|   |   | 6 |   | 9 |   |   |   | 5 |
|   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |
|   | 2 |   | 4 |   |   |   |   | 7 |
| 7 |   | 1 |   |   |   |   | 6 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 9 |   |   |   | 3 |   | 4 |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DORMITO-<br>RIO<br>AVE<br>MARINA | <b>₽</b>                                      | TRIUNFEN PIEL CUR- TIDA DE CAR- NERO (PL.) | ₹                          | SECRETOS<br>MUY RE-<br>SERVADOS                | <b></b>                      | CONTINENTE<br>PERCIBIRÁN<br>SONIDOS    | ₽        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|
| L <b>&gt;</b>                    |                                               | ¥                                          |                            |                                                |                              | +                                      |          |
| PERRO<br>EVITARÁ<br>EL EXCESO    | <b>&gt;</b>                                   |                                            |                            | 102 EN<br>NÚMEROS<br>ROMANOS<br>PIENSA         | <b>*</b>                     |                                        |          |
| 4                                |                                               |                                            |                            | *                                              |                              |                                        |          |
| PLÁTANO<br>APÓCOPE<br>DE SANTO   | >                                             |                                            |                            |                                                |                              |                                        | ANUNCIOS |
| L>                               |                                               |                                            | REGIÓN<br>MAHOME-<br>TANOS | <b>&gt;</b>                                    |                              |                                        | _        |
| EMPEÑO,<br>PERSEVE-<br>RANCIA    | DUEÑO,<br>SEÑOR (PL.)<br>PRÍNCIPE<br>MUSULMÁN | <b>→</b>                                   | +                          |                                                |                              | GRADO DE<br>ELEVACIÓN<br>DEL<br>SONIDO |          |
| <b>L</b>                         | +                                             |                                            |                            |                                                | TITANIO<br>PUNTO<br>CARDINAL | <b>→</b> ¥                             |          |
| MOVI-<br>MIENTO<br>CIRCULAR      |                                               | LISOS,<br>LLANOS<br>DIOS SOL<br>EGIPCIO    | <b>→</b>                   |                                                | +                            |                                        |          |
| L>                               |                                               | +                                          |                            | CIFRA CON<br>LA QUE SE<br>EXPRESA<br>LA UNIDAD | <b>→</b>                     |                                        |          |
| HUELLAS.<br>VESTIGIOS            | <b>→</b>                                      |                                            |                            |                                                |                              |                                        |          |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.767

#### Básico

| 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   | 8 |   |   | 3 | 7 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 |
|   |   |   |   | 9 |   |   | 4 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 |

|   | Avanzado |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 8 | 2        | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 |  |  |  |
|   | 4        | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 |  |  |  |
|   | 6        | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 |  |  |  |
| i | 3        | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 |  |  |  |
| ı | 5        | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 |  |  |  |
|   | 7        | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |  |  |  |
| i | 8        | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |
|   | 1        | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 |  |  |  |
|   | 9        | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |

#### Claringrilla Nº 20.074

La perversión no se para en el lugar que comenzó. Samuel Daniel. Poeta e historiador inglés.

|   |   | Y |   | <b>Y Y</b> |   |   |   |    |  |  |  |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|----|--|--|--|--|
|   |   | E | C | 1          | L | E | В | 1  |  |  |  |  |
|   | 0 | N | U | М          | Α | N | U | 2  |  |  |  |  |
| 0 | R | Е | L | E          | P | Α | P | 3  |  |  |  |  |
| R | Α | L | 0 | М          | Ε | В | Α | 4  |  |  |  |  |
| Α | L | L | 1 | Т          | R | A | C | 5  |  |  |  |  |
| R | Α | U | L | A          | ٧ | E | D | 6  |  |  |  |  |
| R | 1 | G | E | L          | E | E | R | 7  |  |  |  |  |
| 0 | D | Α | J | E          | R | N | E | 8  |  |  |  |  |
| A | D | R | Α | Т          | S | A | В | 9  |  |  |  |  |
| É | U | Q | 1 | Т          | 1 | R | C | 10 |  |  |  |  |
| 0 | L | U | C | S          | Ó | L | F | 11 |  |  |  |  |
| 0 | R | E | S | 1          | Ν | A | М | 12 |  |  |  |  |
| R | 1 | С | U | D          | N | 0 | C | 13 |  |  |  |  |
| 0 | S | 0 | D | N          | 0 | R | F | 14 |  |  |  |  |
| R | Α | М | R | Α          | S | E | D | 15 |  |  |  |  |
| 0 | R | E | L | В          | E | U | M | 16 |  |  |  |  |
| E | Т | N | A | L          | P | M | 1 | 17 |  |  |  |  |
|   | Α | Z | E | L          | Α | E | R | 18 |  |  |  |  |
|   |   | Ó | С | 1          | R | E | J | 19 |  |  |  |  |
|   |   |   | 0 | L          | Α | Р | Ó | 20 |  |  |  |  |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Albatros, can, CII, moderará, banana, san, zona, amos, tesón, Ti, rasos, giro, uno, rastros. Verticales. Alcoba, emir, badanas, Ra, ganen, moros, razona, arcanos, sur, oirán, tono, Asia, avisos.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$6.999,90 - Genios \$1.500,00 -Revista Ñ\$1.500,00 - Arquitectura\$1.500,00 - ELLE\$3.000,00 - Prescolar Genios\$2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2499,90 - Autos de Colección \$9,999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$5,999,90 - ELLE Cocina \$2,000,00 -La casa de Peppa Pig\$7.999,90 - Jardin de Genios\$2.000,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa\$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90.

#### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

**Cartas** 55

CARTAS AL PAÍS

#### "Presidente, la gente de bien espera por usted..."

Durante toda la campaña presidencial lo he escuchado hablar acerca de la "gente de bien", la que todos los días va a trabajar, abre un comercio o brinda un trabajo dentro de los márgenes propios del respeto por el otro y por el país. En fin, esa gente que hace que el país se mueva, que sabe que el trabajo es la única salida junto a la educación. Esa misma gente de bien siempre pensó que el mal endémico de nuestro país era la clase política, la misma que usted marcó en reiteradas ocasiones como los ladrones del trabajo de la gente honesta. Todo ese peso que tienen sobre sus espaldas los que mueven el país lo iban a pagar aquellos que hicieron del Estado esa caja donde el manoteo y el despilfarro siempre estuvie-

ron a la orden del día. Y la gente de bien sintió que alguien, quizás un outsider de la política, venía a su rescate.

Pasaron más de 100 días Presidente y hoy esa gente de bien sigue viendo cómo la política sigue gozando de esos privilegios de antes y que el ajuste cayó sobre su electorado con subas exorbitantes (combustible, transporte, servicios) mientras que esperamos que esa misma gente de bien baje los precios de sus productos cuando todo a su alrededor se lo impide. Todo proceso lleva su tiempo, pero el hambre y la pobreza siempre es urgente, como lo es también la educación. Todo se enmarca en un modelo de emergencia en donde se meten en la misma bolsa a políticos, gente de bien, jubila-



dos, empresarios... No hubo distinción y la fiesta la terminamos pagando todos. De ser el país más barato de Sudamérica pasamos a ser un lugar imposible hasta para el turismo; los números en rojo debían cambiar de color y la gente de bien está ayudando.

Presidente, realmente no sé si como argentino quiero ser una potencia, me conformo con un Estado chico y efectivo sin un festival de impuestos imposibles de pagar. Hay cosas urgentes que no pueden plasmarse en un Excel, la pobreza y el hambre son columnas que se deben borrar. Escribe esto alguien que lo votó y que todavía conserva esperanzas de un verdadero cambio.

Jose Traverso valdanito@hotmail.com

#### Cuestiona los "cursitos" en las sentencias penales

Como decía Enrique Pinti, las ideologías son las hijas prostitutas de los ideales. Las ideas cambian, pero los ideales son inmutables. Obligar a alguien a tomar un curso de algo, como cosa complementaria a una sentencia penal condenatoria, no es otra cosa que adoctrinamiento. Es el caso del sacerdote condenado recientemente por abuso hacia las monjas de clausura.

El delincuente no deja de delinquir por leer un manual de derecho penal o de ética profesional. Estos "cursos", de autoría desconocida, de matriz que obedecen a

una doctrina populista y que nunca fueron revisados por ninguna autoridad competente, si la hay, van contra el fuero interno del ser humano, donde ningún juez ni político debe meterse. Las penas del Código Penal son cárcel, multa o inhabilitación. A eso se deben ceñir los jueces. Inventar penas habla de una Justicia adoctrinadora y conveniente según quién esté de turno.

**Gustavo Gil** 

gustavogil68@hotmail.com

#### Quiénes alimentan la inflación y hunden a la gente

Mucho ladrón. Mucho hipócrita. Mucha

inoperancia. Estamos cansados de ver tanta decadencia y tanta corrupción, en todos estos años. Acomodados políticos, empoderados y funcionales, con eternas gestiones en el Estado, así como sindicalistas millonarios de la pobreza, al igual que muchos empresarios, todos sosteniendo con siniestro cinismo esta terrible inflación. Son casi todos iguales, son casi todos ladrones por igual. Laburantes pobres, cada vez más pobres, sin poder adquisitivo y angustiados, son nuestra realidad. Es hora de cambiar esta injusticia, con más dureza desde el Gobierno y definitivamente con independencia y mucha más dureza, desde la Justicia. Antonio Britti antoniobritti@yahoo.com.ar

#### Analogía entre una orquesta y un país

En toda orquesta, también llamada "comunidad" a los efectos del paralelismo, cada instrumento atiende su juego. Los violines, por ej., esperan que los saxos les den entrada y permitan sosegar el arrollador impulso de los vientos. El director (el "presidente"), con sus cabellos habitualmente tupidos y anárquicos, desatendidos tal vez porque para él es más urgente estampar en el pentagrama un arreglo que acicalarse, convierte a su batuta (el "mando") en aliada ordenadora. Desde la platea, cuando el deleite cunde, el aplauso respalda la paga de quienes pasaron por boletería y afrontaron honorarios. Cuando la defraudación manda, el abucheo es su correlato.

En definitiva, un símil con el acto (claro que gratuito) de votar y manifestarse en consecuencia. Las actividades en un país, como en los recitales, se asemejan. Pueden resultar afinadas o disonantes. Pero. siempre, con cualidades imprescindibles: solidaridad y disposición para expresarse a coro. Con la libertad de optar -a los pianos, los cellos o las guitarras (los "ciudadanos")- por los candidatos preferidos.

El teatro, como el ámbito de una nación, casi siempre muestra butacas vacías. Algunos, indiferentes, como meros espectadores, se conforman con ocuparlas. Sin la voluntad de contribuir al gran concierto. Otros, en cambio, aspiran a irrumpir en las tablas. Ávidos por desplegar armonías y plasmar una canción memorable. Que deje huellas y perfile algo nuevo y mejor. Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

#### Le pide al Presidente que proteja la cultura

Soy un escritor que se dedica a esto desde hace 35 años. ¿Cómo veo lo que hace el presidente Milei con la cultura? La está destruyendo. Entiendo muy bien que hay que reducir los gastos, pero no con la cultura. Señor Presidente, le pido que reflexione sobre esta cuestión. La cultura es de vital importancia para todo pueblo. Le ruego que no haga recortes en esta área. Usted lo debe comprender, ya que hasta hace horas mantuvo una relación sentimental con alguien que trabaja en una de las ramas del arte. Proteja la cultura, por favor.

#### Juan Carlos Federico Gregorini

juancarlosgregorini9@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











20°



14°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena





ntre los cientos de historias que pude vivir en mis más de 50 años como enviado especial de Clarín por el mundo hay algunas que tienen relieves especiales. Hubo una que merece destacarse por su peculiaridad: un viaje a Japón que apenas tuvo UN DIA de duración. Se sabe que estamos en las antípodas. Y que la diferencia en el huso horario es radical, 12 horas. Por eso -a la vuelta- fui invitado por el doctor José Abdón a participar de un Congreso Médico para explicar los supuestos dehabía viajado a cubrir la pelea en la que el Zurdo Vásquez intentaría recuperar el cinturón de campeón mundial de los superwelters (que había perdido unos meses antes, en marzo de 1995). Estábamos en diciembre de ese mismo año en la helada Filadelfia con 8° bajo cero. Vásquez debía enfrentar al campeón, Carl Daniels, el 16. El 19, en Tokio, el Roña Castro tenía que defender su título mundial de los medianos ante el invicto Shinji Takehara. El Zurdo perdía ampliamente con Daniels hasta que lo acertó con su poderosa mano en el undécimo y lo noqueó. Con Osvaldo Rivero y Luis Spada, los managers, abordamos un remís que nos llevó

#### **Pasiones Argentinas**

### Desventuras de un día en Tokio

Horacio Pagani Periodista

sórdenes orgánicos que provocó la travesía. Yo, de Filadelfia hasta el aeropuerto de Newark en gada. Piso 22. No había comido en todo el día y Nueva York, unos 200 kilómetros, para tomar el vuelo nocturno a Tokio. Con las tarjetas de abordo en mano corrimos más de 500 metros hasta llegar a la puerta de embarque. Pero encontramos un cartel: "Vuelo cancelado". Nos informaron que salíamos al día siguiente en el mismo horario. Nos alojaron en un hotel de la Terminal. Ibamos a llegar el mismo día de la pelea. Después de 13 horas de vuelo transpolar llegamos a Narita, el aeropuerto, que está a 80 km de la ciudad. Fuimos directamente al estadio. La diferencia en el huso con Nueva York era de 14 horas. Castro perdió claramente por puntos. Llegué al hotel a las 02.30 de la madru-

ya no llevaban servicio a la habitación. Tenía que escribir el comentario. Sólo pude rescatar unos maníes del frigobar. Eran las 5 de la mañana, 17 en la Argentina.

El vuelo de regreso a Nueva York y la combinación a Buenos Aires salía a las 14 del día siguiente. A las 10 tenía que partir a Narita. Un amigo de la Embajada argentina me avisó a las 9 que el vuelo se había atrasado para las 22. Dejé el hotel a las 12, caminé un par de cuadras, hice una comida rápida y volví para esperar el micro que me llevara a Narita. Dormité en un sillón. Excepcionalmente tenía un pasaje en clase Ejecutiva hasta Nueva York. En la larga es-

pera en el Aeropuerto en un discurso en japonés me pareció oír mi apellido. Era 20 de diciembre. Me asusté. Fui al mostrador y en un intercambio de señas una amable japonesita me cambió el ticket por uno de PRIMERA. Bueno, voy a poder descansar bien y con buen champán, pensé. A las 22 subimos al avión. Se demoraba su salida. Hasta que vi una escalera por mi ventanilla. Se hicieron las 23 y no salían vuelos después de esa hora. Nos subieron a todos en tres micros y nos llevaron a un hotel cercano. Estuvimos cinco horas y nos llevaron otra vez al Aeropuerto. Llegamos a Nueva York a la mañana y la conexión era a la noche. Le dije a un amigo circunstancial, compatriota, José Luis: "Estamos a tiro de Manhattan... ¿por qué no damos una vuelta?" El frío cortaba la cara. Estábamos con ropa liviana. No había taxis... volvimos. Nos bañamos y fuimos a la puerta de embarque. Ya nos tocaba Económica. Doce o trece horas más y llegué a Ezeiza. Era 22 de diciembre. Y pasó lo que tenía que pasar: me llevé una valija equivocada. Después de intensos cruces telefónicos el portador de la mía vino a mi casa para hacer el intercambio después de cuatro o cinco horas. Quise dormir y no pude... Por eso me llevaron al Congreso médico para explicar.

CRIST

Precio de los zapatos

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

